

Fundado en 1976 Año XLIX Número 17.161

EL PERIÓDICO GLOBAL

Edición Nacional 2,00 euros Lunes 22 de julio de 2024

### EL PRESIDENTE DE EE UU TIRA LA TOALLA A 100 DÍAS DE LAS ELECCIONES

# Biden renuncia a la reelección

- El mandatario da su apoyo a la vicepresidenta, Kamala Harris, para que sea la candidata demócrata
- "Lo mejor para mi partido y para el país es que me retire y que me centre en cumplir el resto de mi mandato"
- La campaña se adentra en la mayor incertidumbre con un Trump crecido tras el intento de asesinato

#### IKER SEISDEDOS Washington

Joe Biden, presidente de Estados Unidos, anunció ayer mediante un mensaje en la red social X que desiste de su empeño de presentarse a la reelección el próximo 5 de noviembre. Lo hizo tras 24 días agónicos de presiones desde su desastroso debate con Donald Trump. En un segundo mensaje en X, dirigido a los demócratas, Biden anunció que apoyaba a la vicepresidenta, Kamala Harris, para sucederlo como candidata.

"Mi intención era la de buscar la reelección", escribió en el primer mensaje, "pero creo que lo mejor para mi partido y para el país es que me retire y que me centre únicamente en cumplir mis deberes en el cargo durante el resto de mi mandato". En el segundo, sostuvo que elegir a Harris como vicepresidenta fue su mejor decisión. "Hoy quiero ofrecer todo mi apoyo y respaldo para que Kamala sea la candidata de nuestro partido este año. Demócratas: es hora de unirse y vencer a Trump. Hagámoslo". La Convención Nacional Demócrata se celebrará en Chicago del 19 al 22 de agosto. Algunas voces del partido apuestan por unas miniprimarias.

La campaña más atípica de la historia reciente de EE UU se adentra incluso más en la incertidumbre a poco más de 100 días de la votación, con un partido sin candidato claro y el otro rendido a un aspirante que acaba de sobrevivir a un atentado. Trump dijo que le será "fácil" ganar a Harris en las urnas.

JOSEPH R. BIDEN, JR.

July 21, 2024

My Fellow Americans,

Over the past three and a half years, we have made great progress as a Nation.

Today, America has the strongest economy in the world. We've made historic investments in rebuilding our Nation, in lowering prescription drug costs for seniors, and in expanding affordable health care to a record number of Americans. We've provided critically needed care to a million veterans exposed to toxic substances. Passed the first gun safety law in 30 years. Appointed the first African American woman to the Supreme Court. And passed the most significant climate legislation in the history of the world. America has never been better positioned to lead than we are today.

I know none of this could have been done without you, the American people. Together, we overcame a once in a century pandemic and the worst economic crisis since the Great Depression. We've protected and preserved our Democracy. And we've revitalized and strengthened our alliances around the world.

It has been the greatest honor of my life to serve as your President. And while it has been my intention to seek reelection, I believe it is in the best interest of my party and the country for me to stand down and to focus solely on fulfilling my duties as President for the remainder of my

I will speak to the Nation later this week in more detail about my decision.

For now, let me express my deepest gratitude to all those who have worked so hard to see me reelected. I want to thank Vice President Kamala Harris for being an extraordinary partner in all this work. And let me express my heartfelt appreciation to the American people for the faith and trust you have placed in me.

I believe today what I always have: that there is nothing America can't do - when we do it together. We just have to remember we are the United States of America.

Un documento histórico. A las 13.46 en Washington, seis horas más en la España peninsular, Biden anunció en la red X su retirada como candidato con esta carta (traducción en página 3).

Harris y Biden, en marzo.

Kamala Harris, la apuesta de última hora para una difícil misión

Aclamación o primarias exprés, el dilema demócrata

#### **Editorial**

El último servicio de Joe Biden -P14

El Partido Demócrata lanza los dados Yascha Mounk -p6

Maquiavelo en Washington Daniel Innerarity -P7

#### María Corina Machado Líder opositora

"Negociaremos una transición pacífica en Venezuela" -₽8

#### **Tour de Francia**

Tadej Pogacar completa su tercer triunfo, el más aplastante -P38 Y 39

#### Antonio Garamendi Presidente de la CEOE

### "Si nos recortan la jornada habrá convenios que se paralicen"

#### A. MARS / E. S. HIDALGO Madrid

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, advierte en una entrevista contra una reducción por ley de la jornada laboral: "Va a haber muchos convenios que se paralicen". -P26 Y 27

### El PP comunica al Gobierno que rechazará la ley de extranjería

#### ELSA GARCÍA DE BLAS Madrid

El PP ha tomado la decisión de no respaldar la admisión a trámite de la reforma de la ley de extranjería que pretende hacer obligatorio el reparto de menores migrantes llegados solos a Canarias entre el resto de comunidades autónomas. La norma se vota mañana. -P18 A 20





Joe Biden subía al Air Force One el día 15 para dirigirse a Las Vegas (Nevada) desde Maryland. SUSAN WALSH (AP/LAPRESSE)

# Biden se retira de la carrera electoral

El presidente demócrata tira la toalla y pide el voto para Kamala Harris con sendos mensajes en las redes sociales a tres meses y medio de las elecciones y tras semanas de presiones para que renunciara

#### IKER SEISDEDOS

#### Washington

Fueron necesarios 24 agónicos días desde el desastroso debate que lo enfrentó en Atlanta a Donald Trump para que Joe Biden se rindiera a la evidencia: el presidente de Estados Unidos anunció ayer a las 13.46, hora de la Costa Este estadounidense (19.46 en la España peninsular), mediante un mensaje sorpresa en la red social X que, a sus 81 años, cejaba en el empeño de presentarse a la reelección el próximo noviembre.

La campaña estadounidense más atípica de la historia reciente se adentró un poco más en el caos, con un partido sin candidato claro y el otro rendido a los pies de un aspirante que acaba de sobrevivir a un atentado que por poco le cuesta la vida y que es adorado por sus fieles como una figura mesiánica. "A mis compatrio-

tas estadounidenses", empezaba un texto en el que Biden les comunicaba que ser presidente había sido "el mayor honor" de su vida. "Mi intención era la de buscar la reelección", escribió, "pero creo que lo mejor para mi partido y para el país es que me retire y que me centre únicamente en cumplir mis deberes en el cargo durante el resto de mi mandato".

"En los últimos tres años y medio hemos hecho grandes progresos como nación", decía en la segunda frase del texto, antes de pasar a defender su legado en la Casa Blanca, a la que llegó con el encargo de suturar las heridas de un país hecho jirones tras cuatro años de Trump y que abandona empujado por los suyos y por el clamor global ante las sospechas sobre sus aptitudes físicas y mentales.

Biden resumía en ese publicación algunos de esos logros: la economía estadounidense, aseguraba, es "la más fuerte del mundo"; bajo su mandato se bajó el precio de los medicamentos y se aumentaron las prestaciones sanitarias; salió adelante la primera ley para el control de armas en 30 años y el Tribunal Supremo incorporó a la primera afroamericana de su historia. Nada de todo eso acabó siendo suficiente para que el mundo le crevera cuando decía. con un tono frecuentemente airado, que estaba capacitado para seguir, en vista de que casi todas las encuestas daban a menos de cuatro meses de las elecciones una victoria de Trump en las urnas.

En un segundo mensaje, también publicado en X, aunque esta vez dirigido a los demócratas, Biden anunció a los pocos minutos que apoyaba la candidatura de la vicepresidenta, Kamala Harris, para sucederlo al frente de la campaña. Era la opción más lógica. "Mi

primera decisión como candidato del partido en 2020 fue elegirla como mi vicepresidenta", se podía leer en el mensaje. "Y ha sido la mejor decisión que he tomado. Hoy quiero ofrecer todo mi apoyo y respaldo para que Kamala sea la candidata de nuestro partido este año. Demócratas: es hora de unirse y vencer a Trump. Hagámoslo".

Harris tardó dos horas y media en contestar a ese respaldo con un comunicado en el que afirmaba: "Me siento honrada de contar con el respaldo del presidente y mi intención es ganar esta nominación. (...) Haré todo lo que esté a mi alcance para unir al Partido Demócrata —y unir a nuestra nación—, así como para derrotar a Donald Trump y su agenda extrema. Tenemos 107 días hasta el día de las elecciones. Juntos lucharemos. Y juntos ganaremos".

Trump, el temido rival en las urnas, que la semana pasada salió en Milwaukee designado oficialmente como candidato por el Partido Republicano en una convención que demostró que tiene a la formación conservadora a sus pies, reaccionó a las sensacionales noticias diciendo a la CNN que cree que le será "fácil" ganar a Harris en las urnas.

Más tarde, en un mensaje en Truth, su red social, el expresidente argumentó (mayúsculas incluidas): "El ESTABLISHMENT DE WASHINGTON, los medios que Odian a Estados Unidos y el corrupto ESTADO PROFUNDO hicieron todo lo posible para proteger a Biden, ¡pero él ha acabado abandonando la campaña, [es una] COMPLETA DESGRACIA!". Destacadas voces del Partido Republicano se sumaron, con el candidato a vicepresidente J. D. Vance a la cabeza, al pedir la dimisión del presidente de Estados Unidos, bajo la lógica de que si no puede

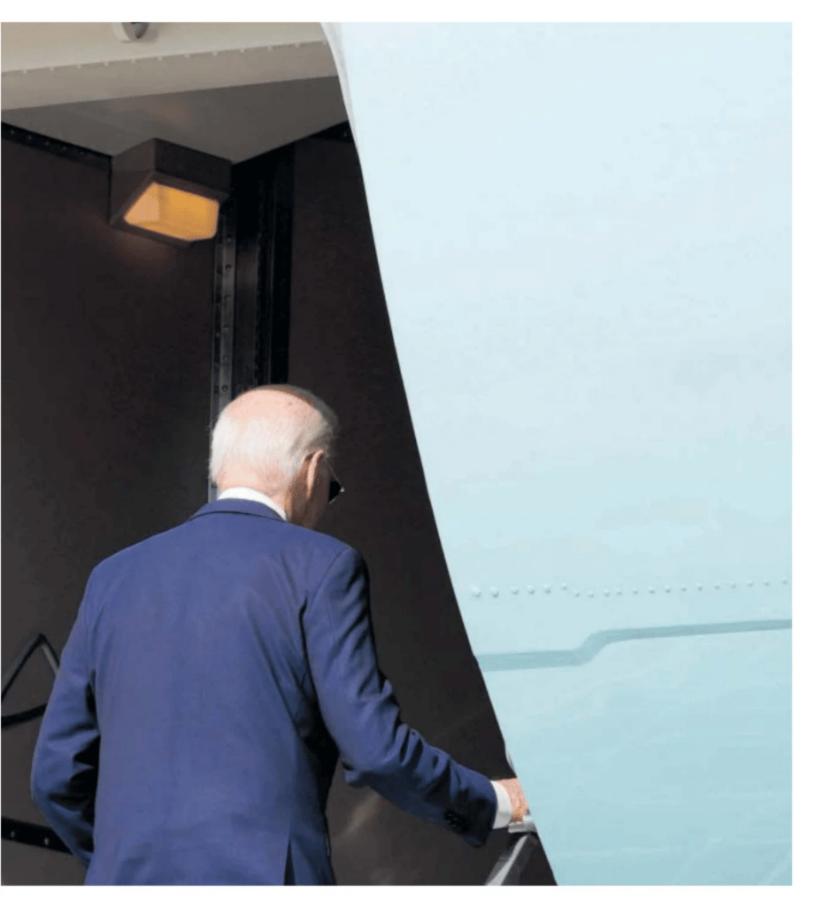

#### La carta de la renuncia

Esta es la traducción de la misiva de Biden donde anuncia que no se presentará a la reelección

"A mis compatriotas estadounidenses,

En los últimos tres años y medio, hemos hecho grandes progresos como nación.

Hoy, Estados Unidos tiene la economía más fuerte del mundo. Hemos hecho inversiones históricas en la reconstrucción de nuestra nación, en la reducción de los costes de los medicamentos con receta para las personas mayores y en la ampliación de la atención sanitaria asequible a un número récord de estadounidenses. Hemos proporcionado la atención crítica que necesitan un millón de veteranos expuestos a sustancias tóxicas. Hemos aprobado la primera ley de seguridad de armas en 30 años.

Hemos nombrado a la primera mujer afroamericana para el Tribunal Supremo. Y hemos aprobado la legislación climática más importante de la historia. Estados Unidos nunca ha estado mejor posicionado para liderar que hoy.

Sé que nada de esto podría haberse hecho sin ustedes, el pueblo estadounidense. Juntos, hemos superado una pandemia única en un siglo y la peor crisis económica desde la Gran Depresión. Hemos protegido y preservado

nuestra democracia. Y hemos revitalizado y reforzado nuestras alianzas en todo el mundo.

Ha sido el mayor honor de mi vida ser su presidente. Y aunque mi intención era buscar la reelección, creo que lo mejor para mi partido y para el país es que renuncie y me centre únicamente en cumplir mis obligaciones como presidente durante el resto de mi mandato.

A finales de esta semana, me dirigiré a la nación para dar más detalles sobre mi decisión.

Por ahora, permítanme expresar mi más profunda gratitud a todos aquellos que han trabajado tan duro para verme reelegido. Quiero dar las gracias a la vicepresidenta Kamala Harris por ser una extraordinaria colaboradora en todo este trabajo. Y permítanme expresar mi más sincero agradecimiento al pueblo estadounidense por la fe y la confianza que han depositado en mí.

Hoy creo lo que siempre he pensado: que no hay nada que Estados Unidos no pueda hacer, cuando lo hacemos juntos. Solo tenemos que recordar que somos los Estados Unidos de América".

ser candidato tampoco está capacitado para dirigir el país.

Los dos mensajes de Biden ponen fin a medio siglo de una de las carreras políticas más tenaces de Washington, de alguien que antes de presidente fue vicepresidente y senador. Y abren una etapa de incertidumbre de consecuencias imprevisibles para Estados Unidos. Ponen fin a algo más de tres semanas de encuestas desfavorables y dudas sobre las aptitudes físicas y mentales de Biden para ganar en noviembre, primero, y, lo que es más importante, continuar cuatro años más en la Casa Blanca.

Desde el debate, las presiones fueron in crescendo, en público y en privado, por parte de donantes, estrategas, analistas, medios de comunicación, senadores, congresistas y de sus líderes en ambas Cámaras, Chuck Schumer y Hakeem Jeffries, así como de figuras tutelares del Partido Demócrata como Nancy Pelosi o el expresidente Barack Obama.

Primero, fue el "pánico" que sintieron sus simpatizantes al verlo errático, de lapsus en lapsus, en el plató televisivo que la CNN destinó en Atlanta al primer debate presidencial. Después vinieron el editorial de *The New York Times* que pedía su renuncia y los pri-

meros legisladores demócratas en apuntarse en la lista de quienes le rogaban que lo reconsiderara y que fue engordando en cantidad y en prominencia de sus abajo firmantes hasta superar la treintena. Ayer, se sumó un último nombre de relieve: el del senador por Virginia Occidental Joe Manchin, que había renunciado al partido en mayo pero aún lo representaba en el Capitolio.

El pasado viernes, Biden advirtió de su intención de regresar a la campaña la próxima semana. Enfermo de covid, pasó el fin de semana recluido en su casa en la playa de Rehoboth (Delaware). Tomando Paxlovid y manteniendo una agenda de trabajo ligera que incluyó una llamada con Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. Cuentan los medios estadounidenses que Biden, además de enfermo, está enfadado con los viejos aliados que le han ido dando la espalda, especialmente Barack Obama, dolido con lo que considera una traición.

La incógnita más urgente es saber si el partido estará de acuerdo o no con que Harris, que también recibió el apoyo público de Hillary Clinton, sea la sucesora. No hay mucho tiempo para discusiones: la Convención Nacional Demócrata se celebra en Chicago entre el 19 y el 22 de agosto. No es ya que haya que llegar a esa cita con los deberes hechos para evitar un espectáculo caótico como el de 1968, año en el que los republicanos de Richard Nixon arrasaron en las urnas. Es que antes hay otro plazo: el partido se puso como límite el final de la primera semana de agosto para nombrar virtualmente al elegido, sea Biden o sea otro.

Es la primera vez que un presidente estadounidense en funciones se retira tan tarde de una contienda electoral. Para encontrar algo parecido hay que remontarse de nuevo a 1968, cuando Lvndon B. Johnson anunció mucho antes, en marzo, que no pensaba presentarse a la reelección. A la convención, Biden acudía con el apoyo de los 3.939 delegados que optaron por él en unas primarias en las que casi no tuvo rival. Eso significa que falta menos de un mes para que los demócratas decidan por quién votarán en Chicago y poco menos de cuatro para montar una campaña sólida contra Trump.

Algunas voces demócratas, con Pelosi a la cabeza, han abogado por la celebración de unas miniprimarias para las que tampoco existen precedentes. Si, mediante esa elección exprés o por la lógica de la bendición de Biden, la vicepresidenta acaba siendo la escogida por el partido para noviembre, aún seguiría sin estar claro quién la acompañaría como candidato o candidata a la vicepresidencia.

Cuando Biden la nombró en las elecciones de 2020 segunda de a bordo, lo hizo por el simbolismo de presentar a alguien que se convertiría en la primera mujer y en la primera persona negra y de ascendencia asiática en ocupar ese puesto tan alto en la Administración estadounidense, pero también por su edad. Harris tiene 59 años, y Biden hizo campaña en aquellas elecciones presentándose como un mero "puen-



Haré lo que esté a mi alcance para unir al Partido Demócrata y para derrotar a Trump" **Kamala Harris** 

Vicepresidenta de EE UU y candidata a la nominación

te" a las nuevas generaciones. Estos tres años y medio no han sido un paseo para Harris. Sus rivales la consideran exageradamente izquierdista, intolerablemente woke y demasiado débil. EE UU ha demostrado en el pasado sus dudas a la hora de escoger a una mujer como inquilina de la Casa Blanca. Para cuando batió el récord como el presidente más longevo de Estados Unidos, Biden ya había cambiado de idea, y en abril de 2023 lanzó su candidatura para renovar en el que tal vez sea el oficio más difícil del mundo: líder de la primera potencia mundial.

Al final del mensaje-bomba que puso ayer patas arribas a Estados Unidos y al mundo, Joe Biden recurrió a su argumento favorito. "Sigo pensando lo que siempre pensé: no hay nada de lo que América no sea capaz, siempre que lo hagamos juntos. Tenemos que recordar que somos los Estados Unidos de América". Con el país más enfrentado que nunca, esa frase constituye, tal vez, la demostración definitiva de optimismo que ha regido su larga carrera política. Esa virtud que lo adorna, según quienes lo conocen bien, no fue suficiente para sobrevivir a su última batalla.



Nancy Pelosi, en la Cámara de Representantes el 3 de enero de 2023. CHIP SOMODEVILLA (GETTY)

# Los demócratas se debaten entre aclamar a Harris o ir a 'miniprimarias'

El presidente respalda a su número dos; voces en el partido abogan por un proceso de selección

#### I.S.

#### Washington

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pasó el fin de semana con covid, recluido en su casa en la playa de Rehoboth (Delaware). Tomando Paxlovid y manteniendo una agenda de trabajo ligera que incluyó una llamada con Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. Según los medios estadounidenses, Biden, además de enfermo, estaba enfadado con los viejos aliados que le han ido dando la espalda, especialmente Barack Obama, dolido con lo que considera una traición. Finalmente, anunció que no se presenta a la reelección.

Mientras, en el mundo exterior, como esos familiares que hablan ante un enfermo grave pensando que no los oye, los demócratas ya habían abierto internamente el debate sobre cómo proceder si Biden renunciaba, dado que las presiones para que lo hiciera no aflojaban y pese a que el presidente compartió el viernes su intención de volver a la campaña electoral esta semana.

Al hacerse a un lado, ha respaldado a su sucesora lógica: la vicepresidenta, Kamala Harris. Pero hay quienes creen, y maniobran,

para que lo que siga sea la celebración de unas primarias exprés para dar con el candidato ideal, Harris u otro. No hay mucho tiempo: la Convención Nacional Demócrata se celebra en Chicago entre el 19 y el 22 de agosto. No es ya que hay que llegar a esa cita con los deberes hechos para evitar un espectáculo caótico como el de 1968. Es que antes hay otro plazo: el partido se puso como límite el final de la primera semana de agosto para nombrar virtualmente al elegido, sea quien sea.

La voz más autorizada que aboga por la celebración de unas miniprimarias es Nancy Pelosi. expresidenta de la Cámara de Representantes. Quienes opinan lo contrario argumentan que cuando los simpatizantes demócratas votaron masivamente a Biden en las primarias de principios de año lo estaban haciendo en realidad por la dupla Biden-Harris. No existen precedentes históricos que den por hecho que la renuncia de un presidente abra la puerta automáticamente al segundo de a bordo. No fue así, por ejemplo, con Lyndon Johnson y Hubert Humphrey en 1968. Y, eso Biden lo sabe mejor que nadie, Obama tampoco apostó por su vicepresidente en 2016, sino por Hillary Clinton.

En el terreno de las deserciones, el ejército que se mantuvo leal a Biden sufrió ayer otra sensible baja poco antes de que el propio presidente anunciara que tiraba la toalla. Joe Manchin, senador de Virginia Occidental y uno de los

políticos más influyentes de Washington, se convirtió en el trigésimo séptimo miembro del Capitolio en pedir públicamente al presidente que cejara en su empeño de presentarse a las elecciones de noviembre. "Es hora de que dé paso a una nueva generación", declaró en la CNN.

Manchin —que en mayo anunció que dejaba el Partido Demócrata pero aún lo representa en la Cámara alta- era el quinto senador que daba el paso y tal vez el nombre propio más poderoso en el Capitolio en hacerlo. Además, se mostró a favor de un proceso abierto para elegir sucesor.

Lo que empezó como un zumbido de malestar en el partido, un "pánico" en sordina tras el desastroso debate que enfrentó el 27 de junio en Atlanta a Biden con su contrincante, Donald Trump, ha acabado convertido en un robusto coro de voces a las que no han conmovido los intentos del presidente, de 81 años, de demostrar que todo va bien y que está listo para ganar en noviembre.

El primer paso lo dio el congresista de Texas Lloyd Doggett el 5 de julio. Poco a poco se fueron sumando más. A muchos de esos legisladores les unía, además del interés en el futuro del partido y del país, su preocupación por el propio porvenir. Los que se juegan el puesto en noviembre, cuando además de elegir presidente se renuevan la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, temían que la mala fortuna de Biden en las ur-

nas afectara a sus opciones en distritos disputados, e incluso en los que se daban por descontados.

El día que más bajas se produjeron en la fe en las aptitudes mentales y físicas del candidato fue el viernes pasado: 11 salieron a la palestra, con el veterano senador Sherrod Brown a la cabeza. Su Estado de Ohio, del que es natural J. D. Vance, candidato a vicepresidente escogido por Trump, se ha convertido súbitamente en un campo de batalla simbólico.

El viernes fue también el día en el que el presidente informó de que volvería esta semana próxima a la campaña después de dejar la puerta abierta a considerar una renuncia. Pese a ese anuncio, los analistas en Washington daban más o menos por hecho que se iría. La teoría que ganaba fuerza es que sería tras el viaje de esta semana a Estados Unidos del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que tiene prevista una visita a la Casa Blanca el martes y una comparecencia solemne el miércoles ante el Congreso.

Nancy Pelosi es la dirigente de más peso en pedir unas primarias exprés

El partido se puso como límite para la elección la primera semana de agosto

En su convalecencia, a Biden lo acompaña su esposa, Jill Biden, su principal apoyo en capear el temporal. Según The Washington Post, la familia, un núcleo unido en el que el hijo, Hunter, ha cobrado un papel especial en estas semanas, está "enfadada" al contemplar lo que consideran "una guerra al estilo de Juego de Tronos entre varias facciones del partido". Les ha molestado también "el tono" de algunos miembros del partido "en sus presiones".

En la casa de los Biden contaban con los que aún cerraban filas con el presidente en apuros. Ayer se pasearon por los platós de las cadenas informativas los demócratas Ro Khanna (congresista por California) y uno de sus más fieles apoyos, el representante James E. Clyburn (Carolina del Sur). Otros que han mantenido el apoyo son el senador Bernie Sanders y la representante Alexandria Ocasio-Cortez, ambos del ala más progresista del partido.

El tira y afloja sobre el futuro del candidato adquirió mayor urgencia a la luz del triunfalismo que ha cundido en el Partido Republicano tras la convención de Milwaukee, de la que Trump salió aclamado como líder absoluto. Y las encuestas indicaban que dos tercios de los votantes demócratas eran partidarios de un recambio.

Hasta el dinero se puso en su contra. Además de las presiones de los grandes donantes, que amenazaban con retirar sus fondos, están los datos conocidos el sábado sobre la recaudación durante junio de ambas campañas. El Comité Nacional Republicano ha registrado su mejor mes en años. Para conocer el alcance real del desastre de Biden en el debate para las arcas del partido, habrá que esperar al informe de agosto. Para entonces, el problema ya no será de Biden.

Abogada, fiscal general de California y senadora, la número dos de Biden ha luchado por el derecho al aborto

## Harris, apuesta de última hora para la misión más difícil

M. ANTONIA SÁNCHEZ-VALLEJO Nueva York

John Adams, el segundo presidente de Estados Unidos, definió la vicepresidencia como el "oficio más insignificante", y los republicanos consideran que el paso por ella de la demócrata Kamala Harris ha sido totalmente baldío. Pero Harris (Oakland, California, 59 años), ha batido incluso algún que otro récord: el mayor número de desempates en una legislatura, 32 hasta el pasado diciembre, dado que la Constitución de EE UU reserva al vicepresidente dos funciones principales, suceder al mandatario en caso de fallecimiento, dimisión o destitución, y presidir el Senado y dirimir los empates en las votaciones. Ahora la primera mujer, la primera negra y la primera sudasiática estadounidense que ocupó el cargo, en 2021, tiene una oportunidad histórica para devolver los ataques a los trumpistas. Nunca en la historia de Estados Unidos, un vicepresidente había tomado el relevo electoral para luchar por la presidencia en una fase tan avanzada de la campaña.

Antes de ser presidente, Adams fue vicepresidente de George Washington, así que sabía de lo que estaba hablando. Sentó el precedente de la transición de un cargo a otro y desde entonces, finales del siglo XVIII, tres vicepresidentes en ejercicio han sido elegidos mandatarios, así como dos exvicepresidentes. entre ellos Joe Biden. Una especie de sudoku de ambiciones e infortunios, como los que llevaron a su jefe de filas a la Casa Blanca en 2020 y, ayer le alejaron definitivamente de ella.

Desde la etapa de Adams y los padres fundadores, el puesto de vicepresidente ha ganado en sustancia: Harris, la exitosa abogada californiana —demasiado californiana, es decir, liberal, para los republicanos-, ha asumido parte de la política migratoria desde 2021, hasta el punto de ser ridiculizada por la oposición como "zarina de la inmigración".

También se convirtió a partir de la revocación, en junio de 2022, de la doctrina Roe vs Wade, que consagraba la protección constitucional del derecho al aborto, en abanderada de la salud sexual v reproductiva de sus congéneres, una baza política que permitió a los demócratas salvar los muebles

en las elecciones de medio mandato de noviembre de ese año. Feminista confesa, su gesto de vestir de blanco en la noche de la celebración de la victoria demócrata en Wilmington (Delaware) recordó el papel de las sufragistas.

Kamala, pura élite demócrata, llegó a la Casa Blanca como número dos de Biden tras haberle retado en las primarias. La respaldaban una legislatura en la Cámara baja (2017-2021) y, previamente, una experiencia de seis años como fiscal general de California (2011-2017). Fiscalía y Senado, en ese orden: la pautada escalera hacia el poder en EE UU; el remate de años de fogueo como, primero, ayudante del fiscal de distrito (1990-98) en Oakland, un puesto que le granjeó especial fama de dura, y fiscal de distrito (2004), el trampolín a la Fiscalía General del Estado.

Eran los tiempos del demócrata Barack Obama, y la resaca de la gran crisis de 2008, con su historial de bancarrotas, y Harris demostró su independencia política, rechazando, por ejemplo, las presiones del Gobierno para que llegara a un acuerdo en una demanda nacional contra prestamistas hipotecarios por prácticas desleales (el agujero de las hipotecas basura o *subprime* aún no se había cerrado). Perseverante y correosa, Harris insistió en el ejemplo de California, y en 2012 logró una sentencia cinco veces superior a la que Washington le invitaba a cerrar.

Especial mérito suyo fue anular en 2013 la proposición 8 (2008), que prohibía el matrimonio entre personas del mismo sexo en el Estado de California. Su libro Smart on Crime, publicado en 2009, fue considerado un modelo para abordar el problema de la reincidencia delictiva.

Además de ser el recambio más natural y sobre todo automático, sin abrir la caja de los truenos de una convención demócrata a cuatro meses de las elecciones -algo contra lo que había advertido, entre otros, la progresista Alexandria Ocasio-Cortez—, Biden parece devolver ahora el favor a Harris. La que en 2020 parecía una sólida aspirante a la candidatura demócrata, en unas primarias especialmente concurridas, tiró la toalla en diciembre de 2019 al no lograr ventaja en el furgón de cola. Tres meses después, en los albores de la pandemia, dio su



Kamala Harris y Joe Biden, el 29 de mayo en Filadelfia. S. THEW (EFE)

apoyo a Biden, la sexta de todos los aspirantes al puesto. La competición demócrata quedó entonces reducida a un duelo entre Biden y el izquierdista Bernie Sanders, pero el apoyo de Harris al actual presidente fue determinante para llevarlo a la Casa Blanca.

"He decidido que voy a apoyar con gran entusiasmo a Joe Biden para que sea presidente de Estados Unidos", dijo entonces la senadora en un vídeo en Twitter. "Creo en Joe. Creo realmente en él, y le conozco desde hace mucho tiempo". Ya entonces su nombre aparecía con frecuencia en las quinielas de vicepresidenciables, igual que ahora, desde el debate del 27 de junio que mostró la decadencia de Biden, sonaba como candidata a la presidencia.

Las raíces de Harris hay que buscarlas en Jamaica y la India. Su padre, profesor de la Universidad de Stanford, procedía de la isla caribeña; su madre, hija de un diplomático indio, era investigadora del cáncer. Su hermana, Maya, a la que está muy unida, es experta en políticas públicas. La aspirante a la candidatura presidencial se licenció en Políticas y Economía en 1986 en la Universidad Howard y, tres años después,

Sus origenes acomodados la hacen muy intelectual para el nuevo populismo

Los republicanos están seguros de que Trump se la merendará

en Derecho en el Hasting College. Sus orígenes, por tanto, son los de una familia acomodada, demasiado intelectual para los estándares del nuevo populismo republicano. Su carrera profesional también la instaló en la élite, igual que su matrimonio, a punto de cumplir 50 años, con el abogado Douglas Emhoff, a quien conoció en una cita a ciegas y que en 2021 se convirtió en el primer segundo caballero de EE UU. Emhoff, que es judío, ha aparcado su carrera para ejercer a tiempo completo esta función oficial, que conlleva la representación pública y actos frecuentes.

Harris nunca ha sido delfín de Biden, ni siquiera subordinada. Trump la rebautizó como Laffin' Kamala (Kamala la risueña) por su risa franca y su espontaneidad, carne de memes. Sus apariciones en TikTok, en bailes improvisados con su equipo, sirvieron a la oposición para zaherirla. Los republicanos la prefieren a cualquier otro candidato a la Casa Blanca, seguros de que Trump se la merendará. Pero el tesón de la aspirante potencial a ser la primera presidenta de EE UU, tras el frustrado intento de Hillary Clinton en 2016, pueden reservar alguna sorpresa.



Biden se dirigía al presidente ucranio, Volodímir Zelenski, en la cumbre de la OTAN del día 11 en Washington, en presencia de otros dirigentes internacionales. K. D. (GETTY)

Biden llegó con el objetivo de unir un país que deja más dividido que nunca. El apoyo a Israel en la guerra de Gaza ha sido uno de los puntos ciegos de su mandato

# Los logros de un presidente que no se tradujeron en popularidad

I. S. Washington

Tal vez la mayor paradoja del medio siglo de carrera política de Joe Biden, que ayer marcó su fin, es que la misma fuerza que hizo que alcanzara su sueño de infancia de ser presidente de Estados Unidos es la que ha acabado forzando la pesadilla de tener que renunciar presionado por los suyos ya menos de cuatro meses de su reelección. Esa fuerza es, claro, Donald Trump.

Biden no pudo presentarse a las elecciones de 2016 que llevaron al magnate inmobiliario y estrella de la telerrealidad a la Casa Blanca, porque la muerte de su hijo Beau estaba demasiado fresca, pero sí lo hizo cuatro años después con el objetivo de desalojar de Trump del poder.

Su misión declarada al jurar el cargo era, pocos días después del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, superar las divisiones y desmontar el poderoso influjo del trumpismo sobre más o menos la mitad de la sociedad estadounidense. Tres años y medio después, ese objetivo está más lejos que nunca de haberse logrado. Su toma de posesión el 20 de enero de 2021 trajo unos 100 primeros días ilusionantes. En esos meses iniciales deshizo muchas de las cosas que dejó tras de sí su predecesor en asuntos como la lucha contra el cambio climático o el papel de Estados Unidos en el mundo, contraído por las ansias aislacionistas de Trump.

Muchas cosas, pero no todas: Biden prometió en aquellos primeros compases que humanizaría la frontera y que proporcionaría una vía rápida a la ciudadanía a cerca de 11 millones de personas que viven en Estados Unidos sin permiso legal de residencia, pero deja el puesto con una reciente orden ejecutiva que limita el número de entradas permitidas en la linde con México que no desentonaría con las políticas de una Administración republicana.

El primer revés serio llegó ese mismo verano de 2021, con una deshonrosa salida de Afganistán. Biden llevaba tiempo convencido de que Estados Unidos tenía que abandonar esa guerra sin fin, pero el modo en el que se escenificó esa renuncia, en agosto e improvisadamente, hizo que por primera vez su popularidad cayera por los suelos. Desde entonces, sus cifras de aceptación nunca levantaron cabeza.

Entre los logros legislativos en clave interna, cabe destacar dos: la ley de infraestructuras que sacó con el apoyo de ambos partidos, mientras a los demócratas les duró el control de las dos cámaras, que perdieron en las elecciones de noviembre 2022, y la Ley de Reducción de la Inflación. Votada durante el verano de ese año, fue recibida como la legislación más importante en términos de combate del cambio climático más importante de la historia de Estados Unidos.

Cuando el elemento distorsionador de la pandemia empezaba a aflojar, apareció uno nuevo: la invasión rusa de Ucrania y el efecto que esta tuvo sobre los precios de la energía. En las semanas previas a esa guerra, la Administración de Biden asumió un papel arriesgado, pero que dio sus frutos al principio del conflicto: pusieron un altavoz a todas las informaciones de inteligencia de las que iban disponiendo sobre los planes rusos y eso ayudó a preparar al mundo para el conflicto más grave en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial. Los problemas vinieron después: tras más de un año de apoyo económico a los esfuerzos de Kiev, empezaron las fisuras y las luchas en el Capitolio entre republicanos y demócratas por esa ayuda militar, puesta en duda por los apóstoles del trumpista América primero.

La guerra de Israel en Gaza dejó a Biden en un difícil equilibrio como el líder del mayor aliado estratégico de Israel. Su apoyo a esa empresa militar le valió el apodo de Genocide Joe (Joe el genocida) y prometía pasarle factura entre los votantes árabes, claves en Michigan, uno de los Estados decisivos para lograr la presidencia, y entre los jóvenes.

### El Partido Demócrata lanza los dados

#### **Análisis**

#### YASCHA MOUNK

Joe Biden ha servido honorablemente a Estados Unidos durante cinco décadas, como senador, como vicepresidente de Barack Obama y, finalmente, en el cargo más alto del país.

Sus cuatro años en la Casa Blanca han sido una bendición dispar. Ha sido sorprendentemente eficaz a la hora de aprobar legislación de calado en un Congreso dividido, y ha cosechado algunos éxitos notables en política exterior, como el firme apoyo a Ucrania en los primeros meses de la guerra. También ha cometido algunos errores trascendentales, como políticas económicas que han contribuido a una inflación alta y una retirada de Afganistán desastrosa.

Ya cuando Biden se presentó en 2020, era el candidato presidencial serio de mayor edad de la historia de Estados Unidos; de hecho, venció a sus rivales demócratas, incluida Kamala Harris, en buena parte porque era demasiado viejo para hacerse eco del aparente consenso entre las voces más ruidosas de Twitter, que habían virado bruscamente a la izquierda. Su agudeza mental disminuyó a lo largo de sus años en la Casa Blanca, algo que quedó dolorosamente al descubierto para que el mundo lo viera en el debate de junio contra Donald Trump.

Durante unas semanas, Biden corrió el riesgo de entrar en los libros de historia como un Rey Lear, sin saber gestionar su cabalgata hacia el ocaso y obligando a todo el país a pagar el precio. Pero la decisión de ayer de renunciar a su candidatura asegura que será recordado como un auténtico estadista, alguien que tomó una decisión desinteresada, aunque haya tardado unas semanas de más en hacerlo.

Es demasiado pronto para predecir qué juicio harán los historiadores de su presidencia. Pero ahora parece claro que su juicio sobre sus cualidades personales -al igual que el nuestro— debería ser positivo. Lo mejor que pueden hacer ahora los demócratas es organizar una contienda genuinamente abierta sobre quién debe enfrentarse a Trump en la carrera presidencial. Los votantes merecen opinar sobre quién les representa, y Kamala Harris no estuvo en las papeletas de las primarias ni en 2020 ni en 2024. Y es probable que la competencia, aunque sea turbulenta, fortalezca a los demócratas: o encuentran un candidato que los votantes prefieran por encima de Harris o Harris llegará a noviembre fortalecida por una muestra de apoyo demócrata hacia ella.

Si los demócratas coronan a Harris, las próximas elecciones serán muy reñidas. Al igual que su jefe, Harris es y ha sido durante mucho tiempo profundamente impopular. Y es impopular tanto porque en el pasado ha tomado algunas decisiones muy impopulares como porque sus cambios de opinión sobre cuestiones importantes la han dejado sin apoyos fuertes en el campo progresista o moderado dentro del Partido Demócrata. Estas son serias carencias, pero —especialmente cuando se enfrenta a un oponente que, por buenas y profundas razones, sigue siendo profundamente impopular él mismo— pueden superarse.

El Partido Demócrata acaba de tirar los dados. Tras semanas paralizado, el partido que afirma que el futuro de la democracia estadounidense girará en torno a estas elecciones ha demostrado que quiere ganarlas.

Yascha Mounk es profesor de Asuntos Internacionales en la Universidad Johns Hopkins de Baltimore (Maryland).

## Los republicanos, con Trump y Vance a la cabeza, exigen a Biden que dimita ya

El candidato brama contra el demócrata y su número dos acusa a Kamala Harris de mentir sobre el estado de salud del presidente

#### MARÍA PORCEL San Francisco

El anuncio de Joe Biden ayer de que decidía dar un paso atrás y renunciar a presentarse a la reelección como presidente de EE UU cuando faltan apenas 107 días para las elecciones de noviembre no pilló demasiado por sorpresa en el país, y tampoco a sus enemigos políticos. Rápidamente el ala republicana se movilizó pidiendo aún más: si Biden no está en condiciones de presentarse como candidato, según ellos, tampoco debería seguir siendo presidente de Estados Unidos.

Uno de los primeros en hablar fue el expresidente y ya oficialmente candidato republicano, Donald Trump. En su red social Truth y ante sus 7,4 millones de seguidores, lanzó un mensaje tan subido de tono como es habitual en él. "El corrupto Joe Biden no era apto para presentarse a presidente, y ciertamente no es apto para ocupar el cargo, y nunca lo fue! Solo logró ser presidente por mentiras, noticias falsas y por no salir de su sótano", empezó Trump. "Todos los que le rodeaban, incluidos su médico y los medios de comunicación, sabían que no era capaz de ser presidente, y no lo ha sido. Y ahora, miren lo que le ha hecho a nuestro país, con millones de personas cruzando nuestra frontera, sin control ni verificación, muchos de ellos procedentes de prisiones, instituciones mentales y un número récord de terroristas. Sufriremos mucho a causa de su presidencia, pero remediaremos el daño que ha hecho muy rápidamente", escribió, para acabar con su ya clásico grito de guerra "Make America Great Again!" (¡hagamos a EE UU grande de nuevo!).

Tras ese mensaje, el republicano ha publicado otros con el mismo tono agresivo. "El corrupto Joe Biden es el peor presidente, por mucho, en la historia de nuestra nación", continuó en Truth. "Ha hecho todo lo posible para destruir nuestro país, desde nuestra frontera sur hasta el dominio de la energía, la seguridad nacional, la posición internacional y mucho más. Fue aniquilado en un debate que sacudió la tierra, y ahora los corruptos y radicales demócratas lo están tirando por la borda. No estaba en condiciones de ocupar el cargo desde el principio, pero la gente a su alrededor mintió a Estados Unidos sobre su completa y total demencia mental, física y cognitiva. Quienquiera que la izquierda ponga ahora será más de lo mismo".

Su recién elegido candidato a vicepresidente, el senador por Ohio J. D. Vance, también exigió la renuncia inmediata de Biden. En un mensaje en su perfil de X (antes Twitter), con 1,4 millones de seguidores, y en un tono mucho más moderado que su compañe-



Donald Trump, en un acto el sábado en Míchigan. T. BRENNER (REUTERS)

ro de tándem, escribió: "Si Joe Biden pone fin a su campaña de reelección, ¿cómo puede justificar seguir siendo presidente? No presentarse a la reelección supondría admitir claramente que el presidente Trump tenía razón todo el tiempo acerca de que Biden no está mentalmente en condiciones de servir como comandante en jefe. No hay término medio". Ningún equipo médico, ni tampoco el propio Biden, han hecho público que no esté en condiciones de gobernar.

Vance también atacó en otro mensaje a Kamala Harris. "Joe Biden ha sido el peor presidente que he visto a lo largo de mi vida y Kamala Harris ha estado a su lado en todo momento. Du-

El aspirante a la Casa Blanca tacha al mandatario de "corrupto"

El presidente de la Cámara de Representantes pide también su renuncia

rante los últimos cuatro años, ha sido cofirmante de las políticas de fronteras abiertas y de estafa ecológica de Biden, que han disparado el precio de la vivienda y de los alimentos. Ella es la dueña de todos estos fracasos, y mintió durante casi cuatro años sobre la capacidad mental de Biden, hundiendo a la nación con un presidente que no puede hacer el trabajo", aseguró.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, también pidió a Joe Biden que se marche del Despacho Oval. En un largo mensaje de X, el republicano argumentó que esta es "una coyuntura sin precedentes en la historia de Estados Unidos" y opina que "el Partido Demócrata obligó al candidato demócrata a salir de las urnas".

## Maquiavelo en Washington

#### Análisis

DANIEL INNERARITY

Decía Maquiavelo que un elemento fundamental de la política era la fortuna y la idea la hemos interpretado muy mal, como si nos dejara al pairo de los acontecimientos, esperando sin más a la buena suerte, cuando de lo que se trata es de seducirla. Nadie dijo que la política fuera fácil y menos en entornos políticos tan endiabladamente cambiantes, con crisis encadenadas e imprevisibles. Se afirma que lo más importante en la política es el control del tiempo, pero eso no significa que sea un recurso del que podamos disponer soberanamente cuando intervienen tantos actores con intereses muy diversos e irrumpen giros inesperados que desbaratan toda estrategia. Cualquier acción tiene lugar en un alocado entorno de efectos secundarios, de manera que puede uno estar seguro de que el resultado será diferente e incluso el contrario del que había previsto.

Como consejero de príncipes, Maquiavelo en Washington estaría hoy muy perdido. El embrollo no podía ser más complicado para cualquier estratega: un Partido Republicano en manos de un candidato enloquecido, un Partido Demócrata atado por sus compromisos a un candidato senil, un atentado a Trump cuyo impacto silencia cualquier otro tema y todo en medio de una polarización extrema que parece haber reducido las posibilidades de hablar de otra cosa que no sea de Trump, da igual si como héroe o villano. Trump no necesita nada más cuando el centro de atención no está en lo que dice o pretende hacer sino en lo que le pasó o pudo pasar en Butler, mientras que lo hecho por Biden durante este mandato queda en un segundo plano y la opinión pública solo se fija en sus deslices verbales.

Con motivo del atentado se dispararon las apuestas de que aquello sentenciaba la campaña. Entrenado en las situaciones más adversas, Maguiavelo volvería a aconsejar a los demócratas que no lo dieran todo por perdido y trataran de convertir esa fatalidad en una oportunidad. No está tan claro que el atentado vaya a catapultar a Trump a la Casa Blanca; todo depende del uso que haga de él y, conociendo al personaje, es muy posible que lo instrumentalice en exceso. También los demócratas pueden hacer algo en medio de esta situación desfavorable y argumentar, por ejemplo, que la retórica incendiaria y despectiva de Trump es el caldo de cultivo para una violencia que solo ellos pueden apaciguar. La retirada de la candidatura de Biden puede ser un golpe de la fortuna que los demócratas deben saber aprovechar. Su resistencia a retirarse ha sido un regalo inesperado. Para entenderlo así puede ser útil pensar qué habría pasado si el orden de los acontecimientos hubiera sido distinto. Si Biden se hubiera retirado antes del atentado de Trump, el intento de magnicidio habría silenciado la candidatura alternativa de Harris.

Sabemos que en una campaña electoral lo fundamental es que se hable de uno y, en este caso, la atención informativa y el debate va a girar en torno a qué significa que haya una mujer negra con posibilidades de acceder a la presidencia de EE UU. Aunque no ganara en las elecciones de noviembre, podría evitar que los republicanos tuvieran mayoría en las dos Cámaras. Su éxito es improbable, pero más probable era el fracaso de Biden y de eso ya no se habla.

**Daniel Innerarity** es catedrático de Filosofía Política y fue titular de la Cátedra Davis en la Universidad de Georgetown.

#### María Corina Machado Líder opositora

## "Estamos dispuestos a una transición pacífica en Venezuela"

La candidata vetada se muestra convencida de que, en caso de ocurrir, el chavismo aceptará una derrota

#### JUAN DIEGO QUESADA Bogotá

Venezuela vive una campaña presidencial del todo inusual. La principal protagonista ni siquiera ejerce de candidata por el veto que le impuso la justicia. En el Palacio de Miraflores, la sede del Gobierno, pensaron que se habían quitado de en medio al obstáculo número uno para que Nicolás Maduro renovara su mandato otros seis años. Se equivocaban. María Corina Machado (Caracas, 56 años) cedió entonces su lugar a Edmundo González Urrutia, un internacionalista jubilado poco conocido.

Que Machado le tocara en el hombro y lo subiera a su camioneta para recorrer toda Venezuela le ha convertido en alguien muy popular, tanto que las encuestas más fiables lo sitúan por encima de Maduro -el chavismo alega que esos son sondeos no representan la realidad—. La mujer que ideó este plan que amenaza la continuidad de 25 años de revolución bolivariana se encuentra al otro lado de la pantalla, en Caracas. En siete días, se ve a sí misma acompañando una transición histórica.

Pregunta. ¿Qué le dicen las encuestas a día de hoy?

Respuesta. Las encuestas serias están todas alineadas en una diferencia abrumadora a favor de Edmundo González. Hablamos de una diferencia que ya supera los 30 puntos, algunas los 40 puntos y seguimos creciendo cada día. Sin embargo, no son las encuestas. Es lo que estamos midiendo en la calle. Cualquier persona que está en Venezuela hoy te va a decir que esto es una energía inédita a favor de la voluntad del cambio y de la determinación de hacer valer esta decisión que están tomando los venezolanos. Al chavismo ya lo derrotamos en la calle.

P. ¿El chavismo, en caso de que se produjera, aceptaría una derrota?

**R.** Estamos pidiendo que se cuenten los votos. Estoy convencida de que será una participación

masiva aunque pongan obstáculos en la movilidad o en los servicios públicos. A pesar de lo que está haciendo el régimen con violencia, la gente va a salir, la gente va a votar. Este es un día que representa para los venezolanos la oportunidad de reunificar a su familia [siete millones de venezolanos han abandonado el país en los últimos años]. Lo que pido es que los venezolanos salgamos y permanezcamos todos de manera cívica y organizada. Los votos tienen que contarse.

P. No se ha firmado el documento que promovían los presidente Gustavo Petro y Lula da Silva de aceptación de resultados tanto por parte del Gobierno de Maduro como de ustedes, la oposición. ¿Le preocupa que se llegue hasta aquí con ese vacío?

R. Ni siquiera conozco el documento. Ni Edmundo ni yo.

P. Era una forma de acordar una paz tras el 28 de julio, pero sobre todo una transición y una gobernabilidad sostenible.

**R.** A Maduro le corresponde aceptar los resultados. La sociedad venezolana se va a encargar de hacerlos valer. La política internacional tiene un rol muy importante, porque el desenlace del 28 de julio es decisivo para muchas generaciones de venezolanos. Esta es la oportunidad de hacer una transición pacífica y Edmundo y yo hemos sido firmes en que estamos dispuestos a avanzar en un proceso de negociación real para hacer una transición pa-

P. ¿Cómo se imagina un escenario en que Edmundo González gane las elecciones y Maduro esté seis meses más controlando la institucionalidad? La trasmisión de poder se da el 10 de enero de 2025.

R. Tenemos una situación crítica de la calidad de vida de los venezolanos. La gente va a querer ver resultados. Desde luego, habrá unas exigencias complejas y nos va a corresponder asegurarles a todos aquellos venezolanos que no votaron por nosotros o que no participaron que sí son parte de este enorme alcance nacional. Vamos a darles seguridad que no viene un proceso de revancha, sino un proceso para lograr la institucionalidad democrática.

P. ¿Cuál sería su papel en esa transición?

**R.** Voy a seguir con lo que he hecho hasta ahora, cumplir un



María Corina Machado, el pasado viernes en Caracas. GABY ORAA

"Hay una energía inédita en el país a favor de la voluntad de cambio"

#### "Maduro ha visto que su estrategia de violencia no ha tenido efecto, va a perder"

primer mandato [fue elegida en unas primarias opositoras por más del 90% de los votos] que tiene un hito fundamental el 28 de julio. Después, hay mucho mar-

P. Se habla mucho de la lealtad de las Fuerzas Armadas con el chavismo. ¿Tiene algún contacto dentro que le asegure que hay facciones que estén dispuestas a un cambio?

R. Tengo muchísimo contacto con las Fuerzas Armadas por mis recorridos en el país. Lo que estoy viendo en los últimos días es alucinante. Les brillan los ojos ante la inminencia de la posibilidad de un proceso de cambio profundo y de reunificación de la familia. Ellos también tienen hijos y hermanos, son testigos del saqueo del país y la afectación de derechos humanos. Para que haya una

guerra tiene que haber un enemigo [Maduro fue grabado diciéndole a una familia que si ganaba la oposición habría un conflicto armado]. El país se ha unificado. Esa tesis del enemigo interno se ha desmantelado con los hechos. Aquí no hay enemigo. El país está unido como nunca antes.

P. ¿Por qué Maduro se ha abierto a negociar con la Casa Blanca apenas a dos semanas del día de la votación? ¿Qué cree que busca el presidente?

R. En la medida en que se acercan las elecciones, han visto que sus estrategias de violencia y represión no han tenido efecto. Cuando tú rompes las vías, cuando persigues a los transportistas, cuando no suministras gasolina durante 10 días, la gente se da cuenta que se traspasan todas las barreras. Se están dando cuenta de que esto es un movimiento que viene con fuerza y dentro del chavismo se está produciendo esto. Con las bases ya se dio. Hay sectores que tienen distintas visiones. Hay unos que dicen que el cambio es inevitable y quieren entender cómo integrar ese nuevo orden, mientras que hay algunos que no quieren irse. Al final, es en el propio régimen donde se están dando cambios. Aspiro y confío en que va a prevalecer la posición razonable y sensata de quienes pien-

san en el interés de todos. Incluso en aceptar los resultados.

P. ¿Le llega de alguna manera apoyo del chavismo moderado? Vimos en un sondeo donde un 12% del chavismo duro aboga por el cambio.

R. Eso está creciendo cada minuto que pasa. En los encuentros, que son multitudinarios, gente se me acerca y me dice: ¡Yo soy chavista, fui del colectivo y me equivoqué! Es un proceso de redención del país. Esto es muy poderoso. Quien vea esto desde una perspectiva electoral se queda en la superficie. Esto va más allá: es un proceso social.

P. Hemos llegado antes a algunas ventanas de cambio. Sin embargo, ¿cree que esta es la gran oportunidad de hacer una transición?

R. Eso creo, absolutamente.

P. Si el día de las elecciones, o los posteriores, el Consejo Nacional Electoral (CNE) no diese un resultado por cualquier motivo, ¿le asusta lo que pudiese venir?

R. Maduro se ha confesado. Su campaña es la violencia. Con la violencia o con la amenaza de violencia pretende disuadir a alguien que vaya a participar. 'O soy yo o es el caos', como decía [Hugo] Chávez. Y resulta que él es el caos, ellos son el caos. Creo que la co-

munidad internacional ya no cae en ese chantaje. Ha entendido que a pesar de todas las provocaciones o todos los ataques brutales va a perder. Tengo 24 personas presas, 72 detenciones en dos semanas de campaña. Nosotros no hemos caído con provocaciones de violencia. Eso no quiere decir que actuemos con debilidad. Nos mantenemos firmes. Así hemos avanzado. Yo creo que ese mensaje no tiene efecto alguno ni en la población ni en los militares, que son los últimos que quieren una guerra. Poner a militares uno contra otro o contra la sociedad civil venezolana, eso no va a pasar. Yo creo que el antídoto es una altísima representación ciudadana.

P. Se habla, en caso de una victoria opositora, de un Gobierno de concertación en el que se incluya a algunos sectores chavistas.

R. Creo que el criterio que va a usar el presidente será buscar la lógica de la paz.

P. ¿Cuál sería la estrategia de un Gobierno de Edmundo González a un año vista?

R. Para mí, lo más importante es cómo recuperamos la confianza. Esto es una tarea de todos. Construir unos pilares éticos y liberales muy sólidos. Eso comienza desde el día siguiente, antes de asumir formalmente la presidencia.

## La escalada entre Israel y los hutíes de Yemen extiende la tensión en Oriente Próximo

La ONU teme por la regionalización de la guerra, de la que las autoridades israelíes culpan al régimen iraní

LUIS DE VEGA

#### Jerusalén, enviado especial

La guerrilla hutí de Yemen, impulsada y sostenida por Irán y aliada de Hamás, informó del lanzamiento de varios misiles hacia Israel en la mañana de ayer en solidaridad con la población de Gaza y Hamás. Israel, por su parte, afirmó haber interceptado con sus defensas antiaéreas y todavía fuera de su territorio un proyectil tierra-tierra procedente de ese país, aunque las alarmas ya habían saltado en la ciudad sureña de Eilat, a orillas del mar Rojo.

La tensión no deja de aumentar entre ambos, con ataques y respuestas desde el viernes pasado, así como advertencias de nuevas ofensivas. Eso eleva el peligro de una mayor regionalización de la guerra.

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Teherán, Naser Ka-

nani, ha advertido de ese riesgo. En la noche del sábado avisó de "una escalada y expansión de la guerra como resultado de las peligrosas aventuras israelíes", según declaraciones en el canal iraní Press TV citadas por la agencia Efe. Ese temor ya imperó tras los ataques entre Irán e Israel de hace tres meses.

"Irán pone en peligro la paz mundial y hay que detenerlo ahora, antes de que sea demasiado tarde", ha reclamado el ministro de Exteriores israelí, Israel Katz. a través de un comunicado publicado en la red social X (antes Twitter). El Estado israelí, ha añadido, trata de "enfatizar" la importancia de las acciones que están llevando a cabo frente a los hutíes para poner de manifiesto la "responsabilidad directa" de Teherán y sus consecuencias en las rutas marítimas internacionales.

El portavoz de los hutíes, el general Yahia Saree, informó ayer durante una comparecencia televisiva de que la milicia ha lanzado con misiles y drones un ataque sobre el barco estadounidense Pumba en aguas del mar Rojo, informa el canal yemení Al Mayadeen. Saree insistió en su derecho a defenderse de la "agresión" de Estados



El puerto de Hodeida aún ardía ayer tras el ataque israelí. REUTERS

Unidos, el Reino Unido e Israel. La respuesta sobre Israel, señaló, será "masiva" e "inevitable" v no cesará hasta que no se ponga fin a la guerra contra los palestinos, agregó. Desde que la guerra comenzó el pasado 7 de octubre cuando Hamás asesinó a unas 1,200 personas en territorio israelí, los hu-

tíes han expresado su solidaridad con los palestinos y sus resistencia armada en forma de ataques contra Israel.

Arabia Saudí, que ha encabezado los esfuerzos en los últimos años por desplazar del poder a los hutíes, ha alertado del riesgo de que la escalada entre la milicia proiraní e Israel, "que agrava la tensión actual en la región, frene los esfuerzos en curso para poner fin a la guerra en Gaza", según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores.

De la misma forma, el secretario general de la ONU. António Guterres, expresó su preocupación "por el riesgo de una mayor escalada en la región y continúa instando a todos a ejercer la máxima moderación", según un comunicado de la noche del sábado. "Estamos asistiendo a una ampliación del conflicto", ha comentado el profesor de Estudios de Oriente Medio en la Universidad Hamad bin Khalifa, Marc Owen Jones, al canal catarí Al Jazeera.

Todo ocurre pocas horas antes de que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, viaje a Estados Unidos, donde tiene previsto entrevistarse con el presidente Joe Biden mañana y pronunciar un discurso en el Congreso el miércoles.

Un dron lanzado por los hutíes impactó contra un edificio de Tel Aviv el viernes causando la muerte a un hombre de 50 años. La respuesta en forma de bombardeo con aviones F-15 por parte israelí llegó en la tarde del sábado. Los cazas golpearon el puerto de Hodeida, en el oeste de Yemen, un importante centro logístico y comercial, por donde, según Israel, les surte de armas Irán. El resultado fue de seis muertos y 80 heridos, según fuentes sanitarias locales citadas por la agencia Reuters.





SI ENCUENTRAS UN PRECIO MEJOR, TE LO IGUALAMOS



Vive Abu Dhabi

Hoteles 3\* + X 4 días | 3 noches Incluve traslados. Producto Tourmundial

920€

#### Diversión en Abu Dhabi

Hoteles 3\* + X

1.125€ 4 días | 3 noches Incluve entrada de 1 día a Warner Bross

World y al Parque Ferrari. Producto Tourmundial

#### Dubái y Abu Dhabi espectacular Hoteles 4\* + X

1.170€ 7 días | 6 noches Incluye traslados, desayunos, 1 almuerzo y visitas. Producto Tourmundial



INTERNACIONAL EL PAÍS, LUNES 22 DE JULIO DE 2024



Migrantes en una balsa esperaban el sábado a ser rescatados en aguas internacionales entre Túnez y la isla italiana de Lampedusa. D. Z.(REUTERS)

## La UE refuerza sus pactos migratorios con un comisario para el Mediterráneo

Von der Leyen quiere triplicar los efectivos de Frontex hasta los 30.000, en otro movimiento hacia una Europa más blindada

#### MARÍA R. SAHUQUILLO Bruselas

La Comisión Europea refuerza su política de pactos migratorios como los firmados con Egipto o Túnez para que esos países frenen las llegadas a la UE a cambio de fondos. La apuesta por el enfoque de línea dura y ese tipo de acuerdos es clara, aunque enviar dinero a regímenes cuestionados por el incumplimiento de derechos humanos, como es el caso egipcio y tunecino, ha recibido durísimas críticas.

El Ejecutivo comunitario de Ursula von der Leyen tendrá la próxima legislatura un comisario para el Mediterráneo, una cartera de impacto, que se encargará de velar por el cumplimiento de esos pactos millonarios y de diseñar otros nuevos. La UE, además, endurece su blindaje y triplicará los efectivos de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) para alcanzar los 30.000 miembros, y la dotará con nuevas tecnologías y más drones para la vigilancia.

Es una iniciativa que ya estaba en el manifiesto del Partido Popular Europeo (PPE), la familia política de Von der Leyen, reelegida el jueves en el Parlamento Europeo —a propuesta de los líderes de los Veintisiete— como presidenta de la Comisión durante otros cinco años.

Dentro de su nueva hoja de ruta, planea ya un nuevo pacto para el Mediterráneo, que pone el foco en la región, de importancia estratégica para el club comunitario y la principal ruta de llegadas de migrantes en situación irregular a la Unión, a países como Malta, Grecia, Chipre o Italia. La primera ministra italia-

na, Giorgia Meloni, lleva tiempo reclamando una política más robusta hacia la zona y explorar nuevos acuerdos.

En 2023, llegaron al territorio comunitario 385.445 migrantes en situación irregular, según datos de Frontex; lejos de los casi dos millones de 2015, en plena crisis de refugiados derivada de la guerra de Siria. Pese a eso, el debate migratorio está caliente. De enero a junio de este año, la ruta más activa ha sido la del Mediterráneo central (desde países como Túnez), con 25.653 llegadas irregulares, un 61% menos que el año pasado. Después, la del Mediterráneo este (por ejemplo, desde Egipto), con casi 25.000, un 75% más que en 2023. Por la del Mediterráneo occidental (desde países como Marruecos), este semestre se han detectado unos 5.000 cruces irregulares.

La Unión Europea rubricó su acuerdo con el presidente tunecino, Kais Said, hace un año. Un pacto por valor de unos 900 millones de euros para proyectos de energía, desarrollo económico y digitalización; también para control de fronteras. Controvertido no solo por el vínculo con Said, también por cómo se firmó, con nula consulta con el Consejo Europeo, ni con el alto representante para Política Exterior, ni con el Colegio de Comisarios. Después, llegó un pacto con Egipto (7.400 millones) y otro, similar aunque con distinto diseño, con Mauritania (500 millones). Para el último, firmado con Líbano, Bruselas anunció un paquete de asistencia financiera

de 1.000 millones de euros (parte de ellos, reasignados de otras partidas).

El reto es diseñar nuevos acuerdos con países de origen y tránsito. Y algunos miran ya hacia lugares como Libia, donde, sin embargo, la falta de Estado hace inviable por el momento la rúbrica, dicen fuentes de Bruselas. Las organizaciones de derechos civiles y especializadas en migración han denunciado violaciones sistemáticas de los derechos humanos en Libia.

Hace dos meses que los Veintisiete dieron luz verde definitiva al pacto migratorio, un conjunto de normas y reglamentos que endurecen los requisitos de acogida de los solicitantes de asilo, facilitan las deportaciones y establecen, por primera vez, que todos los Estados miembros deben contribuir a la gestión de la

Bruelas ampliará sus acuerdos con países de origen para frenar las salidas

La nueva cartera se coordinará con Kaja Kallas, futura jefa de la diplomacia europea migración y acoger una cuota de solicitantes de asilo o contribuir a una cesta común con 20.000 euros por cada migrante rechazado.

"Ahora que comienza este ciclo legislativo, la UE puede y debe hacer algo más que abandonar su compromiso con el régimen global de protección de los
refugiados", critica Olivia Sundberg Diez, de Amnistía Internacional, una de las 90 organizaciones que han firmado una declaración contra los avances del
club comunitario para externalizar sus responsabilidades en materia de asilo.

El pacto migratorio de los Veintisiete engloba las normas para cuando las personas en situación irregular llegan a la Unión. Los modelos sobre "dimensión exterior" que cada vez más voces reclaman, plantean fórmulas antes de que lleguen.

#### "Un enfoque común"

El nuevo comisario para el Mediterráneo es una evolución de ese paradigma. "Necesitamos un enfoque común sobre los retornos para que sean más efectivos y dignos, y tenemos que desarrollar nuestras asociaciones integrales, en particular con nuestro vecindario meridional", apuntó Von der Leyen el jueves, en su discurso de reelección en Estrasburgo.

"La región mediterránea debe recibir una atención a fondo", dijo antes de anunciar la nueva agenda y esa nueva cartera en la que muchos en Bruselas ven ya al griego Margaritis Schinas (PPE), ahora vicepresidente comunitario para el Estilo de Vida Europeo, que junto a Interior se ha ocupado del tema migratorio, y persona de gran confianza de la conservadora alemana. No obstante. Grecia no ha aclarado aún a quién nombrará como su comisario y el cargo tiene numerosos pretendientes.

No es la única nueva cartera de la Comisión Von der Leyen en un segundo mandato. También creará la figura de un comisario de Océanos y Pesca y uno de Defensa, largamente reclamado por los socios del este de Europa, pero que se enfrenta a la dificultad de la falta de competencias —excepto en Industria— y a la suspicacia de los Estados miembros.

El comisario para el Mediterráneo será un puesto sustancial, aseguran fuentes comunitarias, porque si hasta ahora el Ejecutivo comunitario ha tenido que rascar (muy a fondo y con dificultad) de distintas partidas para hallar los fondos que ha destinado a los pactos con Egipto o Líbano, la nueva cartera tendrá un presupuesto asignado y, sobre todo, una estructura burocrática que se coordinará con la de la jefa de la diplomacia europea, la estonia Kaja Kallas, que si el Parlamento Europeo confirma al nuevo equipo de Von der Leyen, sustituirá a final de año al español Josep Borrell.

INTERNACIONAL EL PAÍS, LUNES 22 DE JULIO DE 2024



Un casco azul británico abría una puerta de la zona tapón de la ONU en Nicosia, el 26 de junio, YIANNIS KOURTOGLOU. (REUTERS)

Las negociaciones para acabar con el muro entre las comunidades greco y turcochipriota han fracasado

# Chipre, 50 años dividida sin horizonte de solución

#### ANDRÉS MOURENZA Nicosia

Chipre es un país normal. Su población vive vidas normales, sus turistas veranean como típicos turistas, sus políticos mantienen los debates habituales. Pero toda pretensión de normalidad termina en una bocacalle de Nicosia, su capital. Una bocacalle cualquiera -Ious, Lidinis, Manis, hay muchas-, abruptamente cortada por un muro, coronado por alambre de espino y carteles que ordenan Stop, No photos, Military Area (alto, prohibido hacer fotos, zona militar). Tras él, viviendas abandonadas, tomadas por la maleza, zona de nadie bajo control de la ONU; y, más allá, carteles que ordenan Stop, No photos, Military Area, alambre de espino que corona un muro, una calle cortada, y otra zona, otro Chipre, cuyos políticos, cuyos turistas, cuya población pretenden vivir normal.

Chipre cumplió esta primavera 20 años como miembro de la Unión Europea, pero lleva medio siglo dividida.

Andreas Lordos tenía seis años y una pistola de plástico cuando abandonó su casa. Los aviones, las bombas y los disparos de ametralladora sonaban cada vez más cerca desde los refugios de Famagusta, sótanos de hoteles y apartamentos que, unas semanas antes, alojaban a miles de turistas llegados a tostarse bajo el sol de Chipre. Los turcos se aproximaban. "La BBC radiaba noticias preocupantes sobre violaciones y asesinatos en el norte, así que mis tías y mi madre decidieron escapar. Mientras los tanques turcos llegaban a Famagusta desde el norte, huimos hacia el sur en un convoy de cuatro coches que sacamos de un concesionario que gestionaba mi familia. Llegamos hasta un pueblo, y en un jardín bajo las estrellas, dormimos la primera noche como desplazados", relata.

Era el verano de 1974; el caluroso y fatídico verano del 74. El 15 de julio, la Junta de los Coroneles de Grecia promovió un golpe de Estado en Chipre que instauró al ultranacionalista grecochipriota Nikos Sampson en el poder.

Rep. de Chipre Rep. Turca del Norte de Chipre Bases militares del Reino Unido Línea verde **REPÚBLICA TURCA** Zona **DEL NORTE DE** desmilitarizada CHIPRE de la ONU Girne/Kyrenia Famagusta Varosha/Maras REPÚBLICA DE Dhekelia CHIPRE Mediterráneo Acrotiri 30 km

EL PAÍS

Tres días más tarde, el arzobispo Makarios, presidente depuesto que logró escapar de la isla con ayuda de los británicos, se dirigió a la ONU para pedir ayuda. El 20 de julio, el ejército de Turquía desembarcó en el norte de la isla y comenzó a avanzar invocando el Tratado de Garantías, firmado en 1960 y que otorgaba a Ankara, Atenas y Londres el papel de protectores de la independencia de Chipre.

En los días siguientes, tanto la Junta chipriota como la de Grecia se vinieron abajo, incapaces de hacer frente a la situación. Pero la paz duró poco: el 15 de agosto, Turquía lanzó una segunda invasión, mucho más amplia, y tomó el control del tercio norte de la isla. Miles de personas huyeron de sus hogares. Apenas llevaban nada consigo: iban a ser solo unos días. Ha pasado toda una vida. Si para los griegos de Chipre, aquella invasión lo truncó todo –su paz,

Quedan pocos que conocieran la vida en común anterior al conflicto

#### "El norte y el sur están cambiando y el tiempo apremia", dice una exconsejera

su tierra, sus familias—, para los turcochipriotas, incluso aquellos que hoy son recalcitrantes críticos de la políticas del Gobierno de Ankara en la isla, el desembarco turco es recordado como una liberación. "Para nosotros, este verano no se cumplen 50 años de la división de Chipre sino 60", explica el académico turcochipriota Mete Hatay. Hatay no conoció el mar hasta los seis años, lo cual es harto difícil en una isla. "Vivíamos en el

gueto de Nicosia. Nuestro barrio estaba rodeado por los paramilitares turcochipriotas, luego estaban los cascos azules y luego los paramilitares griegos. Había una larga lista de materiales que no se permitía entrar a los guetos, por ejemplo cemento, porque los griegos decían que lo utilizaríamos para construir barricadas. Así que las casas se caían a trozos porque no podíamos hacer reparaciones".

En 1963, apenas tres años después de independizarse del Reino Unido, el sistema de reparto de poderes pactado por las dos comunidades de la isla saltó por los aires. Los turcochipriotas abandonaron las instituciones de la República de Chipre, comenzaron los enfrentamientos interétnicos y la ONU envió a los cascos azules como fuerza de interposición, que aún sigue ahí.

"En 1968, la situación se relajó un poco, porque Makarios inició negociaciones con los turcochipriotas en Beirut, y pudimos salir del gueto", prosigue. Ese año, llevaron al mar al pequeño Mete en un convoy protegido por soldados de la ONU. "La cuestión es que luego comenzaron los problemas entre los propios grecochipriotas, entre los partidarios de la *enosis* [la anexión a Grecia] y los que querían un Chipre independiente". Y aquellos conflictos desembocaron en el golpe de Estado de 1974.

En algunos puntos, la Línea Verde, la zona tapón que divide en dos Chipre y es patrullada por la ONU, alcanza los ocho kilómetros de ancho; en otros, por ejemplo sobre los monumentales bastiones renacentistas levantados por los venecianos para defender Nicosia del asedio otomano del siglo XVI, las dos zonas, los dos Chipres, casi se tocan. Sobre las vallas de separación, la bandera turca y la turcochipriota -casi un calco de la anterior con los colores intercambiados—; enfrente, la enseña chipriota, junto a la de Grecia: cada una de las comunidades con su valedor internacional.

Los conflictos entre ambas comunidades y la invasión turca provocaron una limpieza étnica de la isla; de pueblos mixtos se pasó a dos zonas dibujadas con trazo grueso: la minoría turcochipriota en el norte, la mayoría grecochipriota en el sur. Y la línea de separación se fue convirtiendo en un muro infranqueable con torretas, alambre de espino, minas antipersonas... y cientos de desaparecidos a los que se sigue buscando. El contingente militar de Turquía se reforzó hasta sumar unos 40.000 efectivos y, en 1983, las autoridades turcochipriotas declararon la República Turca del Norte de Chipre (RTNC), a la que solo reconoce Ankara.

"Tenía 21 años cuando conocí al primer grecochipriota, y fue en el extranjero. Habíamos crecido en un ambiente nacionalista en el que se nos enseñaba que los grecochipriotas eran nuestros enemigos, que habían tratado de exterminarnos", explica Ipek Borman, exasesora en las conversa-

ciones de paz y cofundadora de la Coalición Bicomunal de Mujeres de Chipre.

El muro solo se comenzó a agrietar en 2003. Ese año, decenas de miles de turcochipriotas -se calcula que un tercio de la población del norte- se echaron a la calle enarbolando banderas europeas y exigiendo el fin de la división, como 14 años antes se había hecho en Berlín. "Veíamos que nos estábamos quedando atrás, aislados y que había que aprovechar el proceso de adhesión de Chipre a la UE", afirma Borman. El entonces líder turcochipriota, Rauf Denktas, apodado Mr. No por su negativa a todo tipo de negociación con el sur, entró en pánico y, presionado por Turquía (que buscaba iniciar las negociaciones de adhesión a la UE), accedió a abrir el primer cruce para que los chipriotas de una y otra comunidad pudiesen reencontrarse

Esa euforia quedó truncada un año después, cuando fracasó el referéndum de reunificación: los turcochipriotas votaron en masa por el sí, los grecochipriotas por el no, a raíz de que su Gobierno cambiase de parecer en el último

go, Kyriakos Mitsotakis, reafirmó su compromiso con la reunificación y una federación bicomunal.

Cruzar del sur al norte implica mostrar el carnet o el pasaporte en los diferentes checkpoints greco o turcochipriotas, pero para acceder a Famagusta desde el extremo oriental, también hay que pasar por otro en el que ondea la bandera del Reino Unido. La isla no solo acoge dos Estados —uno oficial, el otro no reconocido-, sino también un tercero: el 3% de su territorio lo ocupan las bases soberanas británicas de Akrotiri y Dhekelia, cuyo control se garantizó Londres antes de permitir la independencia de Chipre en 1960.

Chipre es como un portaviones en el Mediterráneo oriental al que ninguna gran potencia quiere renunciar. De hecho, no pocos relacionan el cambio de posición de Turquía respecto a Chipre con el descubrimiento de grandes reservas de gas submarino en aguas al sur de la isla. Rusia siempre ha mantenido una estrecha relación con Chipre desde la época soviética y, pese a las sanciones por la invasión de Ucrania, una importante comunidad de ese país sigue haciendo negocios en el sector fi-



Tumba de una víctima de la invasión en Nicosia, el viernes. Y.K. (REUTERS)

momento, pues consideraba que nanciero en la ciudad sureña de el plan permitía mantener la influencia de Turquía y que el sur pagaría la integración del norte, más pobre. Las siguientes rondas de negociación también han fracasado, en buena medida por la negativa de las autoridades grecochipriotas a hacer concesiones. Ahora, de hecho, son las autoridades turcochipriotas las menos interesadas en negociar, fundamentalmente porque el partido derechista que gobierna en el norte está alineado con Ankara, y el Ejecutivo turco de Recep Tayyip Erdogan se inclina por una solución de dos Estados.

El sábado pasado, los actos del 50º aniversario de la invasión turca evidenciaron de nuevo la división en torno al futuro de Chipre. Durante una visita al norte, Erdogan descartó una solución federal y propuso de nuevo el reconocimiento internacional de la RTNC. En el sur, el primer ministro grieLimasol, apodada Limasolgrado.

Un anuncio de la empresa telefónica Vodafone recibe a los visitantes que aterrizan en el aeropuerto turcochipriota de Ercan, antes de pasar el control de pasaportes: "Norte de Chipre: el 36º país de la red 4.5G de Vodafone". Pese a la falta de reconocimiento internacional, la RTNC trata de ejercer como cualquier otro Estado, aunque sus comunicaciones, el código telefónico, los correos y su negocio de universidades privadas pasan a través de Turquía, que también financia parte del presupuesto gubernamental.

Una de las decisiones más polémicas del Gobierno de la RTNC es abrir al desarrollo inmobiliario zonas costeras del norte de la isla. En Estambul y otras ciudades turcas no es raro encontrarse con anuncios de chalets y pisos recién construidos. El problema es que el terreno sobre el que se levantan

estas nuevas construcciones es, en su mayoría, de grecochipriotas desplazados en 1974 que, según sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, conservan todos los derechos sobre sus propiedades.

La cuestión de los edificios y propiedades —de los grechochipriotas desplazados del norte y turcochipriotas del sur- es una de las más espinosas del conflicto, y a medida que pasan los años, mueren los dueños y se multiplican los herederos con reclamaciones sobre las propiedades y exigencia de indemnizaciones, más se complica su resolución.

La enviada especial del secretario general de la ONU para la cuestión de Chipre, la exministra colombiana María Ángela Holguín Cuéllar, ha expresado que veía más voluntad de trabajar por la reunificación entre la población que en las élites políticas. "Las negociaciones siempre han sido llevadas a cabo por los líderes políticos sin hacer el esfuerzo de explicar a la sociedad lo que realmente significaría la reunificación. Hay mucha corrupción y muchos intereses en ambos lados, hay quienes se han enriquecido con la división y no sacarían ningún rédito de que se solucione la cuestión", lamenta un diplomático que pide el anonimato. "La ONU tampoco aporta mucho, porque la prolongación de su misión depende de no enfadar a ninguna parte. Los cascos azules están aquí para evitar que grecochipriotas y turcochipriotas se maten entre ellos, pero esto tampoco ocurre ya, así que no tiene mucho sentido su presencia, pero desde luego, para ellos, es mucho mejor servir en Chipre que en Somalia".

En cambio, el académico Mete Hatay es optimista: "Hay una influencia global en ambos lados y emergen nuevas identidades que han adquirido más importancia que las identidades étnicas. Por ejemplo, las protestas feministas o de la comunidad LGBTI se hacen conjuntamente". De hecho, la Línea Verde, el antiguo muro de separación, se ha convertido en una porosa línea de intercambio. Las actividades bicomunales son habituales y los cruces para comprar productos más baratos en el otro lado son algo cotidiano. Sin embargo, más allá, en las ciudades más al norte y más al sur, los chipriotas viven sus vidas, ignorando el elefante en la habitación.

Ambas sociedades han crecido separadas durante 50, 60 años y quedan menos de aquellos que conocieron la vida en común anterior al conflicto. "El aislamiento de los turcochipriotas crea una dependencia de Turquía, y la demografía [en el norte de Chipre] está cambiando", advierte el exeurodiputado Niyazi Kizilyürek en referencia a la llegada de emigrantes desde Anatolia: los turcochipriotas representan solo entre el 20% y el 40% de la población del norte. "Las sociedades en el norte y en el sur están cambiando, y estos cambios nos alejan de una solución. El tiempo apremia", avisa también Ipek Borman.



Militares desplegados el sábado en Daca. RAJIB DHAR (AP/LAPRESSE)

## El Supremo de Bangladés anula la polémica norma de cuotas de empleo

El fiscal general pide a los estudiantes que regresen a clase tras unos disturbios que han causado más de 100 muertos

### **AGENCIAS**

El Tribunal Supremo de Bangladés anuló ayer la orden judicial que permitía amplias cuotas de empleo público reservadas a los hijos de los veteranos de guerra en el país, un privilegio que desató multitudinarias protestas estudiantiles y una ola de violencia con más de un centenar de muertos. En una audiencia especial celebrada de manera acelerada debido a las revueltas en las calles, el Supremo decidió anular la decisión del Tribunal Superior de Daca emitida el mes pasado, que permitía al Gobierno otorgar un tercio de los puestos de trabajo a los descendientes de los combatientes de la guerra de independencia de Pakistán (1971).

Con ello, el máximo tribunal del país ordenó una reestructuración total de las polémicas cuotas de empleo en el servicio público para bajarlas del 30% al 5% para hijos de los combatientes, y dejar un 2% para las minorías étnicas y personas con discapacidad, explicó a los periodistas el abogado Shah Monjurul Haque, representante de los estudiantes que han protagonizado las protestas contra la norma.

La decisión implica que el 93% de los empleos gubernamentales deberán ser asignados por mérito. Este era el principal reclamo de los estudiantes que tomaron las calles hace dos semanas con un movimiento que se tornó violento hace unos días con la represión de las fuerzas de seguridad y deja alrededor de 120 muertos, según un balance

elaborado por Efe. En este sentido, "el tribunal instó a los estudiantes a volver a las clases y también pidió a los tutores que les dijeran a sus hijos que regresaran", añadió el abogado. Esta misma petición la hizo también el fiscal general a su salida del tribunal. "Dado que con este veredicto se han cumplido todas las demandas de los estudiantes, deberían regresar a clase", dijo a los periodistas A. M. Amin Uddin. "Espero que tras la sentencia de hoy vuelva la normalidad y que las personas con segundas intenciones dejen de instigar a la gente", declaró el fiscal general sobre los actos de violencia y de incendios intencionados en estos últimos días. "Pediré al Gobierno que descubra a los culpables de la violencia y tome medidas estrictas contra ellos". advirtió.

El Gobierno de la primera ministra, Sheikh Hasina, había eliminado el sistema de cuotas en 2018 debido también a protestas multitudinarias, pero un tribunal inferior lo restableció el mes pasado. Los detractores de la medida consideran, además, que beneficia a los partidarios de Hasina, hija de Sheikh Mujibur Rahman, considerado el fundador del Bangladés moderno y figura clave para la independencia del país de Pakistán en 1971.

Los servicios de internet y mensajes de texto en Bangladés están suspendidos desde el jueves, dejando incomunicada a una nación de casi 170 millones de habitantes, mientras las fuerzas de seguridad reprimían a los manifestantes que desafiaron la prohibición de reunirse. Los soldados patrullaron las calles de Daca, la capital, donde se establecieron controles del ejército, después de que el Gobierno ordenara el toque de queda a última hora del viernes. Las calles cercanas al Tribunal Supremo estaban tranquilas tras conocerse el fallo del Supremo.

14 OPINIÓN EL PAÍS, LUNES 22 DE JULIO DE 2024

## El último servicio de Joe Biden

La renuncia del presidente a ser candidato demócrata es la salida más razonable para mantener vivas las opciones de su partido

LA RENUNCIA de Joe Biden a la candidatura demócrata a la presidencia de Estados Unidos convierte de nuevo la carrera a la Casa Blanca en una competición abierta. Biden ha sido un buen presidente y supo cerrar el paso a Donald Trump en 2020, pero que no se hallaba ya, en su actual estado de salud, en condiciones de repetir tal empeño. Su retirada a tiempo como candidato, junto a la gestión presidencial hasta el relevo del 20 de enero, será su último servicio al país y, sobre todo, a la democracia. A la mejora económica interna hay que añadir la recuperación del liderazgo de Washington como aliado, su compromiso con Ucrania y sus esfuerzos —aunque infructuosos— para alcanzar una tregua en Gaza, evitando además peligrosas escaladas con Rusia e Irán.

Su candidatura se había convertido en insostenible, sobre todo después del magnicidio frustrado contra Trump, aprovechado por el candidato republicano para suavizar sus perfiles más agresivos, una vez exonerado de los múltiples procesos judiciales como primer expresidente convicto por 34 delitos de fraude en documentos públicos y responsable de una grave interferencia en el proceso electoral. Una nueva presidencia de Trump, protegido por las inexplicables decisiones y dilaciones de jueces nombrados por él mismo, es una amenaza efectiva para el sistema democrático que solo el voto de los ciudadanos puede frenar. Su brutal y despiadada respuesta al anuncio de la retirada de Biden —en contraste con el respeto demócrata tras el atentado sufrido por el magnate— demuestra que su apelación a la unidad en la convención republicana solo era un espejismo.

Tras el último mes y medio, el Partido Demócrata estaba obligado a encontrar la fórmula para llegar a las urnas en condiciones de disputar las mayorías parlamentarias y la presidencia. No es fácil el procedimiento para la nominación de quien sustituya a Joe Biden como candidato a poco más de tres meses de las elecciones y apenas unas semanas de la convención demócrata. Biden ha señalado ya a Kama-

la Harris, pero la estructura del partido deberá organizar el procedimiento y el nombramiento del candidato de la forma más adecuada para mantener la unidad del partido, asegurar que se mantienen los apoyos de los delegados y de los donantes y llegar al último tramo de la campaña en condiciones de vencer a Trump. Las flagrantes debilidades de este volverán a surgir en las actuales condiciones, una vez desaparecido el debate sobre la edad y la salud del presidente. Buena parte de las dificultades atribuidas a Biden valen para Trump, solo tres años más joven y con una capacidad de desvarío oratorio muy superior a su rival.

#### La brutal y despiadada respuesta de Donald Trump al anuncio demuestra la falsedad de su mensaje de unidad

La renuncia de Biden debe actuar pues como un revulsivo para el deprimido campo demócrata y para las democracias liberales aliadas de Estados Unidos, temerosas de una nueva presidencia de Trump. Si la primera fue el imperio del caos y de la incoherencia, con la hipótesis de una segunda presidencia y el pleno control trumpista del partido republicano quedan pocas dudas respecto al significado de una nueva victoria del trumpismo. Empezaría una etapa aislacionista y proteccionista, marcada por el iliberalismo, la concentración de atribuciones por parte de un presidente protegido por una inmunidad monárquica y el desequilibrio en la distribución de poderes en favor de un Tribunal Supremo dominado por los jueces más reaccionarios del último siglo, dispuestos revertir todas las conquistas en igualdad y en bienestar social de los últimos 50 años. Es al menos un alivio que los demócratas no den por perdido el combate antes de empezar.

### Quitar la mordaza

ENTRE LAS medidas de "regeneración democrática" que la mayoría del Gobierno pretende impulsar figura la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como *ley mordaza*. Será el enésimo intento de modificar una norma muy contestada que fue impulsada en 2015 por el Gobierno de Mariano Rajoy para desactivar las protestas ciudadanas, muy encendidas desde la crisis de 2008. Fue aprobada por el PP en solitario, y a pesar de que las fuerzas de la oposición anunciaron que la derogarían en cuanto tuvieran capacidad parlamentaria para hacerlo, han pasado nueve años y dos gobiernos de coalición progresista sin que haya sido reformada. Los adelantos electorales y las discrepancias entre los partidos de izquierdas han truncado todos los intentos.

Ahora se plantea la reforma en profundidad de la ley, algo que ya figuraba en el pacto entre el PSOE y Podemos de 2019, y también en el del PSOE y Sumar para esta legislatura. Sería deseable que en esta ocasión todas las formaciones del bloque de la mayoría fueran capaces de ponerse de acuerdo.

La *ley mordaza* regula como sanciones administrativas conductas que antes estaban en el Código Penal como faltas, y crea nuevas conductas punibles que afectan al derecho de manifestación y que pueden aplicarse sin intervención judicial. Implanta un régimen de sanciones que permite multar con hasta 600 euros a quien participe en una protesta que no haya sido previamente notificada, y de 601 a 30.000 euros a quienes se consideren organizadores, cosa que puede

ocurrir por el mero hecho de portar banderas o pancartas. También considera infracciones graves, tributarias de la máxima sanción, manifestarse ante el Congreso, el Senado o las asambleas legislativas autonómicas. Otro de los aspectos criticados es que otorga un alto grado de discrecionalidad a las fuerzas de seguridad para interpretar cuándo se produce desobediencia, resistencia a la autoridad o falta de respeto a los agentes, que siempre tienen presunción de veracidad. Este aspecto fue duramente criticado en 2018 por la máxima responsable de Derechos Humanos del Consejo de Europa.

Tanto Amnistía Internacional como el Defensor del Pueblo han insistido en la necesidad de cambiar la ley. Amnistía Internacional cita varios casos a modo de ejemplo de cómo la norma criminaliza la protesta. Por ejemplo, el grupo vecinal No a la tala en Madrid, que se opone a la eliminación de arbolado, acumula 20.000 euros en sanciones.

En mayo pasado, Sumar presentó una proposición de ley que parte de los acuerdos a los que se había llegado en la comisión de Interior, sin concretar los cuatro artículos que hicieron fracasar el intento anterior, relativos al uso de pelotas de goma por las fuerzas antidisturbios y a las devoluciones en caliente. Estas últimas pueden regularse a través de la reforma de la ley de extranjería. Dado que las discrepancias que quedan no son sustanciales, todos deberían tener en cuenta que es mejor una reforma de la ley, aunque no satisfaga todas sus exigencias, que la ausencia total de reforma.

CARTAS A LA DIRECTORA



Tensión y polarización

Soy socialdemócrata. Hace tiempo que tengo relación de amistad con personas con cuya ideología no coincido. Después de algún encontronazo, mi carácter moderado y no conflictivo me llevó a no abordar con ellas conversaciones relacionadas con la política, o a acordar que lo mejor sería obviarlas. Sin embargo, últimamente es difícil evitar que algunos de estos amigos crucen esa línea roja. Todo, absolutamente todo, parece polarizado, y se respira una tensión bochornosa. Comentarios tan aparentemente inocuos como que estoy preocupada por que mis hijas accedan a una vivienda, que me gusta el País Vasco o que me alegra el triunfo de la selección española en la Eurocopa han encendido, por arte de magia y de manera inmediata, la mecha hacia un bombazo, hacia un comentario cargado de condescendencia, perversa ironía u odio irracional, en un absurdo afán por imponer su verdad o buscar el enfrentamiento.

Mónica Esteve Sanz. Madrid

Enfermos de miedo. El hecho de poseer un arma de fuego implica la asunción de dos premisas: que puedo ser objeto de un ataque personal, y que llegado el caso estaría dispuesto a usarla con la inevitable posibilidad de matar a alguien, consecuencia que acepto. Para un europeo común, pienso, estas premisas son inasumibles. Un planteamiento así, que parece estar bastante generalizado en Estados Unidos, es síntoma de una sociedad enferma de miedo. Sobre todo, creo que esa segunda premisa debería ser objeto de un serio debate filosófico y moral.

Juan Miguel Velázquez. Madrid

Memoria histórica. Siendo un firme defensor de la Ley de Memoria Histórica, como una buena ley que ha servido para reparar muchas injusticias derivadas del franquismo, este verano he llegado a la conclusión de que dicha ley es incompleta. Se ha quedado corta. Llego a mi pueblo, Bornos, en la provincia de Cádiz —mi pueblo de vacaciones ahora- y me encuentro la casa del vecino de enfrente con un grosero mástil en el tejado en el que ondea la bandera franquista con el escudo del águila preconstitucional. Detrás de esa bandera se esconde mucho dolor. La casa que ahora ocupo perteneció a mi abuelo, ejecutado por los fascistas en los primeros días de la Guerra Civil. Nuestra Ley de Memoria Histórica debería ir más allá, prohibir de forma expresa y sin ambigüedades esa bandera ese escudo, esa afrenta que sigue provocando mucho dolor a muchos españoles.

Emilio Barra Aguilar. Bornos. Cádiz

Nacer en un país pobre. Esos niños a los que llaman "menas" han tenido la desgracia de nacer en un país pobre, pero algunos siguen pensando que estos están en esa situación de desamparo porque sus familias no han trabajado lo suficiente. Existe un patrón muy claro en esta sociedad consistente en marcar los privilegios: "Yo tengo esto porque me lo he ganado". Se necesita la oportunidad para poder crecer, derechos para garantizar condiciones dignas y mucha suerte para no morir en el océano mendigando un poco de humanidad.

Miguel Villar Rodríguez. Ribadavia (Ourense)

EL PAÍS

consejero delegado

Carlos Núñez

Directora
Pepa Bueno

Dirección adjunta Claudi Pérez y Borja Echevarría Dirección América

Jan Martínez Ahrens

Dirección Cataluña Miquel Noguer Subdirección
Javier Rodríguez
Marcos (Opinión),
Luis Barbero,
Cristina Delgado,
Maribel Marín Yarza,
Amanda Mars,
Ricardo de Querol
y José Manuel Romero

Los textos tienen que enviarse exclusivamente a EL PAÍS y no deben tener más de 200 palabras (1.250 caracteres con espacios). Deben constar nombre y apellidos, ciudad, teléfono y DNI o pasaporte de sus autores. EL PAÍS se reserva el derecho de publicarlos, resumirlos o extractarlos. No se dará información sobre estas colaboraciones.

llustración de Miquel Barceló.

EL PAÍS, LUNES 22 DE JULIO DE 2024 OPINIÓN 15

## ¿Un orden que se desmorona?

TIMOTHY GARTON ASH

l jueves se reunió en el palacio de Blenheim, en el corazón de Inglaterra, una nueva y extraordinaria versión de lo que en otro tiempo se llamó el Concierto Europeo. Más de 40 líderes de Europa, junto con los responsables de las principales instituciones internacionales de nuestro continente, mantuvieron una jornada de conversaciones. Fue la cuarta reunión de la Comunidad Política Europea (CPE), una idea de Emmanuel Macron. La asamblea no alcanzó conclusiones conjuntas, pero fue una buena ocasión para reflexionar sobre la fragilidad de nuestro orden europeo actual.

En primer lugar, fue una gran oportunidad para que el nuevo primer ministro británico, Keir Starmer, demostrase que el Reino Unido vuelve a tener un papel protagonista en el Concierto, tal como lo tuvo durante siglos. El lugar en el que se celebró la reunión se llama Blenheim porque el terreno y el dinero para construir un palacio en él se otorgaron a John Churchill, primer duque de Marlborough, en reconocimiento por haber dirigido las tropas en la batalla del mismo nombre en 1704. Aunque la tradición inglesa la recuerda como una gran victoria sobre los franceses, en realidad fue una batalla librada cerca del pueblo bávaro de Blindheim por fuerzas británicas, holandesas, alemanas, austriacas y danesas para defender lo que aún se denominaba Sacro Imperio Romano Germánico contra los franceses y los bávaros. Es decir, una batalla en la que Gran Bretaña actuó como una potencia europea, dentro de una alianza de países europeos que luchaban contra otros.

Lo que estaba en juego, igual que ahora, eran los altos cargos de Europa. Pero, mientras que el nombramiento de Ursula von der Leyen como presidenta de la Comisión Europea se decidió mediante una votación pacífica en el Parlamento Europeo el mismo día de la cumbre de Blenheim, a principios del siglo XVIII, para decidir quién debía ser el próximo rey de España, se recurrió a un método más tradicional: la guerra. De la Guerra de Sucesión española hemos pasado a una "guerra" puramente metafórica para dirimir la sucesión en Bruselas.

Eran, pues, el lugar y el momento perfectos para que Starmer diera un empujón al "reinicio" de la relación con la UE que su Gobierno ha emprendido con tanta energía. En una declaración previa a la reunión, Starmer dijo que "debemos esforzarnos más y de forma más ambiciosa... para que las generaciones futuras miren hacia atrás y se sientan orgullosas de lo que nuestro continente ha conseguido trabajando unido".

Sin embargo, la dura realidad es que Gran Bretaña ya no está en la Unión y el Brexit no es fácil de revertir ni aunque el Gobierno de Starmer tuviera alguna intención de hacerlo, que no parece. Así que la pregunta fundamental sigue vigente. Nuestro orden europeo no tiene precedentes en la historia ni parangón en ningún otro lugar del mundo actual. La mayoría de los países europeos son democracias y están agrupados en diversas instituciones de cooperación pacífica y resolución de conflictos: la mayoría de ellos en la UE y la OTAN, casi to-

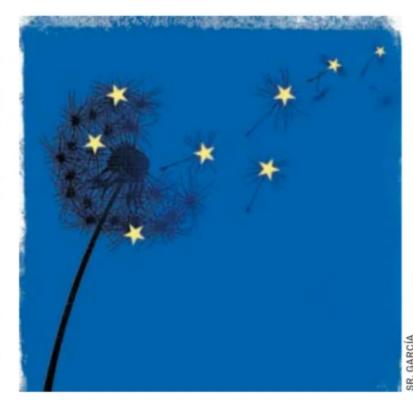

Starmer recibe a Europa en el corazón de Inglaterra cuando el continente está sometido a una tensión sin precedentes

dos en el Consejo de Europa, y todos en una Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa que sobrevive a duras penas. ¿Pero este orden se fortalece cada vez que reacciona ante las nuevas amenazas internas y externas? ¿O está empezando a deshilacharse y desmoronarse, como pasó con todos los órdenes europeos anteriores tarde o temprano? Además de las preocupaciones generales como el cambio climático, la IA y la inmigración, nuestro continente tiene ante sí tres grandes problemas geopolíticos: la probable reelección de Donald Trump como presidente de EE UU, la guerra de la Rusia de Vladímir Putin contra Ucrania y el mundo posoccidental que la guerra ruso-ucrania ha sacado a la luz. Después del atentado contra Trump y el anuncio de que ha elegido a J. D. Vance como candidato a vicepresidente, parece cada vez más probable que Trump ganará las elecciones presidenciales del 5 de noviembre, tratará de obligar a Ucrania a que pida la "paz" con Rusia y exigirá a los miembros europeos de la OTAN que se ocupen más de su propia defensa. En una entrevista publicada el mes pasado, Vance dio a entender que un posible acuerdo de paz para Ucrania quizá implicaría consolidar las líneas de división territorial "más o menos cerca de donde están en este momento" y garantizar la independencia de Kiev, "pero también su neutralidad". Es decir, una derrota para Ucrania y una victoria para Putin.

En cuanto a la seguridad europea en general, Vance escribió en un artículo publicado hace poco en el *Financial Times* que "EE UU se ha encargado de la seguridad de Europa durante demasiado tiempo". "Ahora que vemos cómo se atrofia el poder europeo bajo el protectorado estadounidense", añadía, "tiene sentido preguntarse si nuestra ayuda ha facilitado que Europa se haya desentendido de su seguridad". Es una pregunta razonable. Para ser sinceros, es extraordinario que, más de 80 años después de que las fuerzas estadounidenses —junto con las británicas y canadienses — desembarcaran en Normandía para liberar a

Europa Occidental del nazismo, Europa siga dependiendo tanto de lo que algunos llaman el "chupete" estadounidense [en inglés, la palabra *pacifier* significa tanto "pacificador" como "chupete"].

Ahora nos toca a nosotros, los europeos, ayudar a que Ucrania consiga algo que pueda razonablemente llamar victoria en 2025 o 2026 y ser los principales responsables de nuestra defensa. A pesar de las celebraciones que hubo en la reciente cumbre de la OTAN en Washington sobre el apoyo occidental a Ucrania y el aumento del gasto europeo de defensa, Europa no dispone aún, ni mucho menos, de la voluntad política colectiva y los medios militares para lograr por sí sola el primer objetivo; y también es dudoso el segundo. La victoria de Putin no solo sería una tra-

gedia para Ucrania, sino que provocaría la desestabilización crónica del orden europeo construido desde 1945 y ampliado a Europa central y oriental desde 1989.

El Occidente transatlántico se ha unido, en general, para apoyar a Ucrania y sancionar a Rusia, pero se ha encontrado con que China, India, Turquía, Brasil y Sudáfrica están encantados de seguir haciendo negocios con el agresor neocolonial. El presidente de China, Xi Jinping, y el primer ministro de la India, Narendra Modi, consideran que Putin es un aliado valioso. Y esas potencias no europeas, tanto grandes como medianas, tienen hoy suficiente poder económico y militar para servir de contrapeso a Occidente, por muy unido que esté. En definitiva, la guerra de Ucrania revela que hemos entrado en un mundo posoccidental.

Esta circunstancia ofrece a todos los países lo que Modi ha denominado la "multialineación": la capacidad de cultivar vínculos distintos y cambiantes con diferentes socios en función de los intereses del país. Dentro de la propia Europa, Serbia lo hace con bastante soltura y, lo más asombroso de todo, también la Hungría de Viktor Orbán, a pesar de ser miembro de la UE y de la OTAN. La prueba son los recientes viajes de Orbán para hablar con Putin, Xi y Trump sobre una "paz" que suponga la capitulación de Ucrania. ¿Y dónde se celebrará la próxima reunión del CPE, este nuevo y cacofónico Concierto Europeo? En Budapest, en noviembre, tal vez con Trump como presidente electo. Esta es la Europa que se reunió durante un día en los salones dorados del palacio de Blenheim, dividida entre unos problemas externos que crean la necesidad evidente de contar con un poder europeo más concentrado y eficaz, y otros internos que significan que es poco probable que lo consigamos.

Timothy Garton Ash es catedrático de Estudios Europeos de la Universidad de Oxford e investigador sénior de la Hoover Institution de la Universidad de Stanford. Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia.

#### EL ROTO



16 OPINIÓN EL PAÍS, LUNES 22 DE JULIO DE 2024

### No basta con salvar el día

GIOCONDA BELLI

os triunfos de posiciones políticas afines al pensamiento progresista en las últimas semanas en Europa han aliviado el temor de que las derechas avanzaran y coparan posiciones de poder que podrían significar un giro peligroso en la región. Sin embargo, los equilibrios sobre los que descansan estos logros obligan a meditar sobre los fenómenos populistas de derecha y el aparente estancamiento del pensamiento liberal y de izquierda que está resultando en la distancia entre este y, sobre todo, la juventud.

Pienso que tanto América Latina como Europa están acusando las consecuencias de un desgaste que, creo, se viene dando desde que el ataque a las Torres Gemelas canceló la idea de que el fin de la Guerra Fría haría posible una era de paz y de esfuerzos por nivelar las grandes desigualdades mundiales. La teoría del "fin de la Historia" de Francis Fukuyama quedó como una muestra fallida de esa idea. Lo que pasó dio origen a una crisis cuyas consecuencias aún resentimos. Se iniciaron nuevas guerras y los reclamos libertarios de la Primavera Árabe no tuvieron las consecuencias positivas esperadas, sino todo lo contrario, generando represalias terribles y grandes masas migratorias.

El 11-S marcó el inicio de un giro de los paradigmas conocidos. La contradicción entre sistemas disímiles se sustituyó por la confrontación entre conceptos culturales y religiosos. El miedo al comunismo se unió al miedo al infierno. Mucha gente en el mundo de pronto asumió su religión o los valores considerados cristianos con la devoción de una militancia política, y se replanteó la vida alrededor del pensamiento conservador de la Iglesia de Juan Pablo II o de las sectas e Iglesias evangélicas, sobre todo en Latinoamérica. La salvación individual tomó precedencia a la salvación colectiva. La aspiración de un sistema más justo que preconizaba la izquierda entró en crisis ante el fracaso escandaloso de los símbolos del socialismo. Pienso que esto, unido al auge de la globalización, creó un efecto de dispersión ideológica que condujo a un atrincheramiento casi tribal. La izquierda culposa se derechizó, la derecha se radicalizó, el mensaje de los partidos se diluyó. Libres de definiciones, los personajes políticos recurrieron al populismo de discursos hechos a la medida de los miedos y los nuevos muros que, más que ideológicos, marcan la lucha entre dos conceptos cultuales distintos: la defensa a capa y espada de la tradición, y el surgimiento de formas de vida y valores nuevos identitarios.

La política y los políticos sufren ahora la soledad de profundas divisiones y del ruidoso vaivén de esa nueva pseudodemocracia de las redes sociales. Una tecnología, privatizada a manos de mercaderes sin escrúpulos, que ha dado impulso a la idea de que una golondrina sí puede hacer verano y que las frustraciones vitales individuales pueden, a golpe de tecla, convertirse en un

#### No estamos peor que la generación que supo emerger de dos guerras mundiales

arma de destrucción masiva. En Centroamérica estamos viviendo la expansión del autoritarismo, la desaparición de la legalidad, la pérdida de autoridad de las instituciones, y lo más preocupante es que la influencia que antes ejercían los organismos internacionales ha dejado de ser efectiva. Frente a las tiranías, como es el caso de Nicaragua, parece no haber más recursos para los ciudadanos que la huida en ma-

sa. Medio millón de cubanos han salido de Cuba en los últimos dos años y desde 2018, el 10% de la población de Nicaragua se ha marchado. En vez de avanzar ideológicamente, estos sistemas reviven el estalinismo, sus purgas y la asfixia de la libertad de sus gobernados. Necesitamos grandes dosis de imaginación en este momento de la historia para convocar a cambios y nuevas formas de apuntalar y fortalecer la democracia y la renovación de las ideas. La realidad clama por soluciones creativas para renovar el espíritu de este siglo. No estamos peor que la generación que vivió y supo emerger de dos guerras mundiales. Como señalaba Martín Caparrós, refiriéndose al horror que produce la población civil que ha muerto en Israel y Palestina desde el 7 de octubre; en la campaña del Marne en la Primera Guerra Mundial, en apenas una semana de 1918, hubo medio millón de víctimas entre muertos, heridos y desaparecidos. Cayeron 250.000 franceses y 200.000 alemanes. Decía Caparrós: "Puedo ser todo lo pesimista que se quiera a cortísimo plazo. Puedo ser hipercrítico, pero en el medio plazo soy optimista, vivimos cada vez mejor. Tenemos las herramientas para vivir muchísimo mejor y no lo hacemos. Eso sí, es nuestra culpa y nuestra vergüenza. Pero es innegable que vivimos mejor que en cualquier momento de nuestra historia". Es irónico: vivimos mejor, pero Ucrania y Gaza demuestran que nuestra capacidad de horror sigue produciendo tragedias. Nuestras herramientas para vivir mejor siguen, además, amenazadas por las cacerías de brujas de las fuerzas de la creciente ultraderecha. En su campaña de miedo, quieren convencernos de que solo retrocediendo en nuestros avances, atrincherándonos en valores conservadores, podremos proteger nuestro modo de vida. Es una falacia que demanda, además de logros, una narrativa que sea capaz de persuadir y convencer a las nuevas generaciones de que más allá de los beneficios materiales hay una ética y un objetivo humanista que trasciende el individualismo y que nos llama, en nombre del futuro, a impedir el retroceso.

Gioconda Belli es novelista y poeta.

#### FLAVITA BANANA



MARTA PEIRANO

## Frágiles monocultivos digitales

ice Microsoft que la actualización defectuosa de Crowd-Strike afectó a 8,5 millones de sistemas Windows el pasado viernes, "menos del 1% del total". Probablemente es verdad: Windows constituye el 75%-80% del mercado global en sistemas operativos de escritorio, y no todo el mundo contrata CrowdStrike Falcon. No todos necesitan ese alto nivel de seguridad y análisis de amenazas en tiempo real, pero aquellos que lo hacen suelen ser infraestructuras críticas: bancos, aeropuertos, hospitales, ejércitos y gobiernos. Y todos usan el mismo sistema operativo: Windows, de Microsoft.

El monocultivo es una estrategia de las grandes empresas agrícolas para maximi-

zar la producción de un cultivo específico con alta demanda de mercado. Simplifica la gestión, optimiza los recursos y reduce los costes, pero hace que los ecosistemas sean más vulnerables a plagas, enfermedades y cambios climáticos, que gestionamos con el uso intensivo de pesticidas, herbicidas y fertilizantes y otros tratamientos que degradan el suelo, perjudican la salud y aceleran la crisis climática. La homogeneidad del entorno tecnológico no es diferente. Un fallo en el servicio, un error en la actualización, un ataque malicioso o un cambio de política es capaz de afectar grave, opaca y unilateralmente a millones de empresas, organizaciones y personas.

Contratamos a empresas como CrowdStrike precisamente para identificar y sofocar algunos de esos problemas. Un alto nivel de seguridad requiere un alto nivel de acceso. Las actualizaciones como la que produjo el fallo son una pieza fundamental de su misión, y "ocurren varias veces al día en respuesta a nuevas tácticas, técnicas y procedimientos descubiertos por CrowdStrike". Como en todas las empresas, el error es inminente e inevitable. Cuando sucede, la opacidad del sistema y la uniformidad y escala del monocultivo garantizan su proliferación.

Windows no es el único monocultivo que conecta nuestras infraestructuras críticas. El 80% de los *smartphones* usa Android como sistema operativo; el resto usa Apple iOS. La mitad de los servicios de nube son de Amazon Web Services, seguido muy de lejos por Azure (Microsoft) y Google Cloud Platform (GCP), por no mencionar las redes sociales.

Hace 20 años, internet era una infraestructura diversa, llena de consorcios de operadoras y proveedores de servicios locales. La nueva generación de cables submarinos de fibra óptica está siendo desarrollada exclusivamente a Google, Facebook y Microsoft. OpenAI está integrando su modelo de IA generativa en servicios, aplicaciones y empresas de todo el mundo, incluyendo aquellas destinadas a atender las necesidades de los ciudadanos, como la administración, la educación y la salud. SpaceX domina absolutamente la infraestructura de internet satelital.

Una sola actualización del software de una empresa que casi nadie ha contratado directamente ha bloqueado aeropuertos en todo el mundo en un viernes de julio. Podemos culpar a CrowdStrike. Pero, cuando es inevitable que la escena se repita, sería más sensato reconocer el síntoma de un error sistémico: nuestra dependencia de la infraestructura corporativa opaca, centralizada y monolítica de empresas como Microsoft. Sería el primer paso para desarrollar infraestructuras digitales más resilientes y sostenibles, capaces de garantizar la estabilidad del sistema, la competitividad del mercado y la protección del ciudadano.

EL PAÍS, LUNES 22 DE JULIO DE 2024 OPINIÓN 17

### EXPOSICIÓN / DANIEL OCHOA DE OLZA



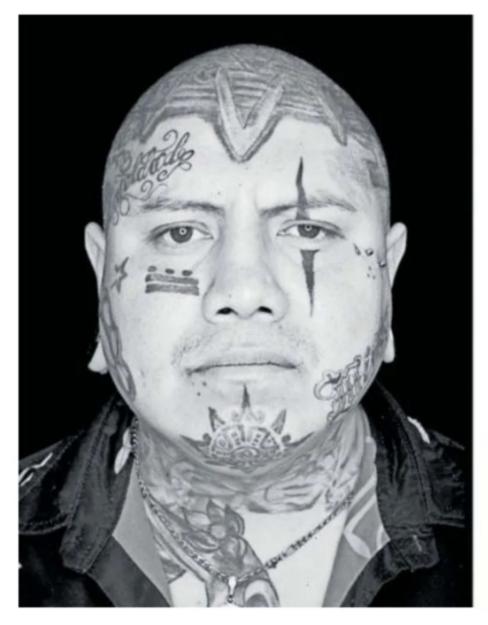



Autorretrato de Yosimar, devoto de la santa muerte, Tepito, Ciudad de México. 2024.

RED DE REDES / FRANCESCO MANETTO

## Racismo, fútbol y diplomacia

l caso empezó en un autobús y terminó en la Embajada de Francia en Buenos Aires. Aunque lo que tiene un principio y un final quizá solo sea un incipiente conflicto diplomático. Porque la historia en sí comenzó mucho antes, y tiene su arraigo en el abismo racista y su normalización en el deporte. "Escuchen, corran la bola... Juegan en Francia. pero son todos de Angola". El cántico de la selección argentina tras vencer a Colombia en la final de la Copa América desencadenó la semana pasada una sucesión de reacciones que escalaron hasta el presidente ultraderechista Javier Milei y que muestran una insoportable banalización de la xenofobia. Y todo sucedió con la ayuda y difusión de las redes sociales.

Primero, el mediocampista Enzo Fernández difundió un vídeo de la celebración del equipo albiceleste durante un traslado. En la grabación se escucha ese mensaje de odio dirigido a la selección francesa, derrotada por Argentina en el Mundial de Qatar de 2022. Las imágenes despertaron enseguida una avalancha de críticas, entre ellas la censura sin matices de un compañero de Fernández en el Chelsea, el defensa francés Wesley Fofana. "Fútbol en 2024: racismo desinhibido", escribió. La Federación Francesa de Fútbol no tardó en pronunciarse, y anunció una denuncia por los "inaceptables comentarios racistas y discriminatorios", mientras que la ministra de los Deportes y de los Juegos Olímpicos,

Amélie Oudéa-Castéra, calificó de "patético" el comportamiento y pidió una reacción de la FIFA.

Las disculpas públicas del jugador argentino no contuvieron las repercusiones de sus actos. "La canción incluye lenguaje sumamente ofensivo y no hay absolutamente excusas para esas palabras", reconoció. Pero también trató de justificar lo sucedido enmarcándolo en la "euforia" de las celebraciones por el triunfo en la Copa América. Y ese fragor ultra alcanzó a la clase política de su país. La oficina de Milei emitió un comunicado que, a la postre, defendía los cánticos racistas. "Ningún Gobierno puede decirle qué comentar, qué pensar o qué hacer a la selección argentina campeona del mundo y bicampeona de América, ni a ningún otro ciudadano", rezaba un mensaje de X en el que también anunciaba el cese del subsecretario de Deportes, Julio Garro. Su pecado había sido dar a entender que Lionel Messi y la Asociación del Fútbol Argentino tenían que pedir perdón.

Garro desmintió haber solicitado tal cosa, pero la conversación en redes ya estaba sacada de quicio, envenenada por una multitud de fieles del presidente. "Decir que Messi tiene que pedir disculpas a unos europeos colonizadores por una canción que encima dice la verdad, es ir totalmente en contra de la ideología del *javo*. Garro tiene que estar fuera ya mismo", escribió uno de ellos. La vicepresidenta, Victoria Villarruel, llevó el caso más allá. "Ningún país colonialista nos va a amedrentar por una canción de cancha ni por decir las verdades que no se quieren admitir. Basta de simular indignación, hipócritas. Enzo, yo te banco, Messi, ¡gracias por todo!". Sin embargo, al final se impuso cierto criterio de realpolitik. Esta semana comienzan los Juegos Olímpicos y Karina Milei, hermana del mandatario y secretaría general de la Presidencia, visitó la Embajada de Francia para aclarar las pala-

#### Francia y Argentina, al borde de una crisis diplomática por unos cánticos en X de los jugadores argentinos

bras de Villarruel. "Lo arregló Kari", dijo el presidente. Y el portavoz de la Casa Rosada, Manuel Adorni, aseguró que "el desafortunado comentario fue a título personal y no era la posición del Gobierno entremezclar cuestiones de pasión deportiva con cuestiones diplomáticas". Es decir, todos se emplearon en dejar la cuestión de fondo —un comportamiento racista fruto de una subcultura que persiste en el fútbol a ambas orillas del Atlántico— fuera de la ecuación. "Por supuesto, las relaciones con Francia están absolutamente intactas", destacó Adorni. Una crisis diplomática cerrada y un problema con el racismo todavía abierto.

XAVIER VIDAL-FOLCH

# Manual para regeneradores

l debate sobre la "regeneración" democrática se complicó desde que Pedro Sánchez lo bautizó así. Es un apelativo deficiente: amparó en la historia intentos antipartidistas y afanes de cirujanos de hierro. Mejor hablemos de "rectificación", "mejora" o "profundización" democrática.

Conlleva solo una ventaja. Todos sabemos que versa sobre la desinformación, la erosión institucional, la judicialización de la política, la brutalidad polarizadora. Elabórese un buen manual de acción.

Los ministros Bolaños y Urtasun inician hoy una ronda de contactos para trabar consensos. Titánica. Buscan activar una propuesta necesaria, pero equívocamente formulada por el poder desde su inicio: como defensa frente al "fango" de la oposición y reacción al activismo ultra (político/judicial) contra la familia del propio presidente. No como una idea abierta para elaborar un libro blanco compartido.

De los factores que urgen a una gran rectificación, sobresale la manipulación informativa. Es una realidad nueva: siempre existió, nunca a escala tan industrial ni tan geoestratégica. Prueba: Rusia. Segunda prueba: el Reglamento Europeo de Libertad de los

#### Todos sabemos que el problema estriba en la desinformación y la erosión institucional

Medios de Comunicación (20 de marzo de 2024), acordado entre todos, salvo los extremistas.

Un reglamento europeo se aplica directamente y genera efectos directos, no necesita trasposición —como una directiva—. Eso se explica porque 27 pares de ojos ven más que dos.

Es una buena norma: impone transparencia a la propiedad de los medios y a los apoyos públicos que reciban. Salvo si se autotraiciona, el conservadurismo español debe aplaudir su aplicación. Pero quizá sea insuficiente: cómo llevar esas transparencias a la práctica, con qué controles e instrumentos. Así que cabe completarlo.

Pero para ello sería pésimo un diktat gubernamental. Una prevención sanamente liberal aconseja guardarnos de las improvisaciones de los gobiernos, incluso de los que aprobamos. A más reglas, más consenso. Sobre todo en asuntos de libertades básicas. La de información lo es: la consagra el título 1 de la Constitución, dedicado a los derechos fundamentales —artículo 20—.

Son los principios esenciales y las reglas de juego que solo deben modificarse o desarrollarse mediante acuerdo político muy mayoritario y apoyo social incontestable. En esto, todo con todos. Nada sin los demás.

18 ESPAÑA EL PAÍS, LUNES 22 DE JULIO DE 2024



Núnez Feijóo, en Salamanca, con los presidentes de Andalucía, Madrid y Castilla y León el 1 de julio. MANUEL ÁNGEL LAYA (EP)

# El PP comunica al Ejecutivo su rechazo a la reforma de la ley de extranjería

"Si no aceptan nuestras condiciones no podemos ayudarles", alegan fuentes populares sobre el reparto de los menores inmigrantes llegados solos a Canarias

### ELSA GARCÍA DE BLAS **Madrid**

El PP rechaza la reforma de la ley de extranjería para hacer obligatorio el reparto de menores migrantes llegados solos a Canarias entre el resto de comunidades autónomas, según fuentes conocedoras de la negociación. Los populares han tomado la decisión de no respaldar la admisión a trámite proposición de ley que se votará el martes en el Congreso después de que el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, hayan intercambiado mensajes ayer. Según el PP, el ministro ha trasladado al portavoz popular que "no acepta" sus condiciones para apoyar la reforma, mientras que fuentes gubernamentales señalan que Tellado ha dejado que claro que su grupo votará en contra y no se limitará a abstenerse. "El texto que proponen no es el nuestro. Si no aceptan nuestras condiciones, no podemos ayudarles", afirman fuentes de la dirección popular. "Nosotros en ese planteamiento no podemos acompañarles", remachan en el PP, aunque eluden confirmar si su voto será negativo.

El partido de Alberto Núñez Feijóo llevaba días amagando con rechazar la reforma de la ley de extranjería, que el Gobierno de

Pedro Sánchez pactó con el Ejecutivo de Canarias (del que forma parte el PP), para aliviar la situación crítica de las islas, sobrepasadas por la llegada de menores migrantes. Sin embargo, pese a que la norma venía avalada por el PP canario (también la respalda el PP de Ceuta), la dirección nacional era muy reacia a refrendarla, presionada por el resto de presidentes autonómicos del PP. Los populares se han inclinado finalmente por no respaldar la reforma legal. "El Gobierno no acepta nuestras condiciones", sostienen en el PP, que había remitido al Gobierno un documento con sus exigencias, entre las que figura la convocatoria de una Conferencia de Presidentes y la declaración de emergencia migratoria en todo el territorio nacional. Según el PP, el ministro Torres les ha dado a entender que la reforma saldrá adelante sin ellos. "Suponemos que con Junts", sostienen fuentes de la dirección popular.

Fuentes gubernamentales niegan que exista un acuerdo con Junts, imprescindible por el voto negativo de los populares, aunque reconocen que hoy se hará un último intento de acercar posturas y atribuyen esa insinuación a un intento del PP por sacudirse las propias responsabilidades. También niegan que el Gobierno haya rechazado las propuestas del PP y alegan que, si la reforma se admi-

te a trámite, el texto "podrá mejorarse en el trámite parlamentario con las aportaciones de los grupos parlamentarios, incluido el PP". Según fuentes próximas a la negociación, el rechazo del PP "deja la pelota en el tejado del presidente canario", Fernando Clavijo, que ve como el pacto alcanzado con el Gobierno para paliar la gravísima situación del archipiélago la frustra en Madrid el mismo partido con el que gobierna su comunidad.

La decisión del PP llega después de que la extrema derecha haya roto cinco Gobiernos conjuntos con los populares por haber aceptado un reparto mínimo de menores migrantes (en total, 347, de los 3.000 que necesita reubicar Canarias). Un movimiento que propició el líder del PP.

Mañana martes, 23 de julio, se cumplirá un año de las elecciones generales en las que Alberto Núñez Feijóo se quedó a las puertas de gobernar. Su victoria en las urnas resultó insuficiente, lastrada por los acuerdos de Gobierno de sus barones con Vox, que ni quiso ni supo controlar. Aquella decisión de dejar al libre albedrío a los presidentes populares para que pactaran con la extrema derecha le costó La Moncloa y, un año después, el líder del PP parece haber aprendido la lección. Por primera vez desde entonces, Feijóo ha tomado las riendas ante

sus barones en una posición política —la de la acogida de los menores llegados a Canarias— que les afecta directamente. Hasta el punto de que la consecuencia ha sido que los ultras rompieran los cinco Gobiernos que compartían con los populares. El "golpe de autoridad" de Feijóo, en palabras de un presidente popular, ha provocado incomodidad en algunos territorios.

Los líderes autonómicos del PP se resignan a tener que gobernar ahora en minoría, pero no a que les pase la extrema derecha por delante en el debate sobre la inmigración, que preocupa mucho en el PP por cómo ha arrasado a las derechas tradicionales en varios países de la UE.

El líder de Vox cometió un error de cálculo al echar un órdago al PP sin medir que esta vez, aunque los barones populares tenían opiniones diferentes, el líder

"El Gobierno no acepta nuestras condiciones", dicen desde Génova

El PSOE hará hoy un último intento con Junts para acercar posturas popular ejercería su autoridad y propiciaría una posición en bloque de su partido, lo que no le dejaría más remedio que irse a la ruptura total. "No era lo mismo dejar caer el Gobierno de Castilla y León, donde solo queda un año y medio de legislatura, o el de Extremadura, donde solo tenían una consejería, que el resto", analiza un presidente del PP que ha sufrido la salida de los ultras.

Abascal pensaba que algunas comunidades gobernadas por el PP dejarían sin respaldar el reparto voluntario de menores migrantes porque varias tenían muchas dudas sobre hacerlo. Era el caso, sobre todo, de la Comunidad Valenciana y de Murcia. El Gobierno de Carlos Mazón apostaba por abstenerse, y el de Fernando López Miras dudaba. Las comunidades del PP con costa en el Mediterráneo (también Andalucía), que sufren más presión migratoria, eran las más reacias. Ninguna estaba en el no, pero para asegurarse un voto favorable de todas, Feijóo movió ficha.

El líder del PP habló por teléfono con López Miras, con María Guardiola, presidenta de Extremadura; con Jorge Azcón, presidente de Aragón (aunque fue este último quien le llamó), y se mensajeó con el presidente valenciano Carlos Mazón justo antes de anunciar que el PP iba a ver el órdago de Abascal; es decir, iba a comprobar si el líder de Vox iba de farol. "Todos los presidentes autonómicos del PP", proclamó desde Ermua la mañana de la conferencia, celebrada en Tenerife, "van a asumir el reparto de los 400 menores que el Gobierno nos ha planteado hace unos meses y que figuran en el orden del día". Con esa declaración cambió todo.

"Feijóo vio la jugada de Abascal y pensó: aquí yo no aflojo", cuenta uno de sus más estrechos colaboradores. "Una vez que te lanzan un órdago, lo que no puede parecer es que te lo gana el partido más pequeño. Si Abascal no hubiera hecho la rueda de prensa del lunes insistiendo en el envite, a lo mejor algún presidente del PP se habría abstenido".

El movimiento de Feijóo tiene una lectura importante en los equilibrios internos en el PP. Un año después de haber errado desentendiéndose de los acuerdos de sus barones con Vox, ahora ha ejercido de líder. Superados todos los puntos de partido en el carrusel electoral que terminó el pasado junio con las elecciones europeas (que ganó el PP, aunque por estrecho margen), puede permitirse ejercer otro tipo de liderazgo. "Feijóo ha tenido dos golpes de autoridad: el acuerdo del CGPJ y la política migratoria", analiza un presidente del PP. No es casualidad que ambas decisiones las haya tomado después de haberse consolidado en la presidencia del PP tras cumplir en todas las citas electorales. La victoria en las europeas terminó por cortar el paso a las aspiraciones nacionales de Isabel Díaz Ayuso, que acabó aceptando (aunque se oponía) el pacto para renovar el CGPJ.

ESPAÑA 19

# La mayoría parlamentaria que apoya al Gobierno se pone a prueba

Los socios de legislatura advierten a Sánchez de que ellos tienen sus propios intereses electorales

#### JAVIER CASQUEIRO Madrid

El pleno de mañana del Congreso, último antes de las vacaciones parlamentarias, durará muchas horas, tiene un orden del día con nueve puntos muy variados y relevantes a debate y sus votaciones se prevén complicadas. Nada nuevo. Algunos de los asuntos en discusión aún se negociarán este mismo lunes con los socios y hasta con el PP, porque siguen abiertos. En el Grupo Socialista no se muestran contrariados ante esta reedición de las incertidumbres que han sufrido y superado durante estos meses y destacan con orgullo el balance legislativo de este Gobierno de coalición: 111 iniciativas parlamentarias aprobadas; cinco reales decretos convalidados; 28 proyectos de ley en tramitación o en lo que denominan conclusión parlamentaria; 70 proposiciones no de ley del PSOE respaldadas en comisión y siete en pleno.

En ese haber, el PSOE se apunta cuestiones tan simbólicas de este mandato como la reforma del artículo 49 de la Constitución, pactado con el PP sobre la sustitución del término disminuidos por personas con discapacidad; la polémica ley de amnistía; la reforma del Reglamento de la Cámara para el uso del lenguaje inclusivo; la ley de donantes en vivo y la de ayudas para enfermedades neurodegenerativas y sus familias (ELA), con un apoyo muy mayoritario de la Cámara.

El pleno de mañana sumará más propuestas a ese optimista balance pero ahondará en los evidentes problemas de la geometría variable en las votaciones para sacarlos adelante. Al PSOE ese escenario no parece provocarle mucha inquietud: "Las votaciones serán complejas y variopintas. No pasa nada. Hemos demostrado va que incluso así seguimos trabajando y funcionando. La política, ahora, es compleja en todas partes, no hay más que mirar cómo está Francia. Es lo que han querido los electores", remarca un miembro de la dirección del Grupo Socialista al tanto de las negociaciones múltiples de estos días que hoy se retomarán con todos los partidos menos con Vox. En el Gobierno y el PSOE piensan que, al final, casi todas las propuestas que se votarán mañana prosperarán y solo tienen la duda de la reforma del artículo 35 de la ley de



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso el miércoles pasado. CLAUDIO ÁLVAREZ

El pleno de mañana evidenciará el problema de la geometría variable

El PP ha conseguido aprobar 120 iniciativas en las comisiones extranjería, que persigue establecer un reparto obligatorio de los menores migrantes por todas las autonomías cuando los centros de las islas Canarias estén como ahora desbordados.

En Canarias gobierna Coalición Canarias con el PP, que apova allí esa reforma pactada con el Ejecutivo central. La dirección nacional del PP de Alberto Núñez Feijóo no ha aclarado cuál será su voto en el Congreso y quiere mantener esa incógnita hasta el final para evidenciar la precariedad parlamentaria del Ejecutivo, ante la constatación de que otro socio de investidura, Junts, ya ha avanzado que tampoco le prestará sus votos en esta ocasión; y ERC ha mostrado su oposición al desmarcarse el consejero del Gobierno catalán de ese posible reparto en una reciente reunión en

Tenerife. Con la oposición del PP y Junts, esa votación se perderá. Los populares podrían abstenerse, preparar una batería de enmiendas y negociar esa salida, que afectaría a una docena de las comunidades gobernadas por ellos, siempre que el Gobierno convocara una Conferencia de Presidentes autonómicos y fijara una dotación presupuestaria extra. Pero este domingo dejaron claro su rechazo al acuerdo.

Miguel Tellado, portavoz parlamentario del PP, aprovecha este momento de balance para subrayar lo que lleva repitiendo hace meses: "El presidente está acorralado por la corrupción. Nunca antes la esposa y el hermano del jefe del Gobierno habían sido investigados por corrupción y, en lugar de dar explicaciones, intenta silenciar a la prensa crítica. El presidente lo es por amnistiar a políticos corruptos arrasando con todos los procedimientos, usos y trámites parlamentarios. El Gobierno está roto y el único pegamento de quienes dan lecciones de regeneración es el amor al poder y al coche oficial". Tellado se reconoce "satisfecho" por haber conseguido que en estos meses prosperaran 120 iniciativas de su grupo, en comisiones y pleno, y se apunta el tanto de haber "arrancado al Gobierno un pacto para renovar el Consejo General del Poder Judicial que pone a la justicia a salvo de las garras del Gobierno".

Esa será otra de las votaciones reveladoras de mañana. El pacto cerrado entre el PSOE y el PP para desbloquear el Poder Judicial, fuera de mandato desde hace cinco años y medio por el veto de los populares, no convence sin embargo a los socios del Ejecutivo. Por ahora, solo cuenta con el respaldo añadido de Sumar, con muchos reparos. Los 256 escaños de socialistas y populares serán, sin embargo, más que suficientes, pero esa alianza coyuntural alerta a algunos componentes de la mayoría progresista, que tienen sus propios intereses electorales y políticos. Es el caso de ERC. Su portavoz, Gabriel Rufián, alerta de que, según su visión, la legislatura avanza y los métodos de diálogo y la agenda a impulsar no: "Hay una hiperactividad ciega que juega peligrosamente al malmenorismo constante. La gente hace ya demasiado que vota lo malo para evitar lo peor. Y eso se acaba".

El portavoz de Sumar, Íñigo Errejón, socio del PSOE, replica una parte de esos argumentos, pero le da la razón al exigir más medidas: "Lo fundamental es que se cierra este periodo de sesiones con una recuperación de la iniciativa legislativa por parte del Gobierno. Y este debe ser un punto de apoyo para tomar impulso. Este curso ha puesto los cimientos para una legislatura duradera, pero también ha mostrado los límites de una estrategia que se base en mantenerse: sin una ofensiva política para democratizar el Estado y el poder económico y social, el Gobierno sobrevivirá siempre acorralado por los poderes reaccionarios".

Metxe Aizpurua, de EH Bildu, insiste en la misma queja y se la trasladará hoy al ministro de Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, con el que se verá en el Congreso para sondear su posición y la de otros grupos sobre las reformas de regeneración democrática que anunció la semana pasada el presidente en el pleno del Congreso: "En este año que llevamos de legislatura y tras cerrar el ciclo electoral, la actividad legislativa y los avances en el ámbito social y territorial han sido muy escasos. Es el momento de recomenzar y acelerar esas transformaciones. Reclamamos al Gobierno que se ponga manos a la obra y proponga medidas profundas. Las anunciadas se quedan muy cortas, no son estructurales y no van a la raíz del problema".

**ESPAÑA** EL PAÍS, LUNES 22 DE JULIO DE 2024



Migrantes llegados ayer al puerto de Arrecife (Lanzarote), tras ser rescatados por Salvamento Marítimo. ADRIEL PERDOMO (EFE)

El Congreso vota la toma en consideración de la reforma de la ley de extranjería, mientras los afectados afirman que le gusta vivir en las calles de Las Palmas de Gran Canaria

## Los menores migrantes, ajenos al debate sobre su destino

GUILLERMO VEGA Las Palmas de Gran Canaria

El sol cae implacable sobre el arbolado Parque San Telmo de Las Palmas de Gran Canaria. Es uno de los puntos neurálgicos de la ciudad, rodeado por la estación de guaguas (autobuses), la Capitanía Militar y la calle Triana, una de sus zonas comerciales más exclusivas. Este es el lugar que frecuentan diariamente decenas de los casi 6.000 menores migrantes no acompañados tutelados por el Gobierno de Canarias en los centros de acogida de la comunidad. "Nos gusta aquí", responde en lento castellano uno de ellos. Asegura tener 15 años. "Antes estábamos arriba, en el campo. Ahí no había nada que hacer". Aquí, admite, también se limita a ver pasar los días. "Pero al menos es la ciudad".

Estos niños aseguran percibir la desconfianza que genera su presencia en las islas. "Todos nos miran", lamenta. Ignoran, sin embargo, que buena parte de su futuro se juega mañana a 1.740 kilómetros del parque. El Congreso de los Diputados vota la toma en consideración de la propues-

ta para obligar a todas las comunidades autónomas a repartir la acogida de menores migrantes no acompañados cuando los territorios de llegada, principalmente Canarias, Ceuta y Melilla, se encuentren sobrepasados. La proposición prevé una reforma de la ley de extranjería que regulará esta distribución por toda España —hasta ahora ha sido voluntaria y está lejos de haber funcionado- y ha sido elaborada en los últimos meses por los equipos del ministro de Política Territorial, Angel Víctor Torres (PSOE), y su sucesor en la presidencia canaria, Fernando Cla-

La reforma se ha convertido en la última excusa para la batalla política nacional. Ha provocado incluso antes de debatirse que Vox rompa los pactos de Gobierno en cinco comunidades con el PP y que amenace con romper en los ayuntamientos que cooperen con la inmigración.

En Canarias, sin embargo, la cuestión va más allá. El archipiélago lleva años desbordado por el desembarco de menores que viajan solos en los cayucos. Solo durante este fin de semana, al

menos, 780 migrantes han alcanzado las costas españolas. La mayoría de las pateras se dirigían a Canarias y todos los inmigrantes fueron rescatados, a excepción de dos personas, cuyos cadáveres fueron lanzados al mar por sus compañeros de travesía. Desde el viernes, también ha habido llegadas de embarcaciones a diferentes puntos de Andalucía y hasta a la isla de Cabrera, en Baleares.

Pero ya desde octubre pasado los servicios de acogida están colapsados: "Estamos en emergencia", "pedimos auxilio para atender a los niños y niñas" o "somos incapaces de preservar los derechos de los niños" son algunas de las descripciones empleadas por el propio Fernando Clavijo en el último mes para referirse a la situación en las islas.

La clave de la votación de este martes la tiene el Partido Popular. No solo porque es la principal fuerza parlamentaria y gobierna en 11 de las 17 comunidades autónomas - que son las que finalmente han de aplicar el acuerdo-, sino porque su voto resulta decisivo a la vista de que Junts, uno de los socios del Gobierno

en el Congreso, ha anunciado que votará en contra.

El PP ve con recelo el acuerdo entre el Gobierno de Madrid y el de Canarias. En los últimos días, los populares parecían no cerrarse del todo a una hipotética abstención, siempre que el Ejecutivo hiciera alguna cesión previa a la votación, como la declaración de emergencia migratoria en todo el territorio nacional, la intervención de la Fiscalía para garantizar que no se confundan menores de edad con mayores, la presentación de un plan de política migratoria o un compromiso financiero que cubra la acogida de los menores hasta su emancipación, que puede ir más allá de los 18 años. Este domingo, sin embargo, el PP despejó las dudas v dejó claro su rechazo.

Entre el 1 de enero y el 15 de julio han llegado a Canarias por vía marítima 19.793 personas, lo que supone un incremento del 160% respecto al mismo periodo de 2023, según el balance del Ministerio del Interior. Este aumento, con todo, se debe fundamentalmente al repunte de llegadas que hubo a principios de año: solo entre enero y febrero se registraron 11.932 migrantes.

El PP es clave tras el anuncio de Junts, que votará en contra del reparto obligatorio

El archipiélago ha recibido un 160% más de personas que en 2023

Desde entonces, el ritmo ha bajado:1.183 en marzo, 2.800 en abril, 1.135 en mayo, 2.140 en junio y 536 en la primera mitad de julio.

A diferencia de lo que sucedió a principios de la década, cuando la pandemia de la covid campaba por el mundo, las derivaciones a la península de los adultos han sido ágiles. Cuestión distinta es la de los menores que llegan sin tutor -7.398 solo en 2023—. Su tutela pasa entonces a ser de las comunidades autónomas. "Las competencias en materia de infancia no se pensaron para gestionar una situación tan compleja como esta", se quejó la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, a sus homólogos en la conferencia sectorial celebrada en Tenerife el pasado día 10.

La situación ha obligado al Ejecutivo canario a desplegar, según sus datos, 50 centros en lo que va de legislatura hasta llegar a los 80 actuales. Asegura gastar 13,5 millones de euros mensuales, a razón de 90 euros por día y menor y tener dificultades tanto para encontrar espacios adecuados donde abrir nuevas instalaciones como para contratar personal requerido. Muchos de los dispositivos están lejos de ser aceptables para que en ellos residan niños y adolescentes. Algunos son macrocentros en los que se hacinan en literas. Otros, como la Casa del Mar en Lanzarote o el Acorán en Gran Canaria, presentan condiciones "pésimas", "lamentables" y en "alarmante estado de deterioro", según los calificativos de un grupo de abogadas y de la Fiscalía Anticorrupción.

#### Tensiones

El colapso amenaza incluso con crear tensiones entre islas. "Estamos ante una situación desequilibrada, desproporcionada e injusta", afirmó recientemente el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales. Según sus datos, del total de menores migrantes no acompañados acogidos en el archipiélago, la isla alberga a más 3.500, es decir, casi

Esta situación llevó a Coalición Canaria a imponer al PSOE como condición para la investidura de Pedro Sánchez —entre otras exigencias- una modificación legal para lograr la derivación obligatoria de los menores migrantes no acompañados. Este acuerdo se plasmó en un texto que recoge un mecanismo que se activará cada vez que una comunidad autónoma supere en un 150% su capacidad de acogida. La reubicación en otras comunidades se hará teniendo en cuenta una combinación de criterios.

Tanto Torres como Clavijo advirtieron desde el momento mismo de anunciar su acuerdo que era imprescindible el concurso de las demás fuerzas parlamentarias. Sobre todo la del Partido Popular, socio de Gobierno de Coalición Canaria en las islas.

EL PAÍS, LUNES 22 DE JULIO DE 2024 ESPAÑA 21

 El proyecto esbozado por Sánchez se encuentra en una fase en la que hay más confusión que claridad
 El Ejecutivo asegura que la libertad de expresión será siempre respetada

# El Gobierno presenta a sus socios el plan de regeneración democrática

#### La crónica

ANABEL DÍEZ

Quedan 10 días hasta final de mes en los que el Gobierno, sus socios, todos, los bien avenidos y los que se miran con desconfianza, se han marcado objetivos de grueso calado, pero sin todas las garantías de éxito. La semana empieza con las reuniones del Gobierno de coalición, estrictamente PSOE y Sumar, con el resto de partidos para presentarles el plan de regeneración democrática, esbozado el pasado miércoles por el presidente, Pedro Sánchez, en el Congreso.

Se trata del armazón que contendrá medidas diversas, que colgarán en casillas diferentes y sobre las que habrá que continuar la discusión en septiembre. Sin publicidad y con toda discreción, el Gobierno y sus socios -estos sí, los de la investidura de Pedro Sánchez—negocian sus prioridades en ese plan de regeneración. El Ejecutivo negocia consigo mismo, PSOE y Sumar, y ambos con el resto de los socios, por separado. En público, los dos primeros se reunirán con el resto de los grupos parlamentarios. Solo Vox no participará en la ronda de hoy y mañana; al menos, esta es su intención de entrada.

La primera propuesta del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y del titular de Cultura y dirigente de Sumar, Ernest Urtasun, a los portavoces del resto de los grupos parlamentarios será la metodología del diálogo y la negociación. La panoplia de asuntos que componen el Plan de Regeneración Democrática del Gobierno está aún en una fase en la que hay más confusión que claridad. Algunas de las medidas vendrán del Parlamento Europeo, de las que necesariamente se derivarán modificaciones en legislación nacional; y otras cuelgan de normas ya en vigor sobre las que se propondrán modificaciones.

La ordenación de las materias de nuevo cuño y las susceptibles de ser reformadas es el objetivo de esta primera aproximación del Gobierno de coalición a la oposición severísima del PP. Lo cierto es que las materias que ha propuesto Sánchez suponen demandas de Sumar, de los otros socios, de asociaciones profesionales e internacionales de periodismo. El Reglamento de Libertad de Medios, del Parlamento Europeo, de obligado cumplimiento, aprobado hace doce semanas, requiere plazos y cambio de leyes, por lo



Los ministros Félix Bolaños y Ernest Urtasun, en La Moncloa en marzo. CHEMA MOYA (EFE)

#### PERIDIS



que no es una simple inserción; de ahí que haya aún un plazo de trece meses para su aplicación. La ley de publicidad institucional es una de las que se considera obsoletas y necesariamente será cambiada.

Tanto Sumar como otros de los socios de investidura no van a dejar pasar esta oportunidad para presentar sus propias propuestas. Algunas de ellas el presidente del Gobierno ni las mencionó en el

Sumar no va a dejar pasar la oportunidad de presentar sus propias propuestas debate parlamentario del miércoles, como es la aprobación de una nueva ley de Secretos Oficiales, cuyo cambio sostiene el PNV desde hace muchos años. Bildu y ERC coincidirán en algunos postulados sobre qué reformar de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza.

El propio Reglamento de Libertad de Medios, rechazado por el PP, de entrada, sin tener en cuenta que su grupo ideológico lo aprobó en Bruselas, requiere más decisiones de las que parece a primera vista, como la creación de una nueva instancia. En la propia Unión Europea se formará un órgano superior de control y supervisión de los medios, como los habrá en cada país. En las discusiones del PSOE y Sumar no hay el mismo criterio sobre la naturaleza del órgano que debe crearse por mandato del reglamento europeo: cada país creará "un organismo regulador independiente entre cuyas funciones se encuentra la de analizar el nivel de concentración de medios para evaluar si está en riesgo la pluralidad informativa", dice el texto europeo. También, debe examinar el reparto de la publicidad institucional, en aras de la equidad, señala el reglamento. La alfabetización mediática, desde los primeros cursos de Educación primaria, es otra medida que contempla del reglamento y demandada por la FAPE, Federación de Asociaciones de Periodistas de España, y de sus homónimas internacionales. Esta inclusión en los sistemas educativos entra en el bloque de propuestas para combatir la desinformación.

Desde Sumar, muy al pie de la letra del reglamento, se defiende la creación de un Consejo Estatal de Medios, totalmente independiente, sin ningún representante gubernamental ni de partidos. En Presidencia del Gobierno apuntan, sin embargo, a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, CNMC, como órgano con capacidades técnicas y estructura para supervisar y evaluar el correcto funcionamiento de los medios de comunicación, en su parte económica, empresarial, de reparto de publicidad y de medición de audiencias, como marca el reglamento europeo.

Desde el Gobierno se remacha que la libertad de expresión y opinión serán siempre respetadas y que carece de fundamento el discurso del Partido Popular de que los medios pasarán a estar amordazados más pronto que tarde. Las asociaciones profesionales ya han expuesto su apoyo a las medidas que propone el reglamento europeo, contra la injerencia del poder y contra los bulos y la desinformación. No se olvida por parte de estas la exigencia de que se cumpla en España la directiva europea 2024/ 1069 del pasado 11 de abril relativa a la protección de "acciones manifiestamente infundadas o acciones judiciales abusivas" de gobiernos contra periodistas y ONG, a los que llevan a los tribunales cuando sus informaciones o acciones no les gustan.

22 ESPAÑA EL PAÍS, LUNES 22 DE JULIO DE 2024



José Manuel Albares, el 11 de enero de 2023, en la Escuela de Gendarmería de Níger. DAVID ZORRAQUINO (EP)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pide a la OTAN un "mayor compromiso" con el flanco Sur

# El vacío de tropas aliadas en el Sahel inquieta a España

#### BELÉN DOMÍNGUEZ CEBRIÁN Madrid

La cumbre de la OTAN que ha acogido Washington (EE UU) este mes, cuando la institución celebra este año los 75 años desde su fundación en la misma ciudad, ha sido una demostración clara de unidad ante Rusia a cuenta de la invasión de Ucrania por parte del presidente ruso, Vladímir Putin. Decenas de miles de millones de dólares en ayuda militar, sistemas de defensa antiaéreos, declaraciones políticas... Grandes gestos para lanzar el mensaje a Moscú de que la Alianza se blinda en el Este. Pero España, a través del presidente Pedro Sánchez y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha intentado girar la mirada de los aliados hacia otro punto caliente del planeta que España siente como amenaza: el flanco Sur. Existe la necesidad de un "mayor compromiso de la OTAN y de los aliados" respecto a esta zona de África, dijo Sánchez, especialmente en el Sahel.

El pasado 18 de mayo fue el día en el que el último soldado español abandonó Malí después de 11 años de misión de la Unión Europea (EUTM). Este repliegue —que lideraba España— se suma al del Ejército francés, en agosto de 2022, y al del alemán y estadounidense en Níger, este último previsto para antes del 15 de septiembre. Francia abandonó también Burkina Faso el año pasado. Y este vacío que dejan las fuerzas de países aliados abre una puerta para que otras potencias pongan un pie en este territorio inestable, que está a las puertas de la UE, pero también de la OTAN. "Si nos vamos de África. esa zona la va a utilizar Rusia", alertaba hace días la ministra de Defensa, Margarita Robles. Y España, por su cercanía, es especialmente vulnerable.

Robles, de hecho, lleva meses alertando de esta situación. En diversos foros, públicos y privados, miembros del Gobierno hablan abiertamente de que no se puede abandonar el Sahel porque, en definitiva, si Occidente

sale, Rusia entra. "Europa se ha ido del Sahel y la alternativa es Rusia", se lamentaba Robles hace días ante una decena de embajadoras en Madrid. "Se está usando este relato [de la amenaza rusa] para justificar el interés en el flanco Sur", opina Luis Simón, experto en la OTAN y director de la oficina en Bruselas del Real Instituto Elcano, porque se puede interpretar la presencia rusa allí como un "subteatro" de lo que ocurre en Ucrania. Aun así, la OTAN, aunque no sea su máxima prioridad ahora mismo -tan solo nombró el Sur sin pronunciar la palabra Sahel en el punto 32 de los 38 que tenía la declaración conjunta—, aprobó en esta última cumbre de Washington el primer plan de acción que, entre otras iniciativas, contempla la creación de un enviado especial de la Alianza que vigilará esta zona desde Bruselas, una figura que España e Italia aspiran ocupar. "Hemos adoptado un plan de acción para un enfoque más sólido, más estratégico y orientado a resultados hacia nuestra vecindad del sur, que se actualizará periódicamente", se lee en la declaración.

#### Fatiga intervencionista

El vacío que dejan las tropas occidentales en el Sahel se debe a dos factores, explica Simón. El primero es la necesidad de los aliados de priorizar el Este debido a la amenaza de Rusia, lo cual deja sin recursos otras zonas del planeta. Y segundo, por la "fatiga intervencionista" de Occidente. Es decir, décadas de intervención militar, de inversión de recursos que han llevado a una gran frustración por la falta de resultados.

El último soldado español dejó Malí en mayo, después de los franceses y alemanes

La prioridad en el Este y la amenaza de Rusia han dejado sin recursos otras zonas

Lo mismo ocurrió en Afganistán en verano de 2022 tras más de 20 años de presencia de tropas occidentales, ilustra el analista. Rusia, pues, se aprovecha del vacío con los llamados coloquialmente "paquetes de supervivencia de regímenes", en referencia a las ayudas que ofrece Moscú para el asesoramiento, entrenamiento, oferta de armamento y de inteligencia "para ayudar a regímenes autoritarios a mantener su control", explica Simón.

"La inestabilidad, los efectos del cambio climático, el auge de dictaduras en detrimento de democracias en una parte muy importante para España como es el Sahel está haciendo que la presencia rusa sea cada vez mayor", aseguró Sánchez, quien lo relacionó con las organizaciones criminales que están detrás, por ejemplo, de los "flujos migratorios irregulares". Es precisamente le "inmigración irregular descontrolada", además del tráfico de drogas y de armas hacia Europa, lo que en el fondo preocupa al Gobierno, cree Simón. La

misión de España en Mali, con el general Santiago Fernández Ortiz-Repiso al mando, concluyó en mayo de manera "satisfactoria". Unos 8.300 militares españoles contribuyeron a la formación de 20.000 soldados malienses a lo largo de los últimos 11 años para intentar contribuir a cierta estabilidad regional.

#### El acecho terrorista

Precisamente, el Sahel sufre ahora retos demográficos, económicos y políticos que se ven agravados por el impacto del cambio climático, la fragilidad de las instituciones y la inseguridad alimentaria, expone el comandante de infantería y autor del informe El flanco sur de la OTAN: una nueva aproximación estratégica, editado por el Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), Juan Carlos Andrés Herrero. Todo ello hace que la zona sea un caldo de cultivo de grupos terroristas y delincuentes que puedan ser utilizados "por otros competidores estratégicos" como Rusia y, en parte, China. "Los golpes de Estado y la consiguiente falta de democracia permiten a Rusia aumentar su influencia en la región mediante acuerdos diplomáticos, económicos y militares", apunta el comandante.

Mientras tanto, España lleva ya un tiempo estudiando la posibilidad de mantener de alguna forma relaciones bilaterales con ciertos países clave, como Mali o Mauritania, tal y como han hecho otros socios europeos. Ortiz-Repiso destacó en una llamada de puesta al día con la ministra Robles la buena relación con Mali, lo que está bien para "futuras relaciones". De hecho la OTAN "respeta" esa fórmula, dice Simón. "La OTAN no es la primera parada de la estrategia en el Sur [...] La OTAN puede contribuir en el marco de la cooperación militar o de defensa en la medida de lo posible", continúa. Y los países como España, Italia, Francia y, en menor medida, Portugal, están planteándose una estrategia individual con países que consideran estratégicos. Y Mali es un país, dice la ministra Margarita Robles, que "quiere progresar" y en el que se necesita de la presencia comunitaria. "Debemos continuar a su lado [de las fuerzas malienses] preguntándoles qué necesitan y tratando de cooperar y apoyar en lo posible en el futuro", añadió el general Santiago Or-

El comandante autor del estudio del IEEE concluye que "desatender un flanco tan relevante para el conjunto de la Alianza, y tan crítico para algunos socios, puede llegar a tener consecuencias negativas a medio y largo plazo". En esa línea ya se posicionó el noruego Jens Stoltemberg, secretario general saliente de la OTAN —ahora inicia su mandato el holandés Mark Rutt—, cuando dijo que "si los vecinos de la OTAN son más estables, la OTAN es más segura".

**ESPAÑA** EL PAÍS, LUNES 22 DE JULIO DE 2024

## Militares, policías y guardias civiles colaborarán en la seguridad de los Juegos Olímpicos de París

El Ejército de Tierra envía un destacamento con radar para vigilar las pruebas de vela

#### MIGUEL GONZÁLEZ Madrid

Los ministerios de Defensa e Interior colaborarán activamente en el dispositivo de seguridad de los Juegos Olímpicos, que se inauguran este viernes en París en medio de un fuerte dispositivo policial. ante el temor de que alguna organización terrorista intente aprovechar el escaparate que brinda esta cita deportiva de proyección mundial.

Por vez primera, las Fuerzas Armadas españolas participarán en la protección de un evento de este tipo fuera de las fronteras de España, aunque una fragata de la Armada, la Álvaro de Bazán (F-101), participó en la defensa aérea de la reciente cumbre de la OTAN, celebrada los pasados días 9, 10 y 11 de julio en Washington (EE UU);

y una batería antiaérea Nasams lo hizo en 2023 en la cumbre aliada de Vilnius (Lituania).

En esta ocasión, militares del Ejército de Tierra se han desplazado a Marsella, donde se celebrarán las pruebas olímpicas de vela, según adelantó el digital Voxpópuli. Fuentes militares han confirmado a EL PAÍS que los efectivos enviados al sur de Francia pertenecen al Mando de Artillería Antiaérea y forman parte de la dotación de una batería Nasams. Sin embargo, la unidad desplazada no lleva lanzadores ni misiles, sino solo el radar de vigilancia Sentinel, con un radio de más de 200 kilómetros, que se integrará en el sistema de vigilancia del espacio aéreo francés. De esta forma, los militares españoles se limitarán a facilitar información a sus anfitriones, que serán los que actúen ante una intrusión no autorizada.

Además, las Fuerzas Armadas españolas estudian la posibilidad de desplazar a la capital francesa equipos especializados en la detección de explosivos, para atender los múltiples escenarios donde se celebrarán las pruebas.

Mayor aún será el despliegue del Ministerio del Interior, con un total de 315 efectivos: 175 policías nacionales y 140 guardias civiles. Desde el pasado día 11 hay en el país vecino agentes del Cuerpo Nacional de Policía preparando la llegada de sus compañeros de la Unidad Aérea, la División de Cooperación Internacional y unidades especiales de Caballería, Guías Caninos, Unidades de Intervención Policial y Brigada Móvil, además de la Comisaria de Extranjería y Fronteras. Entre otras especialidades, cuentan con expertos en neutralización de drones y detección de documentos falsos.

Está previsto que los policías, que disponen de diez perros y diez caballos, así como 18 vehículos, drones y sistemas antidrones, realicen actividades operativas en lugares requeridos por las autoridades francesas; así como patrullas conjuntas de seguridad ciudadana dedicadas a la vigilancia y prevención de la delincuencia.

Por su parte, los miembros de la Guardia Civil proceden de unidades de Seguridad Ciudada-



Guardias civiles y gendarmes, en París el martes. ARTUR WIDAK (GETTY)

na, Servicio Cinológico (perros), Agrupación de Tráfico, Fiscal y Fronteras, Tedax (desactivación de explosivos) y Caballería. Los guardias civiles darán apoyo a sus homólogos de la Gendarmería francesa, un cuerpo policial que también tiene carácter militar. Los policías y guardias españoles operarán en 19 ciudades; entre ellas, París, Niza, Marsella, Lyon, Burdeos, Toulouse, Nantes, Versalles, Perpiñán o Hendaya.

Las fuentes consultadas consideran que este despliegue sin precedentes de militares y policías españoles en tareas de seguridad en el país vecino supone una prueba de la confianza de las autoridades francesas en las fuerzas españolas y del nivel de cooperación alcanzado.

Más de 45.000 policías participarán en la ceremonia de apertura —cuando está previsto que las delegaciones desciendan por el río Sena a bordo de 85 barcos y unos 30.000 agentes velarán por la seguridad de las pruebas, con el apoyo de 18.000 militares. Además de los anfitriones, colaborarán en el dispositivo 1.750 policías de distintos países, incluidos los españoles.



In collaboration with

Fundación MAPFRE

Santander

Can't distinguish facts from opinions, news from fake news, Al from reality? Well...

It's time to doubt and debate

osservatorionline.com

**EL PAIS** ABC 





la Repubblica **QUOTIDIANO NAZIONALE** THE WALL STREET JOURNAL.

24 COMUNIDADES EL PAÍS, LUNES 22 DE JULIO DE 2024

Las asociaciones reclaman su derecho al descanso en las alegaciones contra una ordenanza del Ayuntamiento, que creen que prima los intereses de los hosteleros, que tampoco están satisfechos

## Vecinos de Sevilla, contra la invasión de las terrazas

EVA SAINZ Sevilla

Caminar por el centro de Sevilla se ha convertido en una carrera de obstáculos. Además de sortear a los visitantes que arrastran sus maletas, el peatón tiene que ir esquivando las mesas de los veladores con cuidado de no meterse en el carril bici o pisar la carretera y ser atropellado, una tarea que dificulta aún más el trazado de las calles del casco histórico, estrechas y adoquinadas. Esta situación se ha complicado desde la pandemia, cuando se autorizó a los bares y restaurantes a ampliar el espacio que ocupaban sus terrazas, dispensa que se ha ido prorrogando, lo que ha acrecentado el malestar de unos vecinos hartos de las consecuencias del turismo masivo.

El Ayuntamiento quiere aprobar a la vuelta del verano la modificación de la ordenanza de 2013 para regular los veladores. Pretende buscar una solución que garantice el equilibrio entre los intereses de los residentes y los hosteleros pero ha enojado a los primeros. Los vecinos preparan sus alegaciones para que se garantice su derecho al descanso y y recriminan al Consistorio haber atendido primordialmente los intereses de la hostelería. Estos tampoco están del todo satisfechos con la futura normativa y también presentarán enmiendas.

"No hay más que darse un paseo por el centro. Puede estar bien para tomarse una cerveza, pero se ha convertido en un ambiente agresivo e insufrible para vivir", afirma Francisco Martínez, presidente de la asociación Ancha la Feria. La barificación se ha sumado a la turistificación y, para muchos de los vecinos de Sevilla, esta situación es insostenible. "Yo sueño con jubilarme, alquilar mi piso y marcharme fuera de Sevilla", zanja. Martínez pone como ejemplo la transformación del conocido mercado de la calle de la Feria: "Ya no es un mercado, es una taberna de abastos, en el que los taberneros han ido acopiando puestos para hacerse con locales con terrazas a bajísimo precio en pleno centro de Sevilla".

Allí la proliferación de terrazas, que conviven con los puestos de carne, fruta y pescado, complican el transitar de los peatones y perturban el descanso de quienes viven en la zona: "Como hay veladores, no se baldean las calles después de la carga y descarga de las seis de la mañana, por lo que no se limpia el agua del deshielo de las pescaderías y, cuando los bares cierran por la noche, a la hora que quieren cerrar, llegan los de la botellona y a las cinco de la madrugada pasan los operarios a



Un local con veladores en Sevilla, el pasado 4 de marzo. PACO PUENTES

baldear, pero solo los puestos del mercado, no los de los taberneros. ¡No se puede descansar!", resume Martínez un día normal.

La nueva ordenanza ha incluido la petición de las asociaciones de vecinos de obligar a los dueños de los establecimientos a limpiar las terrazas de sus veladores pero también ha establecido un horario de cierre hasta la una de la madrugada, ampliable a las dos en

Los colectivos piden más inspectores y dejar 1,8 metros para los viandantes

La norma viene a solucionar "algo que no funciona", alega el Consistorio navidades, Semana Santa, Feria, viernes, festivos y vísperas de festivos. "El nuevo horario nos parece una barbaridad", advierte María José del Rey, presidenta de la asociación Barrio de Santa Cruz, que ha estado presente en la mesa de negociación para redactar la nueva normativa. "Para quien viva encima de un velador es un problema, porque, aunque cierren a esa hora, luego tienen una hora más de margen para recoger y muchas veces no se cumple porque se permite que los clientes sigan alli", explica.

Del Rey, que recalca que habla exclusivamente en nombre de su asociación, reconoce que algunas de las reivindicaciones de los vecinos sí se han atendido, como limitar o prohibir las mesas frente a edificios catalogados como Bien de Interés Cultural, vetar la música o las actuaciones, incrementar el número de inspectores y los ho-

de una aplicación para informarse del número de mesas autorizadas por establecimiento, obligar a mantener un espacio de 1,8 metros por el que puedan transitar los peatones, o un endurecimiento de las sanciones por faltas graves y graves multas de 3.000 a 29.999 euros y de 6.000 a 120.000, respectivamente --. Pero no se trata de darnos cinco artículos de la ordenanza que beneficien al vecino y otros cinco a los hosteleros, se trata de utilizar el sentido común y permitir que tanto unos como otros podamos compaginar nuestros intereses, pero eso no puede ser a costa de autorizar barbaridades", puntualiza. Entre esas "barbaridades", que son compartidas por la decena de asociaciones de vecinos del centro y de otras zonas que van a presentar alegaciones de manera conjunta o individualmente, está el hecho

rarios de su actividad, la creación

de que se mantengan las plataformas en la calzada o veladores en la acera contraria a donde se encuentran los locales, una excepción que se hizo con la pandemia, que se ha ido prorrogando en estos años y que, consideran, la nueva ordenanza perpetúa. "En otras ciudades se ha dado marcha atrás, no entendemos por qué aquí no, máxime en el centro, con muy poco espacio para coches y cuando esas plataformas ocupan plazas de aparcamiento", indica María José.

#### La defensa municipal

El Consistorio matiza que no se ha mantenido la ampliación de espacios. "La plataforma y el cruce de calle las hay en muchísimas ciudades y lo que todo el mundo ha anulado, incluso el Ayuntamiento de Sevilla, es la ampliación de superficie", indica un portavoz municipal. "Esta ordenanza, realizada tras meses de diálogo, viene a dar soluciones a algo que no funcionaba y que atiende a hosteleros y vecinos", añade. Otra de las medidas que causa perplejidad es la dispensa a los bares emblemáticos —casi una decena de locales singulares— para que sus clientes puedan beber en la calle, una medida prohibida por la ley antibotellón autonómica de 2006. El cierre de algunos de estos establecimientos por incumplir esta medida, ordenado por el anterior equipo de gobierno municipal, llevó al actual alcalde, el popular José Luis Sanz, a incluir como promesa electoral la autorización de lo que él llamó "los tanques a la calle", es decir, que en esos lugares se pudiera sacar la bebida fuera.

Los hosteleros están bastante más complacidos que los residentes. "Nuestra valoración no es mala, porque se ha adecuado a la nueva normativa de la Junta en temas de horarios", señala su presidente, Alfonso Maceda. Sin embargo, hay medidas contra las que van a alegar que, precisamente, tienen que ver con las peticiones realizadas por los vecinos, como la senda peatonal de 1,8 metros: "Queremos que sea de 1,5 porque en el casco histórico es complicado garantizarla". También están en contra del endurecimiento de las sanciones. "Nos imponen multas por infracciones urbanísticas, cuando nosotros estamos ocupando espacio público, no haciendo una obra", alega Maceda. "No podemos andar por la calle, la accesibilidad es muy complicada y la afluencia de turistas hace que la carga y descarga sea mayor y eso nos afecta una barbaridad", indica Del Rey, que llama la atención el ruido "insoportable" de la recogida de los contenedores de vidrio.



Antonio Garamendi, el miércoles en la sede de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), en Madrid. ÁLVARO GARCÍA

Antonio Garamendi Presidente de la CEOE

# "Si nos recortan la jornada habrá muchos convenios que se paralicen"

El líder patronal dice que la economía "no va como un cohete, pero tampoco fatal; va bien"

#### E. S. HIDALGO / A. MARS Madrid

El máximo representante de los empresarios españoles, Antonio Garamendi (Getxo, Bizkaia, 66 años), recibió a este periódico el miércoles por la mañana en la sede de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Mientras conversa, los negociadores de la asociación que preside discuten con los del Ministerio de Trabajo y los de los sindicatos las condiciones para alcanzar un acuerdo que reduzca la jornada ordinaria de trabajo 40 años después. Trata este tema, así como el alto precio de la vivienda, la marcha de la economía o el debate migratorio en España.

**Pregunta.** Hasta hace poco se hablaba de una época fructífera del diálogo social, gracias a pactos como los ERTE, la reforma laboral o el acuerdo de convenios. De un tiempo a esta parte estamos en el polo opuesto. ¿Qué ha pasado?

**Respuesta.** Sigue habiendo acuerdos sociales. Es curioso. cuando nosotros decimos que no compartimos algo, parece que es un problema. Cuando otros dicen que no comparten algo, parece que no. Pero, efectivamente, firmamos 14 o 15 acuerdos, en un momento en España donde se demostró que todo el mundo fue muy responsable. Todos pusimos al país por encima de todo como consecuencia del covid. La reforma laboral fue un hito importantísimo. Somos partícipes y actores de esa reforma. Pero no podemos estar de acuerdo en que por motivos políticos se cambie en un año y medio. El tema de la prioridad de los convenios [autonómicos] viene como consecuencia de un pacto político. Eso da una inestabilidad a los acuerdos a los que llegas. Nosotros, si llegamos a saber eso, posiblemente no hubiéramos... No estaríamos de acuerdo.

P. ¿Ve como una deslealtad los cambios que se incorporan?

R. Sí. Ese, concretamente, lo es. Tenemos la impresión de que el Ministerio de Trabajo, lo digo con claridad, a veces se está utilizando para otro tipo de campañas, diferentes de lo que es sentarnos en la mesa [de diálogo social]. Cada día tenemos noticias nuevas.

P. ¿Puede ser más específico?

R. Creo que todo el mundo lo entiende. Creo que se está utilizando a veces para fines políticos, independientemente de para sentarse para ver los temas.

P. ¿Habla del Gobierno en general o del Ministerio de Trabajo?

R. Estoy hablando del Ministerio de Trabajo. Cuando se habla del Gobierno, yo hay veces que digo, oye, me gusta que sea uno. No que sean dos o tres.

P. El Gobierno ha hecho público el cuadro macro con unas previsiones bastante positivas. Las empresas han vivido años de resultados muy positivos. ¿Esta situación se compadece con las declaraciones que a veces vemos por parte de los empresarios?

R. Yo diría que van bien, pero por barrios. Depende de los sectores, la escala de las empresas... Si hablamos de la gran empresa es así. En el momento que vamos llevando el listón hacia la pequeña empresa, o a ciertos sectores como el comercio de proximidad o la hostelería, ya empezamos a cambiar. Ahí se ve perfectamente como la productividad también ha caído. ¿Esto va como un cohete o esto va fatal? Pues yo sinceramente creo que no va como un cohete, va bien, pero tampoco va fatal. Lo digo por poner las cosas en su sitio.

P. Ya que habla de los pequeños, hace poco se celebró la asamblea de Cepyme [la patronal de las pymes y parte de CEOE], en

"Las pequeñas no ven necesidad de reducir jornada, a no ser que se ofrezca algo"

"Puede interesar que el Estado participe en empresas estratégicas" la que su presidente y también vicepresidente de esta casa, Gerardo Cuerva, dijo que el Ministerio de Trabajo "pretende imponer sus trasnochadas tesis de control público de los medios de producción y de planificación económica". ¿Comparte esa opinión?

R. Entiendo que la gente esté enfadada, preocupada, agobiada. Yo suelo utilizar otras palabras.

P. ¿Qué ha cambiado en las últimas semanas para que parezca más posible que la CEOE participe en el acuerdo para reducir la jornada laboral?

R. Nosotros pensamos que todo eso se gestiona a través de la negociación colectiva, que es como hay que hacerlo. Si esto pasa así [reducción de jornada por ley], ¿qué va a pasar? Que para qué vamos a negociar el convenio. ¿Para qué? Si nos recortan la jornada va a haber muchos convenios que se paralicen. Yo creo que es evidente. Y luego hay algo que sí tengo que decir: es legítimo, pero es un pacto político. Que dos partidos lleguen a un acuerdo, pero a nosotros no nos obliga a un pacto. Nosotros tenemos que estar a lo que tenemos que estar y diremos que sí o diremos que no en función de cómo sean las cosas. Nos hemos sentado a la mesa y se nos dice "esto es así y tienes que aceptar esto y luego hablamos". Pero, ¿cómo que tengo que aceptar esto y luego hablamos? Esto no se hace así. Y yo no discuto, hazlo por real decreto. Vete al Parlamento y que te lo aprueben.

P. Le hemos escuchado mucho decir esta frase. ¿Le consta que si no hay acuerdo con ustedes no saldría adelante en el Parlamento? ¿Junts y PNV lo apoyarían?

R. No lo sé. Nosotros, desde luego, expondremos por qué pensamos que no es un tema razonable en este momento. Nosotros seguimos sentados en la mesa, seguimos hablando, pero tan democrático es decir que sí, como decir que no cuando consideramos que no es bueno. La necesidad [de esta medida] los más pequeños, el campo, las empresas con contratación públicas, es que no la ven. Salvo que se les ofrezca algo especial.

P. ¿Y qué debería ser? ¿Un aumento de las horas extra?

R. Cuando estamos en negociaciones no solemos decir nada, pero la ministra acaba de decir que nos olvidemos. Siempre hay espacio para el acuerdo cuando alguien quiere acordar. Ahora, si el resultado está cerrado y cuando sales a jugar el partido te dicen que vas a perder cinco a cero y el árbitro va vestido del equipo contrario... Pues no es la manera habitual de negociar. Ahora, por ejemplo, con la ley de Industria no nos han dicho "pues esto es así".

P. Sobre la financiación de Cataluña. ¿Cuál es su postura? ¿Comparte el planteamiento de Foment?

R. En la CEOE esto viene de abajo a arriba. Son muy respetables los planteamientos de todo el mundo, pero lógicamente en esta casa defenderemos la cohesión de todos los territorios. Porque también está Murcia, que también está infrafinanciada, etcétera. Es un debate que está ya encima de la mesa. Lógicamente todos los territorios están expectantes. Creo que aquí lo que hay que hablar es de cómo encajamos absolutamente todo lo que es España. Mi responsabilidad es esa.

P. Un sector defiende algo parecido a un cupo, como el vasco. ¿Eso es compatible con todos los territorios de España?

R. No lo sé. Vamos a hablar claro. El cupo vasco es constitucional, el concierto económico. Como el navarro está en la Constitución, y por tanto en esta casa se defiende. Es un tema de política y nos lo tendrán que trasladar. Nosotros no somos representantes políticos, somos representantes económicos. Cuando nos lo trasladen opinaremos.

P. ¿Por qué les parece mal la entrada de otras patronales en el Consejo Económico y Social?

R. Porque no representan a nadie. Es política de amiguetes. Conpymes no es nada. Ya está. Si quieren hablar con los empresarios que vengan a esta casa. Si quieren hacer amigos, que hagan lo que quieran.

P. ¿Cree que es una manera de intentar diluir la posición de la CEOE dentro de las negociaciones?

R. Si es que no van a poder, si es que somos lo que somos. Llevamos 47 años trabajando por este país. Aquí están todas las empresas, las grandes, las medianas, las pequeñas, de todos los sectores y todos los territorios. Si quiere jugar otro partido, pues que se juegue. Cuando vayan ellos nosotros no estaremos.

P. Dentro de poco se hace pública la resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales sobre la reclamación que interpuso UGT porque consideraba que la indemnización por despido no cumple la Carta Social Europea. Dice que el sistema tasado de España no cumple al respecto. Y el programa de Gobierno de PSOE y Sumar dice que se adaptará la normativa a lo que diga el Comité.

R. El Comité es consultivo y hay muchos temas consultivos que no se atienden. Entre otros, España está en estos momentos en la Organización Internacional del Trabajo entre los 20 países que se saltan los acuerdos sociales. De eso no se habla. Los acuerdos políticos son respetables, yo no les quito legitimidad, pero a nosotros no nos obligan.

P. ¿Teme la inseguridad jurídica que puede provocar? Hay jueces que han otorgado indemnizaciones por encima de los 33 días.

R. Uno de los problemas que nosotros estamos viendo en este país, y lo digo permanentemente, es que tiene que haber seguridad jurídica, estabilidad regulatoria y calidad de las normas. Lo estoy diciendo permanentemente.

P. ¿Es un problema la inseguridad jurídica en España?

R. El planteamiento de seguridad jurídica es que si tengo que invertir, tengo que tener confianza. Y si me cambias las normas cada tres días... Por lo menos de la palabra confianza dudaré.

P. El desafío de las vacantes de empleo convive con un fuerte debate migratorio en España. ¿Cuál es su opinión al respecto?

R. Creemos que España tiene que ser un país de acogida como otros países lo han sido para los españoles en otras épocas. Y creo que además es la forma donde no solo un país, sino una economía, una sociedad, crece. Estamos de acuerdo en esas líneas, en las de acoger de forma responsable a gente que puede venir a aportar a trabajar por este país. Yo creo que lo hemos visto en la selección española de fútbol. Esa multiculturalidad nos viene muy bien.

P. Pero al mismo tiempo es compatible con el crecimiento de fuerzas políticas de ultraderecha.

R. Creo que el bipartidismo ha sido buenísimo para España, con sus defectos. Los extremos, tristemente, mandan demasiado. Los españoles somos moderados.

P. Pero el tema migratorio está en un extremo.

R. Sí, pero en los otros extremos hay otras cosas. Hay de un lado y del otro. Son de los dos.

P. ¿Qué opina de la entrada del Estado en empresas estratégicas?

"El bipartidismo ha sido buenísimo para España. Los extremos mandan demasiado"

"Hay que construir más, y posiblemente una parte tendrán que ser viviendas sociales"

R. Depende cómo y de qué manera puede ser interesante que el Estado tenga alguna participación. De hecho está pasando en otros países europeos. Lo que habrá que vigilar es que no se cope la gestión. Una cosa es ser accionista en una forma de proteger al país. Son empresas estratégicas y son importantes. Y otra cosa es decir: ahora voy y lo llevo yo. La primera parte es parte de lo que está pasando y de lo que entendemos razonable, tiene un punto de estrategia. Lo segundo no nos gustaría de ningún Gobierno. No estoy hablando de este, estoy hablando de este, el siguiente, del que fuera. Es decir, que se siga gestionando por profesionales, por gestores. Si eso se cumple está dentro de lo que está pasando en Alemania, dentro de la normalidad.

P. ¿Le preocupa que el precio de la vivienda afecte negativamente a la actividad económica?

R. Estamos trabajando desde los sectores implicados con el Ministerio de Vivienda en este tema. Coincidimos en una necesidad que es del país. Nosotros pensamos que hay que construir más. Pero esto no es una dualidad de esto o esto. Hay que construir más y posiblemente una parte de esas viviendas tendrán que ser sociales. Es compatible.



Imagen de la manifestación de ayer en Palma. TOMÀS MOYÀ (EP)

## Baleares protesta contra la masificación turística

Más de 20.000 personas salen a la calle para exigir un cambio de rumbo

LUCÍA BOHÓRQUEZ Palma

Un punto de inflexión en plena temporada alta, una llamada de atención a las administraciones para adoptar medidas y poner límites al turismo. Baleares salió ayer a la calle en Palma en una manifestación convocada para protestar por la masificación turística que asedia el archipiélago desde hace varios años. Más de 20.000 personas, según la estimación de la Policía Nacional, recorrieron las calles del centro de la capital balear en una marcha convocada por la plataforma ciudadana Menys Turisme Més Vida. A la protesta se adhirieron otras 111 entidades sociales, sindicales y cívicas de todas las islas bajo el lema "Cambiamos el rumbo: pongamos límites al turismo". El cálculo de los organizadores sobre su poder de convocatoria va mucho más allá del oficial y aseguran que se han alcanzado las 50.000 personas.

La manifestación sigue la estela iniciada en 2017 con la primera gran protesta contra la turistificación. En mayo se produjo otra movilización que aglutinó a más de 10.000 personas para denunciar una de las principales consecuencias que el turismo masivo deja en el archipiélago: las dificultades de acceso a la vivienda y el encarecimiento de los precios. "Hay 13 turistas que vienen a las islas por cada residente. Seguimos con el argumento de que vivimos del turismo, pero no es cierto, porque desde hace muchos años los ingresos derivados de esta actividad quedan acumulados en los grandes capitales y la pobreza alcanza al 21% de la población", subrayó Pere Joan Femenía, portavoz de la plataforma convocante. Esta aboga por medidas como establecer un mínimo de tiempo de residencia en la isla para comprar una vivienda, la reducción de vuelos comerciales y la prohibición de jets privados. Otras peticiones son la eliminación de las partidas para promoción turística o la ampliación de medidas impositivas a la industria turística.

Con pancartas con lemas como "Es hora de parar" o "La masificación no es la solución" los manifestantes también mostraron su ironía portando un gran crucero fabricado con cartón y un enorme avión con multitud de señales que indicaban "prohibido aterrizar". Entre los asistentes a la marcha, un grupo de amigos de Manacor acudieron con una camiseta amarilla con el lema "Basta de parque temático". Juan, de 44 años, explica que han decidido hacer las camisetas para venderlas e invertir en acciones de protesta y de lucha contra un turismo que les afecta en su municipio a nivel de carreteras, recursos hídricos y servicios. "Todo es una pirámide, son los coches de alquiler, el ruido, las viviendas de alquiler, etcétera" denuncia.

El turismo masivo impacta de lleno desde hace años en Baleares, que bate récords de visitan-

Es la primera gran manifestación en la comunidad, con 100 entidades adheridas

"Hay 13 turistas que vienen a las islas por cada residente", dice un portavoz

tes temporada tras temporada. El número de turistas los cinco primeros meses de este año ha superado todos los récords registrados, pasando por primera vez de los cinco millones de viajeros. A este ritmo es probable que este 2024 se superen los 20 millones. Los intentos de las administraciones para rebajar esa sensación de masificación en los últimos años no han dado resultados determinantes. La comunidad tiene en vigor una tasa turística, cuenta con una moratoria de nuevas plazas, tiene prohibido desde hace años el alquiler vacacional en edificios de viviendas, ha limitado en Palma la llegada de cruceros y en Formentera se han puesto barreras a la entrada de coches, medida a la que se sumará Ibiza la próxima temporada. Sin embargo, ninguna de esas actuaciones ha dado una solución clara al problema y el descontento social crece.

Aina, de 68 años, porta un cartel en el que denuncia la falta de recursos hídricos y explica que los 18 millones de turistas que el año pasado visitaron Baleares equivalen a 140 millones de duchas. Afirma que está a favor del turismo, pero cree que si las futuras generaciones quieren seguir viviendo de esta actividad "no se puede matar la gallina de los huevos de oro". "Si ponemos límites ahora, podríamos tener en el futuro un turismo sostenible y que respete la naturaleza", afirma. María José es una trabajadora de 50 años que cree que por el exceso de turismo y de viviendas vacacionales suben los precios de las de los residentes: "Los trabajadores no lo podemos pagar y nos vemos en la calle", asevera. Entre los presentes estuvieron el que fuera consejero de Turismo, Iago Negueruela (PSOE), o el diputado y portavoz adjunto de Sumar en el Congreso de los Diputados, Vicenç Vidal.

hace lanzarse a por ofertas más

# Una avalancha de opas sacude la Bolsa española: "Es una tormenta perfecta"

Los expertos auguran que los movimientos continuarán en el segundo semestre

#### ÁLVARO BAYÓN Madrid

Es el año de las opas. Contra todo pronóstico, la Bolsa española lleva semanas viviendo un frenesí que pocos recuerdan. Prácticamente cada semana un fondo o una compañía nueva anuncia su intención de comprar una cotizada española. Unos planes que roban durante días las portadas de la prensa salmón y la conversación en los cenáculos de poder del Madrid financiero. Ponen a trabajar a pleno rendimiento a bancos de inversión, despachos de abogados, grandes vehículos de inversión y también a los reguladores. Cada opa pasa a un segundo plano casi con la misma celeridad, superada por una nueva oferta llegada desde el lugar más insospechado.

En cifras, esto se traduce en 11 ofertas en ciernes en lo que va de 2024, que suman un valor agregado de 22.600 millones, y que contrastan con un 2023 casi de encefalograma plano. Entre enero y mayo del año pasado el mercado español no recibió ni una sola opa y solo a finales de ese semestre llegaron tres (las ofertas del fondo Apollo sobre Applus, Antin sobre OPDE y de FCC sobre la propia compañía). La nómina de 2024 podría ser incluso mayor de no haberse frustrado las de la eléctrica emiratí Taga y Criteria, el

brazo financiero de La Caixa, sobre Naturgy, o la de Atitlan —una sociedad del yerno de Juan Roig, Roberto Centeno—sobre OHLA.

Las opas que están sobre la mesa son, además, de muy distintos tipos. Hay ofertas hostiles, como la del BBVA sobre el Banco Sabadell, que además suponen una gran operación de concentración que transformará un sector. en este caso el bancario. También tiene un perfil industrial la pelea que se vislumbra en el sector de los trenes por Talgo, entre la puja de la húngara Magyar Vagon y otra que se perfila de la checa Škoda. En contraste, hay opas con una razón más financiera, que lideran los todopoderosos fondos de capital riesgo, como la guerra por Applus o la adquisición de la socimi Arima por el Safra Sarasin. Otras, como la transacción que negocian el fondo Brookfield con la familia Grifols sobre la farmacéutica catalana, se parecen más a una operación de rescate financiero.

"Es una tormenta perfecta", explica un banquero de inversión. Para encontrar las razones detrás de este movimiento hay que ampliar el foco. Las fuentes consultadas apuntan a que el apetito por las empresas españolas transciende a la Bolsa y afecta también a las empresas no cotizadas, a todo lo que en el argot se conoce como fusiones y adquisiciones (o M&A, por sus siglas en inglés). En lo que va de año, fuera de la Bolsa, también el grupo Liberty Media ha comprado Dorna Sports, dueño de la competición Moto GP, por más de 4.000 millones, el fondo EQT ha adquirido la Universidad

#### Opas en España en 2024

En millones de euros

|                       | Compradores                  | Importe | Sector          |
|-----------------------|------------------------------|---------|-----------------|
| Banco<br>Sabadell¹    | BBVA                         | 11.000  | Banca           |
| Grifols <sup>2</sup>  | Brookfield y familia Grifols | 6.000   | Farmacéutico    |
| Applus                | TDR/ I Squared               | 1.649   | Certificaciones |
| Applus                | Apollo                       | 1.614   | Certificaciones |
| Talgo                 | Magyar Vagon                 | 620     | Transportes     |
| Lar                   | Hines y Lar                  | 610     | Inmobiliario    |
| Ercros                | Esseco                       | 351     | Química         |
| Ercros                | Bondalti                     | 330     | Química         |
| Árima                 | Safra Sarasin                | 245     | Inmobiliario    |
| Prosegur <sup>3</sup> | Helena Revoredo              | 150     | Financiero      |
| Edreams <sup>4</sup>  | Autoopa                      | 31      | Aerolíneas      |
| Total                 |                              | 22.600  |                 |

- 1 BBVA oferta una acción por cada 4,83 títulos de Sabadell
- 2 Las partes aún negocian el precio de la opa, que aún no se ha presentado
- 3 Sobre el 15% del capital
- 4 Sobre el 3,57% del capital

Fuente: Elaboración propia.

EL PAÍS

Banco Sabadell, Grifols, Applus o Talgo has recibido ofertas de compra

El Ibex encadena dos buenos años, pero su valoración no alcanza la de otros índices Europea de Madrid por 2.200 millones y el vehículo Cinven ha hecho lo propio con Idealista por 2.900 millones.

"Hemos asistido a una fuerte recuperación de la actividad de M&A durante el primer semestre, coincidiendo con un cambio a un ciclo macroeconómico más favorable que ha alimentado la confianza de consejeros delegados y gestores de *private equity*. En consecuencia, hemos presenciado un gran número de operaciones estratégicas de gran tamaño, así como transacciones de *public* to private [de público a privado, el paso de cotizada a no cotizada] lideradas por fondos de private equity", apuntan fuentes de Goldman Sachs.

El incremento de la confianza sobre la marcha económica de los primeros ejecutivos de las grandes empresas es clave. Esto les

arriesgadas, como las opas hostiles o las ofertas competidoras. Este tipo de movimientos son los que menos garantías de éxito tienen y, por tanto, los que exigen de mayor coraje de los directivos que las pilotan. "Hasta ahora, un tema clave en el mercado español era la existencia de accionistas de control que favorecían y facilitaban los procesos de opa, pero en esta oleada de ofertas estamos viendo muchas dirigidas directamente al free float, como la de BBVA-Sabadell. Desde la de Endesa y el desarrollo posterior de la normativa de opas, el mercado español solo había registrado dos competidoras (Realia y Abertis) y en ninguna se había llegado al proceso de sobres [el reglamento establece como final a una guerra de opas que cada uno de los competidores remita su oferta final a la CNMV en un sobre cerrado]. Ahora hemos tenido la de Applus, está en proceso la de Ercros y se rumorea sobre la posibilidad de que en Talgo se presente una oferta competidora. Es algo insólito en los últimos 18 años y que ha sido una sorpresa", describe Esteban Arza, socio de M&A en Linklaters.

El segundo ingrediente de este cóctel perfecto sobre la Bolsa española es la valoración de sus empresas. Es cierto que el Ibex 35 encadena dos buenos años. En 2023 subió un 23% y en lo que va de 2024 lo hace en un 9%, hasta cotizar por encima de los 11.000 puntos, y a lo largo del año ha llegado a tocar máximos de 2015. Sin embargo, su valoración relativa aún se mantiene lejos de sus competidores europeos, pero sobre todo de los estadounidenses.

La avalancha de opas tiene un efecto contraindicado: la marcha de empresas de la Bolsa no se ve acompañado al mismo ritmo por los debuts en el parqué. La clave ahora es otear si esta corriente se prolongará o el furor por las opas tocará a su fin. "Somos optimistas respecto a una segunda mitad del año con movimiento", concluye Bosco de Checa, socio de mercantil y mercado de capitales de A&O Shearman.

OPINIÓN / ANDREU MISSÉ

# El Supremo y los derechos económicos

l ejercicio de los derechos económicos y sociales tropieza con enormes obstáculos en España. Estos derechos, como el de la vivienda o la protección del ahorro, constituyen una parte importante del Estado de bienestar. No estamos en un Estado de bienestar si los ciudadanos pueden ver saqueados sus ahorros por prácticas abusivas o si las familias pueden perder su vivienda o pagar por ella préstamos desorbitados.

Ante el creciente desequilibrio de poder entre los conglomerados económicos y financieros y los ciudadanos, en los países democráticos se han adoptado instrumentos para una mejor protección de los consumidores. En 2020 la Unión Europea aprobó la Directiva de acciones de representación ante la evidencia de que "la globalización y la digitalización han aumentado el riesgo de que gran número de consumidores se vean perjudicados por una misma práctica ilícita". La Directiva tenía que haber sido transpuesta en España el 25 de diciembre de 2022. Sigue su tramitación en el Congreso.

Mientras, los ciudadanos deben defenderse con acciones individuales (868.989 desde 2017 a 2023, según el Consejo General del Poder Judicial). Las acciones colectivas que se han emprendido han tenido su calvario particular. La Sala Primera del Tribunal Supremo siempre encuentra razones para aplazar las soluciones a estas demandas.

Un claro ejemplo es el de las cláusulas suelo en las hipotecas, que ha afectado a más de dos millones de familias. Un tema con un gran trasfondo económico que ha supuesto un enorme sobrecoste para los hipotecados y beneficios para los bancos. Según el Banco de España, hasta 2015 este sobrecoste ascendió a 7.600 millones de euros. Según Analistas Financieros Internacionales, la cuantía durante el mismo periodo se elevó a 9.743 millones de euros y hasta 15.945 millones de euros si se considera hasta 2019.

Ante las enormes dimensiones del conflicto que implicaba prácticamente a todas las entidades, en 2010 Adicae presentó una demanda colectiva contra 101 bancos y cajas de ahorro para reclamar la devolución de los intereses de las hipotecas cobrados indebidamente. El presidente de la asociación, Manuel Pardos, justificó la necesi-

dad de la demanda colectiva para resolver un asunto que afectaba por igual a millones de personas y evitar el colapso de los tribunales. La demanda fue estimada en buena parte por los jueces en 2015 y 2018. Pero los bancos recurrieron al Supremo, que después de profundas reflexiones, tuvo dudas y en 2022 preguntó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

La respuesta del TJUE llegó el pasado 4 de julio. El Tribunal de Justicia dictaminó que el derecho europeo permite el control de transparencia en el marco de una acción colectiva. Se da la circunstancia de que el TJUE ya se había pronunciado antes cinco veces sobre las cláusulas suelo (2016, 2020, dos veces en 2021 y en 2022) a favor de los consumidores, con correcciones clamorosas a la Sala Primera. Ahora, 14 años después, estamos pendientes de nuevo de la interpretación del Supremo. Los derechos económicos y sociales tienen rivales poderosos. Qué pena que el tribunal europeo no mande más en España.

SOCIEDAD 29



Juan Pablo II daba su bendición a Marcial Maciel en noviembre de 2004 en el Vaticano. PLINIO LEPRI (AP/LAPRESSE)

# El Vaticano encubrió 50 años a Maciel, líder de los Legionarios de Cristo

Documentos del Archivo Secreto de la Santa Sede revelan que Pío XII ordenó suspenderlo en 1956, pero sus abusos fueron escondidos hasta 2006 por la Curia

#### ÍÑIGO DOMÍNGUEZ Roma

El Vaticano conoció ya en 1956, con Pío XII, los abusos de menores cometidos por Marcial Maciel, el sacerdote mexicano fundador de los Legionarios de Cristo fallecido en 2008, depredador sexual con relaciones estables con mujeres, hijos secretos y que hacía uso de drogas, que no fue castigado hasta 2006, medio siglo y cuatro papas después, cuando llegó al poder Benedicto XVI. Es decir, el Vaticano lo encubrió durante 50 años, tiempo en el que continuó impunemente con sus abusos y agredió a decenas de menores, protegido por potentes personalidades de la Curia. Así lo constatan documentos del Archivo Secreto del Vaticano (desde 2019 se llama Archivo Apostólico), publicados aver por el diario italiano Corriere della Sera.

Un documento fechado el 1 de octubre de 1956, del entonces número tres de la Congregación para los Religiosos, Giovanni Battista Scapinelli, refiere que Maciel ha llegado a Roma, tras ser suspendido por el Papa como superior de la orden, "por motivos

conocidos por el Santo Padre", y con el objetivo de "obligarlo a curarse". Anota que cuando se presente le ordenará "irse a curar y abandonar cualquier contacto con sus alumnos (religiosos)". "Si no se presenta, dentro de dos días", añade el escrito, se le dirá que, o se somete a una curación, o será suspendido a divinis, por las "graves razones" expuestas. Es un documento que da detalles inéditos de algo que ya se conocía, una primera investigación abierta en 1956 en el Vaticano contra Maciel, tanto por pederastia como por su dependencia de las drogas, que se quedó en nada en 1959, tras la muerte de Pío XII en 1958.

Que la Santa Sede conocía desde hace décadas la conducta de Maciel y contó con poderosos aliados que lo protegieron era algo sabido, pero estos documentos lo corroboran, y revelan el encubrimiento que puso en marcha con las primeras denuncias. El Corriere, por ejemplo, contrasta sus documentos con los que ya se conocían a través de una página web de víctimas de Maciel, llamada La voluntad de no saber, extensión de un libro de investigación del mismo título publicado en 2012. El documento desve-

lado ahora ya se encontraba ahí, pero es una versión posterior y aparece censurado, con partes tachadas. Este libro, obra de Alberto Athié, José Barba y Fernando M. González, reveló 211 documentos, filtrados desde el Vaticano, y denunció que ya había denuncias contra Maciel desde 1944, a los tres años de fundar los Legionarios de Cristo, desoídas por las autoridades eclesiásticas. En 2019, el cardenal brasileño João Braz de Aviz, prefecto de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada, admitió a la revista española Vida Nueva que el Vaticano tenía desde 1943 pruebas sobre los abusos de Maciel que fueron ocultadas. "Quien lo encubrió era una mafia, no representaba a la Iglesia". La pregunta, aún sin responder, es cuántos y quiénes componían esa mafia, y qué medidas se han tomado contra ellos. Las nuevas revelaciones permiten hacerse una idea de sus inicios.

La comparación de la versión retocada y el original del texto que ahora se conoce refleja el inicio del encubrimiento del caso, según el *Corriere della Sera*, porque los tachones y anotaciones posteriores a mano del autor

reflejan que al día siguiente, 2 de octubre de 1956, este alto cargo vaticano se reunió con Maciel y su protector, el cardenal ultraconservador Giuseppe Pizzardo, como estaba previsto, y el documento es modificado: se emborronan las partes más controvertidas v desaparecen las órdenes iniciales. Simplemente se queda en que se le ordena curarse. Además, este cardenal, el primero de uno de sus muchos protectores, alega en otro documento que el arzobispo de México "es hostil" a Maciel, porque se había opuesto a su nombramiento.

Posteriormente en otro texto se acusa a Federico Domínguez, secretario personal del religioso en sus inicios y uno de los pri-

Maciel compraba voluntades en Roma, su red de protección

Juan Pablo II se negó a creer las acusaciones contra el influyente clérigo meros en denunciarle, de ser "el alma negra de la conjura contra Maciel". Es decir, ya se fraguó una teoría de la conspiración y según los documentos, existía entre quienes lo defendían un "alfabeto secreto" para comunicarse entre ellos. Pío XII murió en 1958 sin que se concluyera nada, y posteriormente -con Juan XXIII, Pablo VI, el breve pontificado de Juan Pablo I y Juan Pablo II— las altas esferas de la Curia continuaron protegiéndolo. El Corriere indica que el número dos de la Secretaría de Estado con Juan XXIII, Angelo Dell'Acqua, le convenció para no suspender a Maciel, y después otros altos cargos siempre se ocuparon de desactivar cualquier acusación.

#### Tres protectores clave

El Corriere, tras visionar documentos del Archivo Secreto, y expresar las dudas sobre si puede haber más archivos que puedan aportar más información, apunta tres razones para que el encubrimiento se extendiera durante cinco décadas. Una, que Maciel era un gran reclutador de vocaciones y sacerdotes en un momento de crisis de vocaciones en México, un país fuertemente anticlerical. Dos, que el líder de los Legionarios atribuía las acusaciones a conspiraciones de comunistas. Y tres, y una de las más importantes, que Maciel se convirtió en una máquina de recaudar dinero con el que, además de abrir seminarios y centros, compraba voluntades en el Vaticano, su red de protección.

Una investigación del medio estadounidense National Catholic Reporter en 2010 señaló como los tres principales aliados de Maciel en la Curia, receptores de sus sobres con dinero, a tres altos cargos situados en puestos clave: Angelo Sodano, secretario de Estado vaticano entre 1990 y 2006; Estanislao Dziwisz, secretario personal de Juan Pablo II; y el cardenal español Eduardo Martínez Somalo, prefecto de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada de 1992 a 2004.

En este cuadro emerge especialmente la responsabilidad de Juan Pablo II, pues fue bajo su pontificado, de 1978 a 2005, cuando llegaron numerosas denuncias y los casos comenzaron a aparecer en la prensa, uno de los argumentos de los críticos con su canonización, celebrada en 2014 por Francisco. Y también queda bajo sospecha la actuación de su sucesor, Benedicto XVI, pues en el mandato de Wojtyla fue el prefecto de Doctrina de la Fe, el organismo disciplinario vaticano donde llegaba las denuncias, desde 1981 a 2005. Las reconstrucciones publicadas describen a un Juan Pablo II que se niega a creer las acusaciones, mientras Ratzinger intenta investigarlas pero acata órdenes.

● Si conoce algún caso que no ha sido denunciado o no figura en esta información, puede hacérnoslo llegar a través del correo electrónico abusos@elpais.es.

30 SOCIEDAD EL PAÍS, LUNES 22 DE JULIO DE 2024

Varios expertos aconsejan a los adultos negociar el uso de la tecnología con los menores y vigilar los propios hábitos de consumo

## El riesgo de que los niños se sumerjan en las pantallas en verano

#### DIANA OLIVER Madrid

El verano trae más tiempo libre para niños y adolescentes, pero ha sido colonizado por lo digital, afectando hábitos saludables, como el sueño o la alimentación. Algunos estudios apuntan que el aumento de problemas y patologías de salud mental en la infancia y adolescencia puede no ser solo consecuencia del uso de pantallas, sino de falta de calle. "Si paso todo el tiempo mirando el móvil, no corro, no juego, no hablo, no conozco amigos nuevos", señala Mercedes Martínez, investigadora de la Facultad de Psicología de la UNED. La también secretaria ejecutiva de la asociación Infancia y Comunicación añade: "Habría que ver cuánto tiempo pasamos [los adultos] mirando las pantallas".

Un estudio publicado en la revista Journal of Youth and Adolescence, del que Martínez es coautora, concluía que una menor edad no determinaba una mayor vulnerabilidad en el consumo de contenido en internet. Sí parece influir, sin embargo, en cómo afecta tener un teléfono en posesión: tanto en los niveles de malestar de los menores (más elevados), como en las estrategias de educación de los padres, cuya eficacia se reduce.

La investigadora admite, como madre de dos adolescentes, que es complicado retrasar la edad de posesión: "Para ellos es una cuestión de ser mayores, y desde luego es determinante frente a sus iguales". También reconoce que si no acceden a esos canales de comunicación, pueden verse más aislados. Pero, con los datos en la mano, opina que "cada día que pasan sin pantallas es un regalo para ellos. En nuestra investigación, su malestar estaba relacionado con sentirse peor consigo mismos, admitir tener problemas de consumo e imitar comportamientos peligrosos de los influencers".

Kepa Paul Larrañaga, sociólogo de la infancia y vicepresidente de la asociación Grupo de Sociología de la Infancia y la Adolescencia, critica "la visión simplista que en muchas ocasiones se da al asunto" y considera que proponer medidas restrictivas, como prohibir el uso de móviles hasta los 16 años, sin considerar la complejidad social y la necesidad de estos dispositivos por parte de niños de familias con pocos recursos, es un error. Así, el verano también puede ser una oportunidad para restablecer las reglas familiares sobre el tiempo de uso del móvil. Clara Burriel, especialista de Save the Children en protección de la infancia frente a la violencia, señala: "Es interesante fomentar un diálogo intergeneracional para encontrar alternativas saludables al ocio digital".

La Asociación Española de Pediatría anima a elaborar un plan digital familiar, a través del cual las familias pueden establecer unas normas de uso y disfrute para toda la familia. Para ello, ofrecen información, herramientas y una plantilla desde la que poder trabajar con ideas como aumentar el ejercicio físico en familia, evitar tiempos prolongados de pantallas, establecer zonas libres de pantallas o límites de tiempo, entre otros. Y advierten de que el primer paso, por supuesto, es la revisión

Una investigadora recuerda dos líneas rojas: el móvil fuera de la mesa y la cama

La Asociación de Pediatría sugiere hacer más deporte en familia

de los adultos de sus propias formas y tiempos de uso. Adoración Díaz, profesora e investigadora del grupo de ciberpsicología de la Universidad Internacional de La Rioja, recuerda que hay dos barreras que no deberían pasarse: el descanso y las comidas en familia. Según Martínez, los hallazgos de su estudio sobre la propiedad de los smartphones destacan la necesidad de que los padres, madres y educadores dialoguen con los niños sobre los riesgos y falsedades del contenido de influencers, y aconsejan "retrasar todo lo posible la posesión del móvil.

Larrañaga propone comparar el uso de pantallas que hacen adolescentes y adultos para una evaluación justa. Y sugiere acompañarlos "para que adquieran de manera progresiva su autonomía y emancipación digital, que es lo que pide el Comité de Derechos del Niño de la ONU". "Mejor preguntarles, escucharlos y acompañarlos sin un paternalismo rampante", afirma.

#### **Saber Hossain Chowdhury**

Ministro de Medio Ambiente de Bangladés

# "No hemos causado la crisis climática, ¿y tenemos que pedir dinero para solucionarla?"

#### ALEJANDRA AGUDO Dacca

Saber Hossain Chowdhury (62 años) asumió en enero el Ministerio de Medio Ambiente de Bangladés, uno de los países más vulnerables a los desastres naturales del planeta. Pero hacer frente a estas amenazas no es tarea exclusiva de su gabinete ni de su país, apunta el ministro. "Se necesita solidaridad global". Formado en Estudios Orientales y Africanos por la Universidad de Londres, ha destacado en su trayectoria por ser un firme defensor de los derechos de las mujeres y la biodiversidad. En esta entrevista, en su vivienda en Dacca, no ahorra críticas al mundo desarrollado por la falta de premura en la lucha contra la crisis climática.

**Pregunta.** ¿Cuáles son los principales desafíos relacionados con el cambio climático que enfrenta Bangladés?

Respuesta. Ya sea la seguridad alimentaria, la salud o el suministro de agua dulce, todo se ve afectado por el cambio climático. No lo vemos como una amenaza, sino como un reto existencial porque ya está sucediendo. En el norte, los glaciares se están derritiendo más rápido que en cualquier otro lugar del mundo. Eso significa inundaciones a corto plazo y escasez de agua a largo. En el sur, estamos expuestos a la subida del nivel del mar, lo que significa desplazamiento de personas e intrusión de la salinidad. La producción de alimentos está en peligro. Ahora sufrimos sequías y el arroz, que es nuestro principal cultivo. depende de la cantidad adecuada de agua en un momento determinado del año. Y, por supuesto, tenemos los ciclones.

P. ¿Cómo afecta el cambio climático al desarrollo del país?

R. En términos económicos, perderemos el 2% de nuestro PIB de aquí a 2050, según el Banco Mundial. A finales de este siglo, el 9%. Estamos creciendo al 6,5%. Así que, si el impacto del cambio climático nos quita el 9% del PIB, se convierte en un crecimiento negativo. Cada año, las inundaciones nos cuestan mil millones de dólares. Y el desarraigo por el desplazamiento de personas es un coste social que ni siquiera se tiene en cuenta. Somos uno de los países más densamente poblados del mundo [más de 170 millones de habitantes]. Si se pierde el 17% de la superficie terrestre debido a la subida del nivel del mar, se aumenta más la densidad del país.



Saber Hossain Chowdhury, en su casa en Dacca el día 4. s. k. (EDUCO)

P. Los informes del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) reconocen la vulnerabilidad de Bangladés. ¿Cree que esto se traduce en un apoyo suficiente de la comunidad internacional?

R. En absoluto. El sexto informe de evaluación del IPCC se basa en datos de 2018 y estamos en 2024. Así que el IPCC subestima la realidad. Suponiendo que el aumento de la temperatura se mantenga en 1,5°C, necesitaremos 9.000 millones de dólares al año solo para adaptarnos. Si sube dos grados, esa cifra será mucho mayor. Pero la brecha más importante es la de la confianza. Cada vez que se hace una promesa y no se cumple, esa brecha aumenta. Se necesita una respuesta global a un problema global. Pero esta solidaridad se ve socavada una y

"Bangladés es el canario en la mina. Si no sobrevivimos, los demás tampoco"

"Nos vemos obligados a elegir entre combatir la pobreza o el calentamiento" otra vez por el incumplimiento de las promesas.

P. ¿Los países ricos no están a la altura del desafío?

R. Lo fundamental es que lo que ocurre en Bangladés no se queda en Bangladés. Por ejemplo, cuando la subida del nivel del mar no es un problema exclusivo de este país. Partes de EE UU o Europa quedarán bajo el agua. No se trata de si los demás se verán afectados, sino de cuándo. Bangladés es el canario en la mina de carbón. Si nosotros no sobrevivimos, los demás tampoco lo harán.

P. El año pasado finalmente se movilizaron los 100.000 millones de dólares anuales a los que se habían comprometido los países desarrollados.

R. Se necesitan billones. Y estamos hablando de billones sin cumplir ni de lejos con los 100.000 millones, que serían un 50% para adaptación y un 50% para mitigación. Se suponía que la financiación sería en condiciones favorables, pero en muchos casos son comerciales. Nosotros no hemos causado el problema climático, ¿por qué tenemos que pedir préstamos para solucionarlo? Nos vemos obligados a elegir entre luchar contra la pobreza o contra el cambio climático. Es una elección que ningún país debería tener que hacer.

SOCIEDAD 31



Víctor Carriel, Antonio Campos y Miguel Alaminos, en su laboratorio de la Universidad de Granada. FERMÍN RODRÍGUEZ

La Agencia del Medicamento aprueba el tejido creado por la Universidad de Granada, que no tiene riesgo de rechazo

# Piel artificial para los grandes quemados

EVA SAIZ / JAVIER ARROYO Sevilla / Granada

"Esto es magia, decimos que es piel mágica". Así se refiere Fran Fernández al trasplante de piel artificial al que se sometió en el Hospital Virgen del Rocío en Sevilla, en 2017, meses después de ingresar en coma en la Unidad de Grandes Quemados. Lo que él llama magia no es producto de un truco, sino de un proceso de investigación científica gestado en el Grupo de Ingeniería Tisular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada (UGR) y que acaba de ser reconocido por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) para ser utilizado como medicamento para pacientes de grandes quemados.

"Esto ha sido producto de la conjunción de la investigación básica de años en la universidad granadina, en conjunción con nuestro servicio, donde se ha podido aplicar de una forma clínica. En este proceso ha habido una retroalimentación entre

investigadores básicos y clínicos en una interacción que ha permitido que, finalmente, la piel artificial sea considerada un medicamento", explica Purificación Gacto, jefa de la Unidad de Grandes Quemados del Virgen del Rocío. A ese binomio, explica Antonio Campos, catedrático de Histiología de la UGR y precursor de todo este proceso, hay que añadir la Red Andaluza de Diseño y Traslación de Terapias Avanzadas, una agencia pública andaluza, y otro hospital público, el Virgen de las Nieves de Granada, que en su sala blanca, único espacio homologado para fabricar piel artificial como medicamento en España. produce dermis y epidermis.

El Virgen del Rocío, único centro autorizado por ahora para el uso de este medicamento, lo trasplanta a grandes quemados desde 2017, en un uso denominado compasivo. "Teníamos que pedir una autorización al Ministerio para dar un tratamiento que no estaba autorizado", explica Gacto. El reconocimiento como medicamento permite su aplicación sin

autorización caso a caso. De forma compasiva se han autorizado 18 trasplantes. El uso terapéutico de la piel artificial favorece la cicatrización rápida de las heridas y reduce el riesgo de infecciones.

"La piel artificial salva vidas", asegura Gacto. Este tipo de injertos se realiza en pacientes que tienen entre el 60% y el 90% de la superficie de su cuerpo quemada y que no disponen de piel propia para cubrir las partes dañadas con injertos. "Hablamos de seguir vivo. Cuando tienes quemaduras, uno de los riesgos más graves son las infecciones, yo cogía infecciones todos los días, con la piel artificial se redujo muchísimo el tiempo que estuve en el hospital". Así resume Álvaro Trigo su ingreso de cuatro meses en el Virgen del Rocío a donde llegó con el 63% de su piel guemada. El autoinjerto —utilizado con áreas de quemadura relativamente pequeñas— solo permitía recuperar parte de la piel de sus brazos. En el caso de Fernández, el 25% de su piel sana solo podía cubrir dos manos y el brazo derecho. "No quiero ni pensarlo, pero sin la piel artificial podrían haberme llegado a amputar algún miembro", sostiene.

Ninguno de los dos, por la gravedad de su estado, era realmente consciente de que los profesionales del Virgen del Rocío habían tomado muestras de sus células para trasladarlas al Virgen de las Nieves y fabricar allí su piel artificial. La investigación que hizo eso posible se remonta a 2009, cuando Campos y otros catedráticos de Histiología de la UGR, como Miguel Alaminos y Víctor Carriel, decidieron que su trabajo podría trascender del estudio teórico o descriptivo de los tejidos al prác-

tico. "Decidimos que podíamos usar la ingeniería tisular para construir tejido artificial capaz de curar", subraya Campos.

"Una quemadura profunda, que supone el 5% del cuerpo es incompatible con la vida", abunda Alaminos. Ese porcentaje, para ponerlo en contexto, significa poco más de un brazo, pero, si como en el caso de Fernández y Trigo, la superficie quemada es muy amplia y no es posible el autoinjerto, la única posibilidad es el uso de piel artificial, llamada Ugrskin y patentada por el equipo de investigadores granadinos "a nombre de la Universidad de Granada y del Servicio de Salud al 50%".

Las células sanas extraídas de una biopsia del paciente quemado son las que permiten, junto a un biomaterial -generalmente plasma y agarosa—, crear un tejido biocompatible y tolerado por el organismo. Eso se convertirá en la epidermis del paciente, la parte superficial. La dermis, la capa interior, se crea con queratinocitos, células que generan queratina, explica Alaminos. Estas dos capas son lo que diferencia la piel artificial de la UGR de las que existen en el mercado, que solo tienen una.

#### El dato

12

#### metros cuadrados de

piel artificial es la cantidad producida hasta la fecha por el Hospital Virgen de las Nieves de Granada, único homologado para fabricarla como medicamento.

El Virgen de las Nieves ha fabricado más de 12 metros cuadrados de láminas de piel artificial, en un proceso que tarda unas cuatro semanas y que, al tratarse de una piel generada a partir de las células del paciente, no genera riesgo de rechazo. "No hay ninguna contraindicación fuera del ámbito médico, lo importante es que al colocar esa piel no tenga infecciones activas porque la nueva piel se va a sobreinfectar y va a desaparecer", advierte Gacto. El equipo de Campos busca contrarrestar esos dos factores: el largo tiempo y el riesgo de infección con nanopartículas con factor de crecimiento que haga de acelerante y otras medicadas con antibióticos.

#### Buena rehabilitación

Cuando a Fernández lo ingresaron le advirtieron de que para su curación el 80% dependía de él y el 20% de los facultativos. Ese 20% es la magia a la que se refería, pero el grueso del trabajo depende de una buena rehabilitación. "Solemos recomendar que dejen la piel al aire libre al principio, para que se acostumbre al roce y cicatrices. Sin exponerse al sol y con la piel muy hidratada pueden hacer una vida totalmente normal", explica la jefa de la Unidad de Quemados del Virgen del Rocío.

Fernández y Trigo tenían 23 años cuando ingresaron con la mayor parte de su cuerpo quemado. Jóvenes con toda la vida por delante -el perfil habitual que se trata en la unidad—, que se volcaron en su rehabilitación, un proceso complejo física y mentalmente. "Estiré muchísimo durante año y medio y, sí, duele porque la piel se retrae, pero a día de hoy no tengo ningún problema", explica Trigo. "Tengo mi cuerpo entero, lo muevo casi del todo bien, solo el dedo meñique de la mano derecha me molesta un poco, pero esta piel cultivada es una maravilla, incluso la pigmentación parece similar", abunda Fernández. Trigo recuerda que en un primer momento el tono es fosforito: "Verte así es muy duro, pero cuando ya se asienta, hasta te alivia", cuenta. Fernández también comparte lo difícil psicológicamente que fue asumir lo ocurrido. "Hay momentos en que estás arriba y otros que caes. Dejé de comer y es importantísimo nutrir de proteínas a la piel artificial. La primera piel se cayó y tuvieron que volverme a poner. Ahí es cuando me motivé".

Fernández es asesor fiscal y Trigo trabaja en una empresa de marketing. Ambos destacan la suerte de haber ido a parar a la Unidad de Quemados del Virgen del Rocío, del sistema de salud público. Algo que también destacan Gacto y Campos. El investigador granadino recuerda la utilidad del dinero público y el cuidado que hay que tener con cada céntimo parafraseando al Nobel Ramón y Cajal: "Columbro [vislumbro] al través de cada moneda recibida la faz curtida y sudorosa del campesino que en última instancia sufraga nuestros lujos académicos y científicos".

España. El ambicioso reto de superar el botín de Barcelona 92 -34-35

Opinión. 'Que comience la guerra'. Por Paco Cerdà -36



# La sombra de la geopolítica se proyecta en los Juegos

Las guerras en Ucrania y Gaza y una época de descarnada competición de potencias marcan la gran cita deportiva

ANDREA RIZZI Madrid

El mundo atraviesa una fase convulsa, marcada por intentos de conservar o redefinir el orden mundial por parte de distintas potencias a través de distintas tácticas, sobre todo en el eje de democracias occidentales frente a autocracias asiáticas. El pulso se desarrolla a través de conflictos y competición, que en gran medida están relacionados con las herramientas del poder duro, pero que también tiene un componente ideológico, de afirmación de modelos, de proyección de imagen. En este plano —el del poder blando-, el deporte es un elemento importante. Por esta vía, de nuevo, y con mayor fuerza con respecto a otras fases, la geopolítica desembarca en los Juegos.

Hay tres focos prioritarios de atención. El primero, vinculado con el conflicto de Ucrania. El Comité Olímpico Internacional ha vetado la participación de Rusia v Bielorrusia. Sus atletas podrán sin embargo competir de forma individual bajo la categoría de neutrales, sin que luzcan banderas o suenen himnos. Ninguna opción hay, en cambio, para los equipos.

El segundo está relacionado con el conflicto de Gaza. Pese a que algunas voces reclaman medidas de boicot a Israel por su respuesta al ataque de Hamás del pasado 7 de octubre, los atletas del Estado judío podrán competir con normalidad en las pistas, pero en una situación de acentuado temor por posibles ataques terroristas en medio de tanta tensión. El recuerdo de Múnich 72, donde hubo un ataque terrorista con matanza y secuestro de atletas israelíes, nunca ha reverberado con tanta intensidad.

El tercero concierne a la dimensión más global de la competición entre potencias, que encuentra en el deporte un teatro

de máximo relieve. "El contexto es uno en el que la geopolítica se revaloriza, y lo hace de la manera más cruda con los conflictos de Ucrania, de Oriente Próximo y en otros rincones del planeta. Y es uno en el que asistimos a una recalibración de fuerzas", argumenta Pol Morillas, director del centro de estudios internacionales CIDOB. "Pero el poder es multidimensional. No hay solo el económico, militar, tecnológico. También hay poder de convencimiento, de atracción, de posición en el orden. Así, la geopolítica no solo se juega en el terreno clásico, duro, sino también con elementos de imagen, de proyección de ideas y de estatus, cosas que cuentan casi tanto como la posición material", dice Morillas.

La política entendió hace mucho la relevancia del poder en este plano, como demuestra la historia reciente, desde los Juegos de Berlín de 1936 —donde los nazis exhibieron el poderío alemán, y el atleta afroamericano Jesse Owens cosechó para la bandera de EEUU hazañas con un valor que fue mucho más allá del deportivo-hasta los boicots geopolíticos en los Juegos de 1980 en Moscú y 1984 en Los Ángeles, o el valor de los Mundiales de rugby en el Sudáfrica de Mandela de 1995.

David Goldblatt, autor de The Games: a global history of the olympics (Los Juegos: una historia global de las olimpiadas, W. W. Norton & Co.), considera que la característica esencial del valor geopolítico de los Juegos es "la proyección de poder", siendo en ese sentido la organización un elemento nuclear. "Pekín 2008 y Sochi 2014 fueron declaraciones de intenciones. Río 2016 también pretendía enviar un mensaje acerca del ascenso de Brasil hacia una relevancia mundial, aunque finalmente pareció más el ocaso de los años de Lula", apunta Goldblatt, en una respuesta escrita a



**EE UU busca** Hoy, ese valor está reforzado defender su supremacía ante el asalto de China

Los triunfos en las pistas multiplican su valor por los nacionalismos

preguntas enviadas por correo.

según algunos analistas por el alcance sin parangón de la difusión de los acontecimientos. En ese sentido apuntó por ejemplo Pascal Boniface, director del Instituto de Relaciones Internacionales y Estratégicas francés, en un texto publicado precisamente por CIDOB. A través de múltiples plataformas y gracias a múltiples tipos de dispositivos en manos de un número creciente de personas, los contenidos se difunden por el mundo como nunca. Así, las grandes gestas deportivas y

sus efectos colaterales de orgullo nacional o admiración internacional se proyectan con fuerza inusitada. En un mundo en el que el nacionalismo rebrota con vigor todo ello adquiere un interés especial.

En este contexto, EEUU tratará de defender —al igual que en ámbitos de poder duro- su primacía de las últimas décadas ante el asalto de China. La potencia deportiva estadounidense exhibe un dominio histórico en los Juegos. Pero el gigante asiático, igual que en otros ámbitos, se acerca a la superpotencia mundial, y ha









A la izquierda, la atleta Yaroslava Mahuchikh con la bandera de Ucrania. Arriba, policía durante los ataques en los Juegos de Múnich 72. Sobre estas líneas, los presidentes ruso, Vladímir Putin, y chino, Xi Jinping. Debajo, protestas en París por el conflicto israelí. AURELIEN MEUNIER (GETTY) / ARCHIVO BETTMANN / ANADOLU



quedado segundo en varias ediciones.

Como señala Elizabeth C. Economy en su libro *El mundo según China* (La esfera de los libros), Xi Jinping es el primer líder chino desde Mao que se atreve a sugerir que el modelo político chino es digno de ser imitado. El éxito en múltiples ámbitos, incluido el deporte, es clave central para sostener la deseabilidad del modelo, que es a su vez una de las herramientas de la competición geopolítica entre superpotencias.

Rusia, que desde los tiempos de la URSS achacó enorme importancia al deporte, cosechando grandes éxitos, no podrá participar en consecuencia de la brutal violación del derecho internacional que es la invasión de Ucrania. La URSS encabezó el medallero en varias ocasiones. Esos triunfos alimentaban la propaganda soviética mientras el país se hundía, por otra parte, en un gran fracaso colectivo hecho no solo de supresión de la libertad sino de escasez de medios.

"La Rusia actual se identifica con precedentes de la URSS, cuando los EEUU boicotearon los Juegos de Moscú", dice Mira Milosevich-Juaristi, investigadora senior del Real Instituto Elcano especializada en Rusia, Eurasia y Balcanes. "Ahora, como entonces, los boicoteos o la exclusión son gestos eminentemente simbólicos, pero tienen un componente estratégico. Podrán participar atletas rusos pero sin bandera, himno, desfile, con un trato de paria".

Y ahí, precisamente, reside el elemento geoestratégico. Occidente se halla en una campaña para hacer de Rusia un Estado paria como castigo por la invasión, y el Kremlin busca obviamente defender espacios que muestren Después de una época de grandes éxitos, Rusia tampoco podrá participar en París

La tradicional tregua del olimpismo no ha tenido en la práctica ningún efecto que no está arrinconado. Hechos como la orden de captura de Putin por parte del Tribunal Penal Internacional o la exclusión de los Juegos son gravísimos golpes a la imagen rusa.

Ante esta situación, Rusia responde intentando promover eventos alternativos, como los Juegos del Futuro, una cita deportiva internacional inicialmente convocada para septiembre en la ciudad rusa de Kazán y que algunos medios especializados señalan, sin embargo, que será pospuesta.

Por otra parte, la participación de Israel genera tensiones. Una amplia parte de la opinión pública mundial considera criminal su respuesta al bárbaro ataque de Hamás en octubre. Hay inquietud acerca del riesgo de que los competidores puedan ser objetivos de actos violentos, como ocurrió en Múnich 72. También se perfila la posibilidad de actos de protesta pacífica. Un antecedente significativo es la movilización que se produjo en el festival musical de Eurovisión, donde una multitud se congregó para manifestar su rechazo a la presencia israelí. Pero no solo la acción puede proceder de manifestantes. También de deportistas. La icónica imagen de los atletas afroamericanos Tommie Smith y John Carlos subidos al podio con el puño levantado y envuelto en guantes negros mientras sonaba el himno estadounidense en los Juegos de México 68 sigue resonando.

"No solo son los Estados los que pueden proyectar su imagen", observa Morillas. "En el escenario olímpico se puede producir también una dinámica en el sentido contrario, de protesta contra los Estados, de reivindicación de derechos, de expresión de rechazo por determinadas políticas". La potencia del escenario es casi inigualada, y se puede aprovechar de distintas maneras.

Como ya ocurre desde hace tres décadas, también de cara a los Juegos de París hubo un llamamiento a la tradicional tregua olímpica, que era un elemento consustancial a los Juegos de la antigua Grecia. Resultó aprobado en la Asamblea General de la ONU con 118 votos a favor. La resolución, no vinculante, no ha tenido ningún efecto práctico, así que la máxima cita deportiva mundial se desarrollará mientras los conflictos infligen el dolor a millones de civiles. Entre los atletas, volverá a figurar el equipo olímpico de refugiados. Lo compondrán 37 atletas. Son las víctimas del pulso de potencias en la época contemporánea. Sus carreras, saltos y otras proezas serán otro recordatorio de la proyección de la geopolítica en los Juegos Olímpicos.





Arriba, Hugo González en los Mundiales de natación de 2023. A la derecha, Alexia Putellas, Olga Carmona y Aitana Bonmatí, el martes pasado en A Coruña. GETTY / CABALLAR (EFE)

# Los Juegos de las 22 + 1 medallas

Con el mayor equipo desde Barcelona 92 y posibilidades reales en una docena de deportes, España aspira a superar su récord de metales

#### ELPAÍS Madrid

Los números abruman y el objetivo es tentador. Serán casi tantos los deportistas olímpicos españoles en París 2024 (382, y mayoría, por dos, de mujeres) como en Barcelona 92 (420). Del verano en el que España entró en la modernidad económica, cultural y olímpica, nos maravilla aún el recuerdo de Fermín Cacho y otros dioses del estadio y nos persiguen las 22 medallas logradas (13 oros, siete platas, dos bronces), nunca igualadas ni superadas. Pero de París no pasa, coinciden los expertos. España un equipo muy amplio y también muy variado, con protagonismo en los deportes nucleares de los Juegos, atletismo y natación, y también en una decena de especialidades más.

#### Atletismo

Jordan Díaz, Ana Peleteiro, Moha Attaoui, María Pérez y Álvaro Martín

Lloramos la ausencia de María Vicente, pues estos Juegos habrían sido los suyos, pero la heptatleta catalana se rompió el Aquiles en marzo. Nos solazamos con la explosión romana de 18,18 metros de Jordan Díaz, el mejor saltador de triple del mundo, y el 1m 42,04s de Moha Attaoui en los 800m, el registro de más valor conseguido nunca por un atleta español en la pista según World Athletics. El atletismo español, que acumula 16 medallas en los 29 Juegos anteriores, llega de subidón a la pista

violeta de París. Los cuatro oros mundiales (dos cada uno) de los marchadores María Pérez y Álvaro Martín en Budapest 23 muestran el camino, aunque en París solo se disputen los 20 kilómetros y un relevo mixto, y el regreso espectacular tras la maternidad de Ana Peleteiro, la única atleta española medallista en Tokio y campeona de Europa en Roma hace nada, completa el optimismo de que el deporte rey supere su tope, las cuatro medallas (Cacho, Plaza, Peñalver y García Chico) en 1992.

#### Natación

Hugo González (25 años)

El aire fresco de la Bahía de San Francisco le ha sentado bien a Hugo González. El chico que sufría para adaptarse al régimen castrense de la federación española de natación se expandió cuando se fue a estudiar ingeniería informática a la Universidad de California en Berkeley, y se puso a las órdenes de Dave Durden, un entrenador receptivo. Después de cinco años y varios títulos de la NCAA, la gran promesa se ha consolidado como uno de los nadadores más versátiles del mundo. En París se ha inscrito en los 100 y 200 metros espalda, y en los 200 metros estilos combinados. Se medirá con varios de los mejores. (200m espalda: 1 de agosto. 20:30).

#### Bádminton Caralina Marín (21 a a a

Carolina Marín (31 años)

El juego de raqueta más popular de Asia es una disciplina marginal en el gran escenario de París. "Dentro del pabellón me transformo", advierte Carolina Marín, representante de un país con solo 10.000 licencias frente a gigantes como China, Japón, India, Corea o Indonesia, cada uno con cientos de miles de federados. La española sabe moverse en territorio hostil. Tenía 23 años cuando derrotó

a la india Pusarla Venkata Sindhu en los Juegos de Río convirtiéndose en la primera campeona olímpica nacida fuera de Asia. Después de romperse dos veces la rodilla y perderse los Juegos de 2021, acude a París para recuperar el trono. (5 de agosto, 9.45).

#### Piragüismo

Saúl Craviotto (39 años)

Saúl Craviotto es sinónimo de calidad competitiva. Es el director del kayak de cuatro tripulantes que es el buque insignia de la flotilla española en París. Ganador de cinco medallas olímpicas desde Pekín 2008, este veterano palista catalán representa el auge de un deporte en el que España se ha convertido en referente mundial. La canoa y el kayak en pista y en aguas bravas ofrecen 16 finales, 48 medallas en juego, y los españoles van a por casi todas. Un caso único. (Final K-4 500 metros: 8 de agosto: 13.30)

### Piragüismo en aguas bravas Maialen Chourraut (41 años)

Bronce en Londres 2012, oro en Río 2016 y plata en Tokio 2021, Maialen Chourraut sigue pasando puertas y gestionando remolinos en el canal de aguas bravas. Tiene 41 años, es la más veterana de su modalidad (K-1) y nadie es tan atrevido como para descartarla al podio. En sus quintos Juegos, disfruta del regalo personal de que Pau Echaniz, el hijo de su pareja y entrenador (Xabi), también se haya clasificado. Chourraut, además, participará en kayak cross (bajadas en grupo), nueva disciplina olímpica. La final de slalom, su especialidad, es el domingo 28.

#### Waterpolo Álvaro Granados (25 años)

Disciplina, compañerismo, organización y humildad son requisitos indispensables de todo gran equipo. Pero es imposible ganar nada sin la presencia del elemento inesperado. Álvaro Granados es el más resolutivo de la selección de waterpolo, equipo a batir en París. El atacante fue el goleador de España en la Eurocopa. Su gol a Croacia en la final, un prodigio de coordinación e ingenio







Sobre estas líneas, los piragüistas Craviotto, Arévalo, Cooper y Germade. A la derecha, Carlos Alcaraz y Rafa Nadal en Madrid en 2022. SALVADOR SAS (EFE) / JOSÉ OLIVA (EP)



Ana Peleteiro y Jordan Díaz, en los Europeos de atletismo, en Roma. M. HANGST

/ D. RAMOS (GETTY)

el toque de creatividad que hace de España un equipo impredecible. (Final: 11 de agosto, 14.00).

improvisador, puso

## Fútbol Selección masculina y femenina

El fútbol es candidato claro a un doblete. La masculina (es la sub-23 más tres sénior) tiene una ruta sin grandes peligros hasta unas hipotéticas semifinales, donde podría cruzarse con Francia o Argentina. Debuta el 24 ante Uzbekistán y la final la disputaría el 9 de agosto (el bronce, un día antes). A la femenina (ellas sí son la absoluta), campeona del mundo, se le espera en la lucha por el oro en su primera participación. Arranca el jueves 25 contra Japón en un grupo donde está Brasil. La final, el sábado 10 (el bronce, un día antes).

#### Judo

Fran Garrigós y Niko Sherazadishvili (29 y 28 años)

El judo español no se cuelga un metal desde Sídney 2000 y todas las previsiones apuntan a que acabará la sequía. Fran Garrigós (-60 kilos) abre la pelea el sábado 27 y los expertos lo señalan como gran aspirante. Superada la decepción de Tokio (cayó en primera ronda), fue campeón del mundo en 2023 y de Europa en 2024. El último día (1 de agosto) es el turno de Niko Sherazadishvili (-100), otro que salió magullado de Japón y que vuelve a intentarlo como uno de los referentes españoles. En 2023 superó una rotura de cruzado.

#### Taekwondo

Adriana Cerezo y Adrián Vicente (20 y 25 años)

El taekwondo es uno de los caladeros habituales de medallas para España en los últimos Juegos y esta vez concentra sus mejores opciones (Adriana Cerezo y Adrián Vicente) el mismo día (miércoles 7 de agosto). Ella (-47 kilos), plata en Tokio, quiere el oro, lo dice abiertamente y durante este ciclo olímpico ha confirmado que se encuentra en disposición de lograrlo. Él (-58), bronce mundial en 2023 y europeo en 2024, apunta también a lo más alto después del aprendizaje que supuso Tokio, donde cayó en cuartos.

#### Baloncesto

Rudy Fernández (39 años)

El baloncesto español en los Juegos tiene un nombre: Rudy Fernández. El alero se convertirá a los 39 años en el único baloncestista de la historia en competir en seis citas olímpicas, honor que compartirá en París con la estadounidense Diana Taurasi. Rudy se retirará tras los Juegos como el único jugador que posee los seis oros del baloncesto español, cuatro europeos y dos mundiales, y como el último gran eslabón con la mejor generación que se recuerda. (27 julio a 11 agosto).

#### Escalada

Alberto Ginés (21 años)

En los Juegos de Tokio era un desconocido que se colgó el primer oro de la escalada, una disciplina que se estrenaba en el escenario olímpico. Hoy, Alberto Ginés conoce las reglas del juego, ha aprendido a manejar la presión y llega en su mejor momento tras clasificarse a través de un reciente preolímpico. El cacereño competirá en las modalidades de bloque y dificultad en busca de repetir la hazaña de hace tres veranos. (Final el 9 agosto, 12.35).

#### Golf

Jon Rahm (29 años)

Jon Rahm tiene una espina clavada con los Juegos. El golfista vasco se perdió a última hora la

cita de Tokio al dar positivo por covid, y ahora llega a París con una doble reivindicación: la de olvidar aquella decepcionante ausencia y la de recuperar su mejor juego y optar a una medalla tras una sequía que se prolonga desde el Masters de 2023. Entre medias, su polémico fichaje por LIV, la Liga saudí de golf. En París le acompañará en el equipo español David Puig, mientras que Carlota Ciganda y Azahara Muñoz serán la representación femenina. (Golf masculino del 1 al 4 agosto, y femenino del 7 al 10).

#### Vela

Jordi Xammar, Nora Brugman, Diego Botín, Florian Trittel, Támara Echegoyen

La vela es la disciplina olímpica que más medallas, 21, y más oros, 13, ha aportado al medallero español. En París, también se puja por lo máximo. Muchas miradas apuntan a Jordi Xammar y Nora Brugman, campeones del mundo de 470, y que competirán en esta disciplina que se estrena como mixta. Las apuestas también señalan a Diego Botín y Florian Trittel, bronces mundialistas en 49er. Támara Echegoyen, de 49er FX, será la abandera española.

#### Tenis

Rafael Nadal y Carlos Alcaraz (38 y 21 años)

Pocos alicientes más atractivos que el de ver pelotear a Rafael Nadal y Carlos Alcaraz, la leyenda y el joven al que apuntan todos los ojos. Viene el murciano de ganar Roland Garros y Wimbledon, distinguido como la nueva punta de lanza y convencido de brillar en su primera aventura olímpica, que a su vez será la última del veterano. Tras los oros de Pekín (2008) y Río (2016), este segundo junto a Marc López, el mallorquín irrumpirá en su pista fetiche con toda su aura y tras un efectivo rodaje en Bastad. Una doble baza de lujo para el individual y el dobles. (27 julio a 4 de agosto).

Con información de Carlos Arribas, Diego Torres, Alejandro Ciriza, Lorenzo Calonge y Juan Morenilla. 36 DEPORTES EL PAÍS, LUNES 22 DE JULIO DE 2024

### Que comience la guerra

#### **Análisis**

PACO CERDÀ

Juguemos a las mentiras.

Diez mil atletas jurarán este viernes participar en los Juegos Olímpicos por el honor de sus equipos y para hacer del mundo un lugar mejor. Eso dirán. Hace un siglo juraban por el honor de su patria y por la gloria del deporte. Patria y gloria: palabras peligrosas que convenía descafeinar. Verdún, Stalingrado, Pearl Harbor, Saigón.

Sigamos con las mentiras.

Este viernes alguien recordará el origen del antiguo olimpismo: esa tregua de paz que cada cuatro años se daban los pueblos helenos para deponer las armas, dejarse de matar durante un tiempo y encaminar a sus mejores atletas desde tierras lejanas hasta la ciudad de Olimpia. Allí, junto al santuario dedicado a Zeus, los enemigos en el campo de guerra pasaban entonces a enfrentarse en las carreras, las cuádrigas, el pentatlón, el salto o el lanzamiento de disco y jabalina.

Había amor a la patria, claro: todo el mundo se maravillaba de ver cómo la polis calabresa de Crotona era capaz de exportar a tantos campeones de la prueba reina, el stadion, una recta de 192 metros que equivalían a

#### El marco de los JJOO engendra ideología, aunque disimulen antes de los himnos

#### Diez mil atletas jurarán por un mundo mejor, pero es mentira

600 pies de Hércules. De Crotona eran los corredores Glaukias, Lykinos, Hippostratos, Diognetos, Ischomachos, Tisikrates y Astylos, que ganaron doce veces la prueba en apenas un siglo.

Había fascinación por la gloria, por supuesto: todo el mundo admiraba a Milón de Crotona, un superatleta casado con la hija de Pitágoras y que logró ganar cinco títulos olímpicos consecutivos en lucha libre. Milón venció desde que tenía 25 años hasta cumplir 41. Ya con 45 lo volvió a intentar. Quería una victoria más. Quién se niega a otra dosis cuando la droga es el laurel, la veneración. Eran escasas las probabilidades de ganar. Pero el deporte no es matemática; es mucho mejor: permite la contradicción, la regla más lógica en el reino del sueño, la libertad y

la evasión. Fue así como el yerno de Pitágoras, el gran Milón de Crotona, cayó derrotado contra un paisano y nunca más volvió a ganar en Olimpia. Mejor así. Un gran final. Borges escribió: La derrota tiene una dignidad que la ruidosa victoria no merece.

Juguemos, ahora, a las verdades.

Diez mil atletas lucharán en París. Aunque no lo digan, la patria y la gloria estarán ahí: pulsiones atávicas succionadas y canalizadas por el deporte. Hubo un tiempo -era otro mundoen que se intentó algo distinto. Algo menos capitalista y burgués. Algo rojo y revolucionario. La Olimpiada obrera de Frankfurt de 1925. Las Spartakiadas internacionales del 28 y el 31 en Moscú y Berlín. La Olimpiada Popular que Barcelona había de vivir en el funesto julio del 36. Aquel mundo no cuajó. Venció otro: Viva el mal, viva el capital. Y los Juegos Olímpicos fueron engordando a base de patria, de gloria y de ese líquido amniótico dulzón que tan bien los protege de la razón y que, a la vez, sustenta su sinrazón. Es la épica.

La épica como ideología. Así se titula un capítulo de *El silencio de la guerra*, un ensayo escrito por Antonio Monegal, un sabio de Barcelona doctorado en Harvard. Dice en su libro algo fundamental para entender lo que veremos estos días desde el sofá.

Dice que la tradición épica, con la que Homero cantó en la *Ilíada* la guerra de Troya, ha modelado nuestra manera de concebir la guerra y que, además, ha aportado un componente ideológico decisivo para la construcción de nuestro imaginario cultural sobre la guerra.

Hay que morir para ser cantado.

Más preciso: Hay que jugarse la vida para salvarse del olvido. Para que pervivan nombres y hazañas.

Más poético: Hay que morir para no morir.

Por eso no es neutro cantar la guerra de forma épica. Es ideológicamente tendencioso. Enardece a futuros guerreros. Motiva nuevas guerras. Perpetúa qué es aquello que se honra: el heroísmo, el sacrificio, la romantización de la muerte. Dulce et decorum est pro patria morir, escribió Shakespeare.

El marco épico engendra ideología: en las trincheras del Somme y en el Stade de France. Y aquí el marco es ganar o perder. El marco es la competitividad extrema. El marco es la patria. El marco es la gloria individual. Por mucho que disimulen antes de tocar los himnos. Por más que hablen de un mundo inclusivo y mejor antes de repartir medallas.

Que comience la guerra. Nos morimos de ganas.



Xander Schauffele, con el trofeo de ganador del Open Británico. KEVIN C. COX (GETTY)

#### Open Británico

# Estados Unidos conquista los cuatro grandes del año

Xander Schauffele se impone en Royal Troon y Jon Rahm escala hasta la séptima posición

JUAN MORENILLA

Estados Unidos domina los grandes con puño de hierro. Cuarta parada del calendario este curso y cuarta victoria de un golfista estadounidense en el Grand Slam. Xander Schauffele se impuso ayer en el Open Británico después de ganar él mismo esta temporada el Campeonato de la PGA y de los triunfos de Scottie Scheffler en el Masters y de Bryson DeChambeau en el US Open. Cuatro de cuatro, un registro inédito desde 1982, cuando Craig Stadler se vistió de verde en Augusta, Raymond Floyd se apuntó el PGA y Tom Watson se marcó un doblete en British y US Open.

En la tierra escocesa de Royal Troon, Schauffele voló en la última jornada con seis bajo par en el día para un global de -9, dos golpes de ventaja sobre el inglés Justin Rose y el también estadounidense Billy Horschel, y tres sobre el sudafricano Thriston Lawrence. Jon Rahm remó hasta ser séptimo con -1, como el número uno mundial, Scottie Scheffler. Solo nueve jugadores bajaron del par del campo en la clasificación final.

Inglaterra volvió a quedarse con la miel en los labios por la opción que se fabricó Justin Rose, el héroe local, pero sigue sin ca-

tar el grande de su casa desde que Nick Faldo se coronara en 1992. La hegemonía es de Estados Unidos, que conquistó tres grandes de cuatro en 2017 y 2023, cuando Sergio García y Rahm, respectivamente, atraparon el Masters y evitaron el pleno. También en 2020, aunque entonces se suspendió el British por la pandemia. Para encontrar un año sin ninguna victoria norteamericana en los cuatro grandes hay que rebobinar a 1994 (Masters de Olazabal, Open y PGA de Nick Price y US Open de Ernie Els).

El viento y la lluvia dieron una tregua y los golfistas cambiaron el manual de supervivencia por el catálogo de sus mejores golpes. Una gran batalla por la Jarra de Clarete se desató en Royal Troon y el fuego lo avivó Rahm con un inicio demoledor, tres birdies como tres soles en los tres primeros hoyos, un cuarto dentro de los nueve de entrada y varias opciones más repartidas por el camino. El arreón recordó al mejor Jon Rahm, aquel tipo capaz de entrar en trance y convertirse

El pleno estadounidense en el Grand Slam no se daba desde 1982

El vasco firmó un inicio brillante con tres 'birdies' en los tres primeros hoyos en el jugador a batir en el campo, una versión desdibujada desde su millonario fichaje por la Liga saudí. Esta vez sí entraban los
putts y el vasco llegó a situarse a
solo dos golpes del líder. Debajo
del golfista terrenal de los últimos
meses, notable pero no sobresaliente, asomaba el gran competidor que siempre ha sido, el cazador que espera volver a ser en los
Juegos de París.

El acelerón acabó en el hoyo 11, un bogey después de una buena recuperación al meterse en problemas en la calle. Ahí se congeló su ataque a la cumbre porque por delante también los hombres de cabeza iban descontando golpes a la tarjeta. Rahm salvó el par en el 18 con un bingo de media distancia para un total de 68 golpes en el día, su mejor actuación en la semana y el lazo a su mejor grande esta temporada, séptimo después de terminar 45º en el Masters que defendía, no pasar el corte en el PGA y no jugar el US Open por lesión. Aunque con un lunar en su papel en Escocia. "No dejo de pensar que no he hecho ni un birdie en los pares cinco en toda la semana. Ahí es donde creo que podía haber estado el torneo para mí", expresó Rahm.

El camino por el Grand Slam no ha sido el más cómodo en comparación con otros ejercicios, pero el vasco lo cierra con buena nota y buenas sensaciones. Y París en el horizonte después de jugar antes una cita de la Liga saudí en el Reino Unido.

Jorge Campillo terminó +8 y el amateur Luis Masaveu, +18.



Nadal sirve durante el partido contra Borges en Bastad (Suecia). BJOERN LARSSON (AP/LAPRESSE)

# A Nadal le acompaña el físico, pero no el juego

El español cede sin discusión ante Borges en la final sueca y llegará a París entre dudas

#### ALEJANDRO CIRIZA

Nuno Borges, otro de esos tantos meritorios a los que rara vez apunta el foco y que se pierden en la nebulosa del pelotón, hinca las rodillas en el centro de la pista de Bastad y se lleva las manos a la cara, hasta cierto punto incrédulo. A sus 27 años y como 51º del mundo, acaba de hacerlo: es el primer título de su carrera y en su primera final; lo consigue, además, frente

a un tal Rafael Nadal y sobre tierra batida. Así que más que lógica la emoción: 6-3 y 6-2, en 1h 26m. "Estoy en una nube...", expresa el portugués, al que le cuesta seguir el protocolo por la inexperiencia. Todo lo contrario que a su rival, quien lleva toda una vida levantando trofeos y que esta vez se ha quedado sin premio. Demasiada tralla a lo largo de una semana. Era el cuarto partido en otros tantos días y al español -38 años, 20 desde que alzase por primera vez el metal en la élite- le ha resultado imposible contrarrestar ni seguir el ritmo.

Sin épica ni remontada esta vez, Nadal se queda sin trofeo y se marcha entre serias dudas de Suecia, marco de una doble lectura. Entra algo de luz, bienvenida sea la respuesta del físico. Sin embargo, lo sucedido en términos técnicos, tácticos e incluso mentales exige de análisis y él hace autocrítica. El poso no es nada bueno.

Llegó Nadal a Bastad con la firme idea de materializar la puesta a punto que emprendió un mes y medio antes en Manacor, de ahí la renuncia a la hierba y Wimbledon. Es decir, al rodaje y las sensaciones adquiridas en el trabajo diario quería añadir un ensayo real, indispensable para abordar con unas garantías mínimas la cita olímpica que se avecina en París. Y ahí queda este sinuoso trazado de dos caras sobre la arena nórdica, resuelto con cinco partidos en las piernas, casi 14 horas sobre

## "Debo mejorar, no hay excusas"

A menos de una semana del inicio de la competición olímpica, Nadal no termina de verlo claro y se impone una reacción. "Tengo mucha experiencia y sabía que las cosas no iban a ser fáciles, pero hoy [por ayer] he jugado muy mal y estoy triste; veo difícil jugar peor de lo que lo he hecho. Es importante que mi cuerpo haya aguantado la exigencia de la semana, pero me he quedado física y mentalmente sin energía", apuntó tras la final.

"En todo momento he intentado encontrar soluciones, pero el nivel ha estado muy lejos del que debería haber mostrado. Llegué aguí con muy buenas sensaciones por lo que hacía en los entrenamientos previos, pero he sido incapaz de mostrarlo en los partidos. No puedo decir que estoy satisfecho porque el nivel de tenis ha estado muy lejos del que venía ofreciendo en los entrenamientos. Tengo que averiguar por qué e intentar solucionarlo. Me llevo de aquí el mensaje de que debo jugar mucho mejor para ser competitivo. No hay excusas", se afea.

Hoy, tanto él como
Alcaraz —17 años de
diferencia entre uno y
otro— aterrizarán en las
instalaciones de Roland
Garros para empezar a
preparar la prueba olímpica.
El murciano se ejercitará por
la mañana y el balear lo hará
por la tarde. Junto a ellos
estarán Carreño, Granollers,
Munar y Pedro Martínez; en
el cuadro femenino figurarán
Sara Sorribes y Bucsa.

la pista —el doble que Borges— y demasiados vaivenes para el ánimo de quien se enfrenta a un desafío superior, porque lo de hoy no va tanto de resultados como de subirse otra vez a un tren en marcha y que circula a toda velocidad. Aquí nadie espera nadie y, entre ausencia v ausencia del mallorquín, el circuito ha ido cambiando de dinámicas y de fisonomía, configurando una nueva jerarquía y acorralando a la vieja guardia. Lo comprobó Novak Djokovic en Wimbledon y se expone un Nadal que todavía no se da por vencido y que desea reengancharse.

No será nada fácil. Sigue estando el tenista de hoy muy lejos del verdadero Nadal, del competidor universalmente conocido. A un mundo. Solo así se entiende que pueda disparar la cifra de errores en un duelo a tres sets —cometió 42 ante Mariano Navone, en los cuartos—, esas lagunas mentales tan inusuales —pérdidas recurrentes del servicio— y toda esa oscilación durante los partidos. A remolque en los tres últimos, tam-

bién en este ante Borges en el que no existe el debate y resuelto en línea recta por el portugués, el jugador ciclotímico que ha desfilado por Suecia no deja de ser un mero esbozo del campeón, quien, sin embargo, encuentra algunos indicios vitamínicos en el recorrido de estos días; ninguno como la respuesta de su físico. Desde esa óptica, a valorar la continuidad.

Sin embargo, no pocas dudas y diversas lagunas a las puertas de los Juegos. Impensable en otra época, por ejemplo, las cuatro horas y todos los vértigos acumulados frente a Navone, inspirado el argentino pero sin filo, o el suspense que predominó contra Duje Ajdukovic, 130º del mundo y, en circunstancias normales, un mero figurante. Sorteó toda esa marejada, cuestión de grandeza, pero en muchos instantes transmitió la impresión de competir un punto por debajo. Y para cerrar, un episodio sin discusión alguna contra Borges; profesional voluntarioso, poco más en realidad.

#### Posición y tiro

No cedía una sobre arcilla desde 2015; entonces, el escocés Andy Murray le superó en la Caja Mágica de Madrid. En cualquier caso, no ha dudado Nadal, consciente de su realidad actual, en bajar al barro e inscribirse en un torneo de perfil bajo como el de Bastad -250, la categoría más baja en el circuito de la ATP— como la lanzadera hacia un horizonte goloso. Una decisión inteligente antes del abordaje a París, adonde llegará entre dos aguas. Sabe exactamente dónde y cómo está, pero ahora debe corregir a la carrera los déficits. Ha hecho lo que podía con lo que tenía, poco o nada que reprocharse. Sin embargo, para ser verdaderamente competitivo necesita un salto de nivel considerable. Fallan con frecuencia la posición y la elección del tiro, y en París, al igual que en Bastad, no dispondrá de margen para coger aliento de un día a otro. Al mismo tiempo, ha comprobado una vez más que su instinto sigue intacto y que continúa siendo capaz de revertir situaciones peliagudas.

"Ha sido una semana con momentos buenos y otros no tanto. Hoy no he jugado mi mejor tenis, pero todo el reconocimiento para Nuno", le dedica previamente al ganador. "Ojalá sigas mucho tiempo porque eres una gran inspiración", le corresponde Borges, quien nunca ha logrado romper la barrera del top-40. Vuelve ahora Nadal a figurar entre los 200 mejores -ascensión de 100 puestos, del 261º al 161º - y cierra agotado un periplo que le ha exigido de ocho horas y ocho sets sobre la pista en las tres últimas intervenciones. Cinco roturas ha encajado contra el portugués, 19 en unos días de peligrosas idas y venidas durante la mayor parte del tiempo, demasiado descontrol. En todo caso, apunta ya hacia París, donde se reunirá con Carlos Alcaraz en la guarida que tan bien conoce, la de Roland Garros. Pero antes, un profundo análisis.

38 DEPORTES EL PAÍS, LUNES 22 DE JULIO DE 2024

#### Tour de Francia

# Tadej Pogacar es Caníbal II, nuevo tirano del ciclismo

Con su tercera victoria, el esloveno, de 25 años, lleva a la 'grande boucle' a una nueva dimensión

#### CARLOS ARRIBAS Niza

La contrarreloj refleja el podio. La voluntad de desafiarse. El dominio absoluto de Tadej Pogacar, que gana su tercer Tour a lo grande, a 45,7 de media después de subir, como si fuera el rally de Montecarlo, derrapando en las curvas, Turbie y col d'Eze. Segundo, como en la general, como todo el Tour, Jonas Vingegaard. Tercero, el futuro, Remco Evenepoel. Los dos, un minuto después en la contrarreloj. A 6m 17s y a 9m 18s, respectivamente, en la general. Es el triunfo aplastante de Caníbal II.

Fueron un inicio de excepción por la pandemia y un final extraordinario, por los Juegos. Dos hechos que, con el paso del tiempo, han obrado valor premonitorio. Y nadie olvida que el topónimo Niza nace en Nikaïa, la ninfa de la victoria que los griegos llamaron Nike y los romanos latinizaron en Nicea. Cuando solo la profecías del horror se cumplen, la alegoría de Tadej Pogacar regocija los corazones. En un giro de vida, 360 grados completos, que nadie podía haber previsto ni escrito, el ciclista esloveno, que aún no ha cumplido los 26 años, ha subido al podio de la victoria de su tercer Tour en el mismo lugar en el que comenzó el primero de los que ganó, el de 2020, cuando la pandemia, la plaza de Massena, junto al paseo de los Ingleses de Niza. Como si hubiera recorrido Francia, v el ciclismo mundial, los últimos cinco años como el jinete con la cabeza al revés del cuadro de Marc Chagall en el museo que ilumina una de las colinas de Niza, y sus vidrieras, cabalgando hacia el futuro mirando siempre el inicio de todo, y el cielo.

"El primer Tour fue una sor-

#### El dato

19

días de amarillo, todos, salvo tras la primera y tercera etapa, ha pasado Pogacar. Con su tercer Tour iguala a Thijs, Bobet y LeMond en la historia, y se coloca a una victoria de Froome, y a dos de Anquetil, Merckx, Hinault e Indurain, los cuatro con cinco Tours.

| 21° ETAPA |      |
|-----------|------|
| MÓNACO    | 33,7 |
| → NT7Δ    | KM   |

#### Ftana

| Et | ара                           |          |
|----|-------------------------------|----------|
| 1. | Tadej Pogacar (Esl/UAE)       | 45m 24s  |
| 2. | Jonas Vingegaard (Din/Visma)  | a 1m 3s  |
| 3. | Remco Evenepoel (Bél/Soudal)  | a 1m 14s |
| 4. | Matteo Jorgenson (EEUU/Visma) | a 2m 8s  |
| 7  | Mikel Landa (Soudal)          | - 2- A1- |

|    | , ,                          |             |  |  |  |  |
|----|------------------------------|-------------|--|--|--|--|
| Ge | General                      |             |  |  |  |  |
| 1. | Tadej Pogacar (Esl/UAE)      | 83h 38m 56s |  |  |  |  |
| 2. | Jonas Vingegaard (Din/Visma) | a 6m 17s    |  |  |  |  |
| 3. | Remco Evenepoel (Bél/Soudal) | a 9m 18s    |  |  |  |  |
| 4. | João Almeida (Por/UAE)       | a 19m 3s    |  |  |  |  |
| 5. | Mikel Landa (Soudal)         | a 20m 6s    |  |  |  |  |

presa para todos, y también para mí, ni yo me lo esperaba. Me conformaba con ser segundo y ganar la última contrarreloj, pero superé a Roglic", recuerda Pogacar. "El segundo, en 2021, lo resolví pronto, con una larga escapada en los Alpes un día de mucha lluvia y frío que aún recuerdo como uno de los mejores días sobre la bicicleta, full gas todo el día. Saqué mucho tiempo a todos. Fue un Tour tranquilo". Aunque Vingegaard terminó segundo, no hubo duelo. Los grandes pulsos fueron los de 2022 y los de 2023, los

que Pogacar perdió. "En 2022 tuve un mal día. Me equivoqué tantas veces siguiendo a Primoz y a Jonas en el Galibier que al final exploté. Y eso fue todo, un mal día. Luego, el año pasado llegó el accidente en la Lieja. No salí con la bici hasta el 25 o 26 de mayo. Así que faltaba más o menos un mes para el Tour y pedaleaba con un brazalete en la muñeca. Y aún lo llevaba puesto la primera semana del Tour mientras dormía porque no quería rodar sobre la mano y rompérmela otra vez. Así que esto fue el año pasado un gran problema. No estaba preparado físicamente tras la caída y tampoco mentalmente para el Tour del año

El penúltimo domingo de julio, Niza es París. El mismo calor, más humedad. La misma cantidad de gente y los clochards durmiendo en los bancos sudorosos, pero en menos espacio. No hay Champs Elysées, pero hay Promenade des Anglais. Y por las calles pasean africanos de Asmara exiliados, orgullosos de ser eritreos, y llevan camisetas negras que dicen 'Bini', por Biniam Girmay, que aprendió a montar en las bicicletas viejas que los italianos abandonaron cuando perdieron las guerras y es el maillot verde del Tour de Francia, que, por primera vez en su historia rinde homenaje con un pase extraordinario por el podio a su farolillo rojo, Mark Cavendish, capaz de terminar el Tour a los 39 años, aun el último, después de haber ganado su 35º etapa, una más que Eddy Merckx, más que ninguno en la historia.

Con la victoria en la contrarreloj, Pogacar consigue su sexta victoria de etapa en el Tour del 24, la
17º en sus cinco Tours. Los números invitan claro a proclamarle Caníbal II y a compararle con Caníbal
I, Merckx, el belga cuyos pasos pisa. Como el belga del 70, que ganó
Giro y Tour y cantidad de etapas y
tan superior, entre las dos carreras, Pogacar ha ganado 12 etapas
y ha estado 39 de los 42 días con
el maillot de líder (20 de rosa, 19
de amarillo) para desazón de los

ciclistas y cierta languidez de los aficionados, que aman los duelos y la rivalidad, que en este Tour duró dos días. Merckx ganó su tercer Tour, el de 1971, el de la caída de Ocaña, recién cumplidos los 26, y su alma de campeón se apagó a los 29. nada más ganar en 1974, su mejor temporada, el quinto Tour tras el quinto Giro. Cuando se habla de ello, la gente de Pogacar prefiere no pensar. Ni tampoco el esloveno, que no mira los récords, sino su propio afán y no sabe si seguirá corriendo a los 28, a los 29 o a los 30. "Mientras me siga divirtiendo en la

bici seguiré corriendo", promete. "Tengo más experiencia. No cometo demasiados errores. No estoy, no sé, a veces si estás ansioso en la carrera, es supermalo. Y este año nunca estuve estresado. Siempre tuve el control de mi propia mente. Y tuve el control cuando va me puse en cabeza en el Galibier, el cuarto día. Así que esto fue, para mí, un gran momento de motivación. Tenía confianza en mi cabeza. Y sí, la última semana he corrido sin presión. Miraremos los números después. Pero sí, seguro que este uno de los mejores yo".

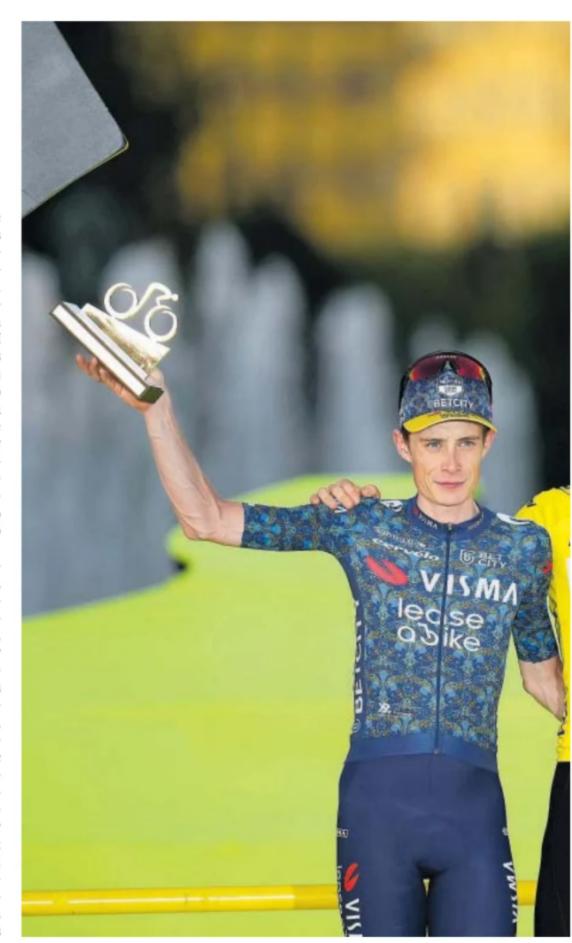

## Los españoles, peleones sin premio

C. A. Niza

El ciclismo español termina la grande boucle sin triunfo de etapa, con dos premios al más combativo, con el desistimiento de Enric Mas en la lucha por la general y con Mikel Landa, quinto, como mejor clasificado.

A Raúl García Pierna, tan páli-

do de piel, le avisaron los del Arkea de que se preparara, que iba a debutar en el Tour, una semana antes del comienzo de la carrera, y un día antes de terminar, Yvon Ledanois, su director, declara entusiasmado: "Ya me gustaría tener 30 *raúles* en mi equipo". "Está terminando muy fuerte", añade el responsable del Arkea. "Le he dicho que el sábado se lo tome con calma, que guarde fuerzas, y que el domingo vaya a tope en la contrarreloj, que puede quedar entre los 15 primeros". Una ley no escrita exige que un corredor no podrá llamarse ciclista hasta que no llegue a los Campos Elíseos, y aunque este año, por mor de los Juegos Olímpicos de París, el Tour no acabe en la capital por primera vez en sus 111 años, y haya que

adaptar la norma, García Pierna, de 23 años, será uno de los tres españoles que reciba el carnet de ciclista el domingo en el paseo de los Ingleses de Niza. Y el hijo del histórico escalador del Festina Félix García Casas no estará menos feliz que Javier Romo, el toledano de Villafranca de los Caballeros que tanto ha lucido sus anchos hombros de triatleta en fugas y ata-

ques, y Oier Lazkano, el vitoriano que ha deslumbrado con su fuerza y su deseo. El cuarto debutante, Juan Ayuso, aquel en el que todas la complacencias se han depositado, debió abandonar por la covid antes de los Pirineos después de un comienzo atómico en el Galibier guiando el primer ataque de su jefe Tadej Pogacar y un amago de polémica y celos con su compañero portugués João Almeida, cuarto final en la clasificación.

Son el futuro de un ciclismo español, que en el Tour del 24 se ha manifestado entre la pelea y el deEL PAÍS, LUNES 22 DE JULIO DE 2024 DEPORTES 39

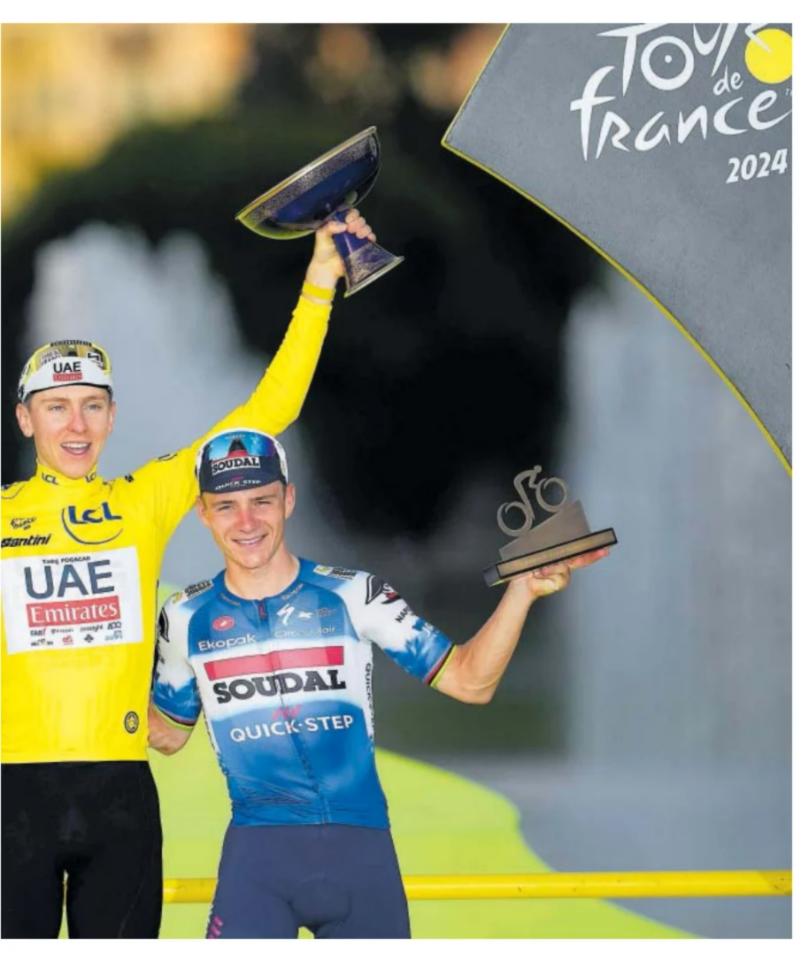

También Pogacar prefiere hablar de Vingegaard y de sí mismo antes que de Merckx. Y, quizás inconscientemente, de la nueva dimensión a la que ha llevado al Tour de Francia, que exige un nuevo ciclista. "Estamos viendo pasar un momento histórico delante de nuestros ojos", dice Enric Mas. "Pogacar hace historia". Ya no se puede hablar de escaladores que contrarrelojean o de contrarrelojistas que escalan. Se habla de ciclistas de potencia y fuerza, y explosividad, que destrozan a los escaladores

seo. Son la radiografía del ciclismo español que se va del Tour del cambio de era sin ningún triunfo de etapa, después de las tres victorias de 2023, Bilbao, Izagirre y Rodríguez.

El más visto con los buenos ha sido Mikel Landa, de 34 años, quinto en la general, quien ha interpretado en el pelotón el papel que mejor le va a sus años de experiencia ejerciendo de hermano mayor y consejero de Remco Evenepoel. Además de tranquilidad de espíritu, el ciclista de Murgia ha encontrado junto a Evene-

y a los rodadores diésel. Vuelan a velocidades inauditas. Recuperan como relojes. Trasiegan kilos de carbohidratos todos los días, y los convierten en gasolina. Es el ciclismo de la energía, que cada año generará nuevos campeones, y Remco Evenepoel, tercero, sigue el camino, compacto, fuerte, resistente. Sin miedo a las alturas. "Pensar en las derrotas que sufrí con Vingegaard me hizo entrenar más fuerte", admite Pogacar. "Y cambié, además, mi preparación con el nuevo entrenador, Javier Sola. No empecé el 13 de noviem-

España se va sin victorias de etapa después de un 2023 con tres triunfos

El más visto con los buenos ha sido Mikel Landa, de 34 años, quinto en la general Tadej Pogacar, de amarillo, junto a Jonas Vingegaard y Remco Evenepoel, en el podio del Tour. DANIEL COLE (AP)

bre con una salida larga. Hice cosas diferentes. *Core*, fisioterapia, pequeñas salidas. Así que no estaba tan en forma como otros años en diciembre. Y entonces empecé a coger fuerzas para el Giro, que al final también fue para mí una preparación muy buena para el Tour. Gané el Giro con una mentalidad realmente buena. Todo ha ido como la seda".

poel a su entrenador neerlandés, Koen Pelgrim, que le ha enganchado al carro de la preparación moderna. El más sólido de los esperados, Carlos Rodríguez, debilitado la última semana, ha comprobado que su distancia con los cracks que ocupan el podio no ha disminuido respecto a un 2023 en el que, además, debutante ambicioso, encontró una rendija en el surplace Pogacar-Vingegaard para ganar la gran etapa del Joux Plane. Y el equipo que es el faro, el Movistar, se mueve también en terrenos complicados en el WorldTour.

GP Hungría de Fórmula 1

# Piastri se estrena y doblete de McLaren

El australiano vence en Budapest ante Norris, con el que tuvo un altercado zanjado desde el garaje de la escudería

ORIOL PUIGDEMONT

Hubo un tiempo, hace una década, en el que McLaren era el equipo al que ir para quien peleara por el Mundial de Fórmula 1. Lo intuyó Fernando Alonso tras ganar su primer título, con Renault (2005), por más que su aventura con la tropa de Woking terminara casi a tiros y con el español huyendo a Renault, en 2008, justo el año en que Lewis Hamilton se encasquetó la última corona que figura en las vitrinas del Technology. Desde entonces, la estructura británica ha pasado por una montaña rusa que la llevó al borde de la quiebra, obligando a la compañía a vender su majestuosa sede, un vía crucis del que ya ha salido. Y lo ha hecho con una solera prodigiosa que marca el camino a seguir. Sin el músculo de Red Bull, Ferrari o Mercedes, McLaren ha sacado petróleo de lo que tiene, comenzando por Lando Norris y Oscar Piastri, la pareja más joven y una de las más explosivas de la parrilla.

Con el aseado método de Zak Brown para cuadrar los números y la experiencia y el saber hacer de Andrea Stella, los técnicos han dado con la receta para revitalizar un bólido papaya que hace un año estaba en ninguna parte, y que ahora es la referencia, incluso por delante del todopoderoso Red Bull y de Max Verstappen, que comenzó el curso conduciendo con una mano y que ahora no le alcanza con las dos para medirse con los dos MCL38. En Hungría, McLaren fue tan superior que hasta se permitió el lujo de hacerse el lío a sí mismo, con una estrambótica estrategia en el orden de la segunda parada en los talleres, que provocó un conato de guerra civil entre Piastri y Norris.

A falta de 25 vueltas para la bandera de cuadros y con el australiano cómodamente al frente del pelotón, desde el muro se reclamó la presencia del británico, que circulaba dos segundos por detrás de él, para protegerle supuestamente de un ataque de Verstappen que nunca llegó a producirse. Eso llevó a Norris al liderato y a su equipo a sugerirle, primero; recomendarle, después y ordenarle, en última instancia, que volviera dejar a pasar a su compañero. A pesar

de la insistencia de los mensajes por radio y del llamativo estira y afloja, el cambio de posiciones no se materializó hasta la penúltima vuelta, en la recta principal y de forma muy evidente. Piastri estrenó así su casillero de victorias, mientras que Norris puso el cerrojo al primer doblete de McLaren en tres años, el segundo en 14 años. Este triunfo, por lo demás, convierte a Piastri en el séptimo piloto distinto que es capaz de imponerse en lo que llevamos de temporada -13 grandes premios—, una prueba del cambio de color del campeo-

Lewis Hamilton cerró el podio, mientras que Verstappen concluyó el quinto, en una de las jornadas más nefastas que se le recuerdan. Carlos Sainz finalizó quinto y Fernando Alonso undécimo.

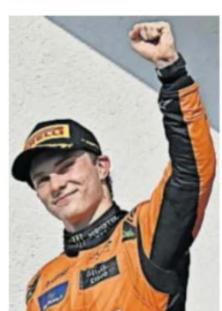

Piastri, ayer. AP/LAPRESSE

| sificación Car | rera                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                |                             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Piloto         | Escudería                                                                                                                                                 | Tiempo                                                                                                                                                                                                                         | Puntos                      |
| 0. Piastri     | McLaren                                                                                                                                                   | 1:38:01.989                                                                                                                                                                                                                    | 25                          |
| L. Norris      | McLaren                                                                                                                                                   | +2.141s                                                                                                                                                                                                                        | 18                          |
| L. Hamilton    | Merc.                                                                                                                                                     | +14.880s                                                                                                                                                                                                                       | 15                          |
| C. Leclerc     | Ferrari                                                                                                                                                   | +19.686s                                                                                                                                                                                                                       | 12                          |
| M. Verstappen  | R. Bull                                                                                                                                                   | +21.349s                                                                                                                                                                                                                       | 10                          |
| C. Sainz       | Ferrari                                                                                                                                                   | +23.73s                                                                                                                                                                                                                        | 8                           |
| S. Pérez       | R. Bull                                                                                                                                                   | +39.792s                                                                                                                                                                                                                       | 6                           |
| G. Russell     | Merc.                                                                                                                                                     | +42.368s                                                                                                                                                                                                                       | 5                           |
| Y. Tsunoda     | RB                                                                                                                                                        | +77.259s                                                                                                                                                                                                                       | 2                           |
| L. Stroll      | A. Martin                                                                                                                                                 | +77.976s                                                                                                                                                                                                                       | 1                           |
| sificación Mu  | indial de pi                                                                                                                                              | ilotos                                                                                                                                                                                                                         |                             |
| Piloto         | Escudería                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                | Puntos                      |
|                |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                |                             |
|                | Hungría sificación Car Piloto  O. Piastri L. Norris L. Hamilton C. Leclerc M. Verstappen C. Sainz S. Pérez G. Russell Y. Tsunoda L. Stroll ssificación Mu | Piloto Escudería  O. Piastri McLaren L. Norris McLaren L. Hamilton Merc. C. Leclerc Ferrari M. Verstappen R. Bull C. Sainz Ferrari S. Pérez R. Bull G. Russell Merc. Y. Tsunoda RB L. Stroll A. Martin sificación Mundial de p | Plioto   Escuderia   Tiempo |

|    | Piloto        | Escudería | Puntos |
|----|---------------|-----------|--------|
| 1  | M. Verstappen | R. Bull   | 265    |
| 2  | L. Norris     | McLaren   | 189    |
| 3  | C. Leclerc    | Ferrari   | 162    |
| 4  | C. Sainz      | Ferrari   | 154    |
| 5  | 0. Piastri    | McLaren   | 149    |
| 6  | L. Hamilton   | Merc.     | 125    |
| 7  | S. Pérez      | R. Bull   | 124    |
| 8  | G. Russell    | Merc.     | 116    |
| 9  | F. Alonso     | A. Martin | 45     |
| 10 | L. Stroll     | A. Martin | 24     |

|    | Escudería       | Puntos |
|----|-----------------|--------|
| 1  | Red Bull        | 389    |
| 2  | McLaren         | 338    |
| 3  | Ferrari         | 322    |
| 4  | Mercedes Amg F1 | 241    |
| 5  | Aston Martin    | 69     |
| 6  | RB              | 33     |
| 7  | Haas F1 Team    | 27     |
| 8  | Alpine F1 Team  | 9      |
| 9  | Williams        | 4      |
| 10 | Kick Sauber     | 0      |

40 DEPORTES EL PAÍS, LUNES 22 DE JULIO DE 2024

## Laprórroga



Pedro Sánchez saluda a Dani Carvajal, la semana pasada en La Moncloa. RICARDO RUBIO (EUROPA PRESS)

RELATOS
DE UNA AMATEUR
LUCÍA TABOADA

### ¿Qué esperamos de un jugador?

la euforia desatada por la selección española tras conseguir la Eurocopa, le ha seguido una especie de sentida decepción por la celebración de los jugadores en Madrid. Ni una mención al racismo, al machismo, al drama de Palestina, a la guerra civil en Yemen, a los desahucios, a la crisis de la vivienda, nada de nada; solo música de cuestionable gusto, Gibraltar español, testosterona y alcohol. Así que para algunos la selección ha pasado en pocos días de vencer al racismo -aunque esto no aparezca en las actas arbitrales de los partidos—, a carecer de cualquier valor cívico y moral.

Pero claro, ni la selección venció al racismo (como si eso fuese siquiera posible), ni Lamine Yamal y Nico Williams se disfrazaron de Martin Luther King durante tres semanas, ni ahora han entrado súbitamente en un terreno amoral ignoto. La selección ganó una Eurocopa e hizo feliz a bastante gente durante unos días. Los que antes odiaban el fútbol, lo seguirán odiando con alegría y motivos renovados. Y los que antes lo disfrutaban, ahí seguirán, ahí seguiremos domingo a domingo consumiendo sus bondades y defectos.

Pero vamos a ver, ¿qué esperamos exactamente de un jugador de fútbol? ¿Esperamos que cambie el mundo como un superhéroe vestido de Gucci? ¿Qué personalidades de Marvel esperamos que encarnen? ¿Y qué esperamos de una selección nacional? ¿Esperamos que haga desaparecer los males de la sociedad?

Supongo que el extenso intercambio de tiempo y dinero que mantenemos con el fútbol nos da a los aficionados el derecho a sentir que podemos reclamar, esperar y exigir todo de él. El fútbol, pensamos (o al menos eso pienso yo) está en deuda con nosotros. Los futbolistas están en deuda con nosotros, evidentemente. Y claro que a (casi) todos nos gustaría que nuestros jugadores aprovechasen su enorme altavoz para hablar de causas sociales o movilizar conciencias. Algunos lo hacen, algunos hasta movilizan votos, la mayoría no. La mayoría se limitan a jugar. Así ha sido siempre y así seguirá siendo salvo que el sistema operativo del fútbol se reconfigure desde cero.

Para que el fútbol tuviese esa cualidad beatífica de cambiar el mundo, necesitaríamos prime-

Para que el fútbol pudiese cambiar el mundo, tendría que cambiar el fútbol

Los jugadores están encontrando su voz en un sistema que los había silenciado ro que cambiase el fútbol. Y si lo primero es imposible, imaginaos lo segundo. El fútbol sigue siendo un espacio donde los jugadores se han expuesto a sanciones por determinados gestos, donde las federaciones tienen más poder que la ONU, donde podría montar una Liga el Conde Drácula y se vería bien que los jugadores se fuesen a ella por sumas millonarias, donde la supuesta neutralidad en cuestiones políticas y religiosas ha llegado a convertirse en neutralidad en cuestiones relativas a derechos humanos -;Oh, Mundial en Qatar!-. Aunque la inacción sea en sí misma una opción profundamente política, pero ese es otro asunto. Y los futbolistas siguen viviendo en burbujas con certezas que normalmente no se corresponden con las nuestras. Creo que por eso tantos exfutbolistas v futbolistas caen en estafas financieras y teorías de la conspiración (que si no se alunizó en la luna, que si el sol no da cáncer, que si la vacuna nos controla) convencidos de que en el mundo rigen normas diferentes para ellos.

Los jugadores están encontrando poco a poco su voz en un sistema que siempre los ha silenciado. Algunos se empiezan a mostrar v compartir sus ideas políticas (ojo, es posible que no coincidan con las tuyas). Pero no tienen por qué ofrecernos nada más allá de su trabajo, menos aún la salvación mundial. Nadie debería obligarlos a desempeñar un papel público que no desean. Una noche como la de la final de la Eurocopa, esa alegría colectiva, debería ser suficiente por ahora. Porque, insisto, para que el fútbol pudiese cambiar el mundo, primero tendría que cambiar el fútbol.

#### La agenda

#### Miércoles 24

Juegos Olímpicos. Fútbol masculino. España-Uzbekistán (15.00).

#### Jueves 25 Juegos

Olímpicos. Balonmano femenino. España-Brasil (14.00). Fútbol femenino. España-Japón (17.00).

#### Viernes 26

Juegos Olímpicos. Ceremonia de apertura (20.00).

#### Sábado 27 Juegos

Olímpicos. Balonmano masculino. España-Eslovenia (9.00). Baloncesto masculino. España-Australia (11.00). Bádminton individual femenino. Fase de grupos (8.30). Hockey masculino. G. Bretaña-España (10.00). Tenis. Primera ronda (12.00). Fútbol masculino. España-República Dominicana (15.00). Ciclismo. Contrarreloj femenina y masculina (14.30 y 16.30). Waterpolo femenino. España-Francia (18.30).

#### Domingo 28

Juegos Olímpicos. Bádminton masculino y femenino (8.30). Waterpolo masculino. España-Australia (10.30). Hockey femenino. España-Gran Bretraña (13.15). Baloncesto femenino. España-China 13.30). Hockey masculino. España-Alemania (17.00) Balonmano femenino. España-Angola (19.00). Fútbol femenino. España-Nigeria (19.00).

**Fórmula 1.** Gran Premio de Bélgica (15.00, Dazn).



#### Para leer

### Memoria del Eurosporting

PEDRO ZUAZUA

La lengua asturiana tiene una voz específica para el hastío que puede llegar a causar la abundancia: refalfie (del verbo refalfiar). Es la mejor manera de definir lo que sucedió aquel 17 de septiembre de 1987, cuando el mejor Milan de la historia -con Gullit, Van Basten o Maldini en la plantilla— viajó hasta Gijón para enfrentarse al Sporting en la primera ronda de la Copa de la UEFA. Asistieron 18.000 personas. El Molinón podría acoger entonces 40.000. Era la quinta ocasión en nueve años en la que el equipo asturiano participaba en la competición europea.

Y la afición sportinguista llegó a la cita con cierto empacho de éxito. Un refalfie de manual. Aunque el Eurosporting lograría una nueva clasificación para jugar en Europa en 1991, aquel equipo que cautivó a miles de hinchas rojiblancos comenzaba a emitir leves señales sobre el fin de una época gloriosa en la que logró jugar dos finales de Copa del Rey, fue subcampeón de Liga o tuvo en sus filas a un máximo goleador —Quini, en tres ocasiones— y al portero menos goleado —Ablanedo, en otras tres—

otras tres-. El cielo rojiblanco (Hoja de lata), es una crónica elegante, completa, mesurada, salpimentada con humor, ironía y pertinentes referencias culturales y muy bien escrita por el periodista asturiano Rafa Quirós. Un cielo que se empezó a asaltar el día en el que se decidió invertir el dinero del traspaso de Churruca al Athletic en construir la Escuela de fútbol de Mareo -ahí, en la temporada 76-77 inicia Quirós un relato que abarca hasta 1992— y que se fue consolidando a bordo de un autobús conducido por José Antonio Vázquez Quintana, que era tan parte del equipo como Joaquín -644 partidos oficiales con la misma camiseta—, Ferrero, Maceda o Jiménez. Con un santoral que se renovó con los Luis Enrique, Eloy, Abelardo, Manjarín o Juanele. Con un presidente -Vega-Arango- que parecía salido de una película. La historia de una época tan brillante y tan única que refalfiar era, además de un concepto asturiano, una mera cuestión de tiempo.





Karol G, el sábado durante su concierto en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. JUAN BARBOSA

El primero de los cuatro conciertos que la artista ofrece en el Bernabéu pintó de rosa el estadio del equipo blanco con 60.000 fieles que cantaron y brindaron con la Bichota

# Catarsis de perreo con Karol G

ELENA REINA / ANA MARCOS Madrid

Karol G inauguró la parranda bichota en Madrid con un éxito histórico: cuatro bernabéus con todas las entradas vendidas. El sábado más de 60.000 almas de color rosa cantaron juntas a los "payasos" de sus ex, al "pendejo" que les dijo que no iban a encontrar uno como él, a las ganas que tienen de besar a otros, a lo mal que algún día lo pasaron y lo bien que lo podían pasar esa noche. Así arrancó Carolina Giraldo, nacida en Medellín (Colombia) hace 33 años, con el éxito TOG (Te quedó grande) en el que se une a Shakira para vengarse con despecho y sorna de sus rupturas amorosas. Una declaración de intenciones sobre lo que sucedió durante más de dos horas de concierto.

A las puertas del recinto esperaban tres amigas que se habían puesto brillantes en los párpados y habían conseguido en Ali Express y Shein gafas y faldas rosas, y camisetas en las que se leía "Mañana será bonito", el título del último disco de la cantante. Aterrizaron en Madrid con un propósito: una buena fiesta, perrear hasta abajo, como cuando eran adolescentes. "Cuando nos estábamos

maquillando, pensaba en cuándo fue la última vez que hacía eso con mis amigas. Y mírame, que tengo 34 años y parezco una teenager", se reía Arantxa, jefa de Raquel e Iara, que asentían a su lado con un vaso de cerveza. El sábado hubo un Lidl en Mallorca que se quedó sin parte de su plantilla. Había ríos de sombreros vaqueros rosas, pantalones plateados, tops de rejilla, botas de nieve de peluche en plena ola de calor. Banderas de Colombia en camisetas, en sombreros, en fundas de móvil. Y una mujer en silla de ruedas motorizada avanzaba entre el gentío con un cartel a su espalda que llevaba el título de uno de los hits de la colombiana: El makinon.

"Somos señoras provincianas entrando al Bernabéu. Y ya somos más de los que vinieron a ver a Mbappé", comentaban entre risas dos amigas y un amigo que recordaban cómo hace solo cinco años Karol G aparecía en televisión y nadie la conocía. "Recuerdo cuando vino hace dos años al Orgullo y cantaba la *Tusa...* A partir de ahí lo empezó a petar aquí en España. "Compré las entradas en la preventa, sin saber que iba a haber más fechas", explica otra mujer, con cierta resignación, "después anunció que como el final de la

gira es en Madrid, el último concierto lo va a retransmitir en directo. Seguro que ese día se trae a todas las colaboraciones. Solo espero que hoy haga lo mismo, que para eso es el primero". Ella aún no lo sabía cuando bailaba con otras decenas de mujeres, la mayoría treintañeras, a las afueras del estadio las canciones de Karol G que sonaban en los puestos de comida, bebidas y merchandising no oficial. Pero, el sábado, la cantante no subió a ninguno de los artistas que colaboran en su último disco al escenario. Repitió el repertorio que lleva más de un año interpretando en más de 60 conciertos por todo el mundo. El regalo sorpresa fue S91, que, aseguró, solo había interpretado en tres ocasiones en este año de gira.

Karol G ocupó su lugar en ese cajón de sastre que es la música urbana en 2017 aupada por el nacimiento de las plataformas de *streaming* y la conversión del reguetón en el nuevo pop. Se subió a esa ola y ahí arriba empezó a contar su versión del cuento, la versión de las mujeres que hasta entonces (las excepciones en la historia de este género son contadas) eran el objeto de las letras de reguetón y trap, para convertirse en el sujeto. Las 17 canciones

de *Mañana será bonito* son, por el momento, la culminación de ese viaje al trono que le va a permitir llenar cuatro días seguidos el Bernabéu con una suma final que superará los 200.000 asistentes. La noche del sábado eran mayoría las mujeres. Llegaron "hermosas con sus *outfits*, los sombreros rosados y los *jeansitos* que les hacen ese culito", se deshizo en elogios Karol G. A medida que iban pasando las horas ya estaban todas transformadas en ella, la Bichota, el nombre con el que se identifican las seguidoras de la colombiana que resignificó la palabra para hacer referencia a una mujer con poder.

Convertidas en *bichotas*, o "mamasotas", como las llamó la cantante, envalentonadas por las

La ovación de más de cinco minutos emocionó a la cantante

Lo que sucede entre el público es parecido a cuando un grupo de mujeres va de fiesta descargas de oxitocina que cada canción activaba en el cerebro, dejaron solo de entonar canciones y empezaron a cantárselas a ellos. Quedaba claro por la manera de gesticular enérgicamente que el destinatario de las letras era otro.

Lo que sucedió entre el público se pareció a ese momento en que un grupo de mujeres queda para salir de fiesta, como relata la canción 200 copas. Empiezan con el ritual en casa, se maquillan y visten para una noche que se presupone de desfase y acaban tomando más de un trago -como el que se tomó la propia Karol G con los primeros acordes de ese tema-, llorando, despotricando v confiando en que mañana será otro día (más bonito, que dice su canción). "Dicen que tomarse un shot [chupito] con la Bichota es bueno para la salud", sentenciaba la reina sobre el escenario. Miles de mujeres levantaban sus manos como si estuvieran brindando con ella. Estaban allí para curarse y empezar a superar la tusa (sentimiento entre la nostalgia y el resentimiento que llega después de una ruptura). Un gigantesco ejercicio de catarsis.

Hacia el final, Karol G se emocionaba ante una ovación que duró más de cinco minutos. "Lloro por todo", logró decir con las manos tapándose la cara. El público seguía coreando su nombre. Antes de empezar la última canción y de envolverse una bandera de España, apuntó: "Yo solo soy una niña que un día soñó algo y se le dio"

—Uf, menuda chimba. Los quiero, hijueputa. 42 CULTURA EL PAÍS, LUNES 22 DE JULIO DE 2024

UNIVERSOS PARALELOS

DIEGO A. MANRIQUE

# Eran mucho más que tiendas de discos

ada vez que cierra una librería, oímos rasgar las vestiduras. Se recogen las palabras fúnebres del librero, hablan los consternados clientes, se lamenta la pérdida para el ecosistema literario. Y me parece correcta esa reacción. Molesta, sin embargo, que apenas se recogieran las clausuras de tiendas de discos, verdadera epidemia cuando irrumpieron el top manta y el MP3.

Tal silencio puede atribuirse a la incapacidad de nuestra *intelligentsia* para asumir que el disco es un producto artístico autónomo, tan distinto de la música en directo como el cine respecto al teatro. Y lo inconfesable: el secreto deleite ante la catástrofe, al identificar esas tiendas con las estigmatizadas discográficas o incluso con la detestada SGAE. No consuela saber que aquellos apóstoles del cínico "la música debe ser gratis" sufrieran luego un verdadero viacrucis al ver asediados sus medios por la digitalización.

Ellos van a seguir con su cerrazón, nosotros podemos consolarnos con iniciativas como *Plásticos*, lanzamiento editorial del portal LaFonoteca. El tomo celebra la centralidad cultural de las tiendas de discos con un matiz ingenioso: en vez de buscar fotos de aquellos abigarrados comercios, se recurre a algo más intemporal, las bolsas de plástico con las que los clientes se llevaban sus compras. A partir de la colección de Manuel Celso Puñonrostro, han recopilado unas 200 bolsas.



Un comprador en una tienda de discos en 2009. L. SEVILLANO

Y no solo de las ciudades en las que están pensando, con gran actividad musical: también encontramos representación de Ávila, Ferrol, Palencia, Sant Cugat o Alcalá de Henares.

Es cierto que, como sentencia Bratto, las tiendas de discos encarnan "el cotolengo del comercio minorista". Habla por experiencia: fue uno de los dos fundadores de Raunch & Cheezy, en Oviedo. A ver: los márgenes eran apretados y las multinacionales, insensibles ante la necesidad de generar afición, limitaban su generosidad a las grandes cadenas. Sin olvidar las peculiaridades de muchos de sus empleados, desde el activamente antipático—figura endulzada por Jack Black en la versión cinematográfica de *Alta fidelidad*— al altivo aspirante a sumo sacerdote, dispuesto a humillar al ingenuo parroquiano que no llegue a su nivel.

Los contribuidores al libro menosprecian a esos cardos, equivalentes menores de las pruebas de Hércules. Lo importante es que, como manifiesta Eric Jiménez, una tienda como Discos Melody funcionó como "universidad de la escena granadina". Carlos Galán recuerda que Pepe Ugena, "al que jamás vi sonreír o tener una actitud mínimamente cariñosa", utilizó su Record Runner —en la galería comercial de San Bernardo, en Madrid— como plataforma para editar discos o promover conciertos de artistas de su cuerda. La zaragozana Plasticland Discos —fundada por Sergio Algora y Pedro Vizcaíno— fue el criadero del grupo El Niño Gusano y la disquera Grabaciones en el Mar.

Lo genial de *Plásticos* reside en que no se queda en la sentida elegía: muchos de los establecimientos reseñados están activos, aunque ahora sean comercios mixtos —Molar Discos & Libros, junto a El Rastro— o tengan peculiaridades horarias, como Ultra-Local Records, en el Poblenou barcelonés. Y no se pierdan la jerga: "carretear" en el sentido de exhibir la bolsa con las adquisiciones podría entrar en el DRAE pero lo tienen más difícil "cubetear" o el anglicismo "diguear", verbos para el sublime vicio de indagar en las estanterías de discos.

La exposición 'El tren del dolor', en Chisinau, da voz a cientos de personas que padecieron la represión soviética

# Realidad inmersiva para mostrar las deportaciones del estalinismo

RAÚL SÁNCHEZ COSTA Chisinau

La feliz vida de la familia de Valentina Sturza se desmoronó en cuestión de horas hace 83 años. "Mi padre nos envió una mañana a mis tres hermanos y a mí a jugar a un viñedo a cuatro kilómetros de nuestra humilde aldea, intuía que iba a suceder algo terrible, pero nunca creyó que nos fueran a deportar a todos", relata con voz entrecortada la anciana, de 95 años, mientras rememora una de las peores represiones que infundió el dictador Josef Stalin: la primera operación de deportación en masa que se perpetró en junio de 1941 en territorio de Besarabia, nombre con el que el Imperio Ruso identificaba la Moldavia actual, excepto la región separatista de Transnistria, y la provincia ucrania de Cernauti, cuando se lo arrebató a los otomanos en 1812.

Su historia es una de las numerosas que se narra en la exposición *El tren del dolor*, que se exhibe en un recinto con forma de vagón en la Plaza de la Gran Asamblea Nacional de Chisinau, dedicada a las víctimas del régimen estalinista en Moldavia. Su ubicación no es casual. Se encuentra en un lugar simbólico que representa el "corazón del poder" y donde se hallaba un monumento en memoria de Lenin bajo la dominación soviética.

Los promotores han innovado con elementos visuales como un código QR que permite ver en el móvil imágenes de soldados disparando inesperadamente hacia el espectador o auditivos como un agresivo interrogatorio similar al de la época. "Los visitantes no resisten más de 10 minutos en la exposición por el dolor que genera el sufrimiento vivido por las víctimas", remarca Igor Casu, historiador y director de la Agencia Nacional de Archivos de Moldavia. También hay expuestos objetos con los que les permitieron viajar en la segunda deportación, en julio de 1949, como sierras y hachas que servían para levantar viviendas en algún lugar de la Siberia más profunda.

"Entramos unas cuarenta personas en un habitáculo con apenas dos ventanas pequeñas, un agujero donde hacer nuestras necesidades, sin paja donde poder echarnos a descansar y extremadamente sucio debido a que no habían limpiado el ganado transportado en ese tren tres días antes", revive Sturza, que tenía 11 años cuando la forzaron a subir a un vagón con otras familias en la calurosa noche del 13 de junio de 1941, nueve días antes de la famosa

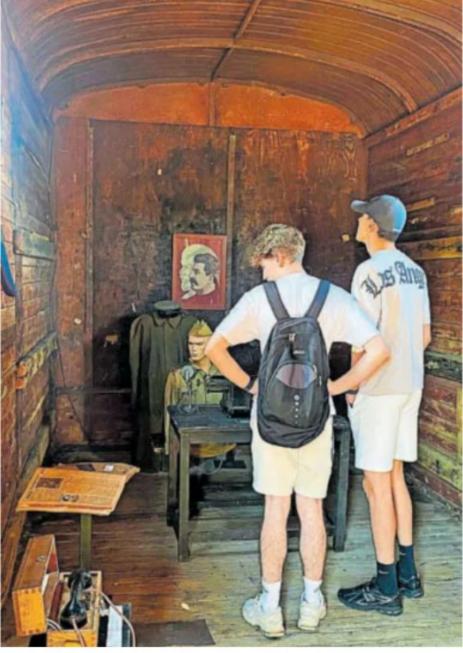

Dos visitantes en la exposición El tren del dolor, en Chisinau. R. S. C.

Operación Barbarroja, la invasión nazi de la Unión Soviética.

La presidenta de honor de la Asociación de Antiguos Deportados y Detenidos Políticos de Moldavia es una de los seis supervivientes entre las 19.000 personas expulsadas durante esa primera ola de deportaciones. El motivo de su obligado exilio no fue otro que el pecado de su padre de ser el alcalde la localidad de Ciuciuleni, a unos 60 kilómetros de Chisinau. Los milicianos y los miembros de la KGB lo interrogaron y lo condenaron en un juicio sumarísimo a pasar 15 años en un gulag de Ivdel, en la región rusa de Sverdlovsk, y otros 10 años de exilio como castigo por construir puentes, carreteras y un baño público con

La muestra se exhibe en el corazón político de la capital de Moldavia

"Los visitantes no resisten más de 10 minutos", indica un historiador duchas durante su mandato político. "Nos engañaron, a los hombres
los trasladaron a cumplir condena a un campo de trabajo y a los
demás nos desterraron a Kazajistán", recalca Sturza, que regresó
tres años a tierras moldavas con
su familia. Su vuelta provocó que
la encarcelaran junto a sus familiares y la desterraran una vez más
el 6 de julio de 1949, con motivo de
la segunda y mayor deportación
que ha registrado Moldavia en su
historia: casi 36.000 personas fueron expulsadas de sus tierras.

"Esta segunda operación presentaba otros motivos; mientras que en la primera las autoridades soviéticas intentaban desinflar cualquier atisbo de resistencia para eliminar potenciales enemigos, en la segunda, se buscaba la colectivización completa de los hogares agrícolas", explica Casu, que también menciona una tercera gran deportación: la de 3.000 testigos de Jehová en 1951.

En los últimos años, bajo la tutela del Gobierno proeuropeo, esta exrepública soviética se esmera en difundir el sufrimiento que padecieron para que se comprenda el fenómeno de rusificación con el desplazamiento demográfico en favor de la población rusa. EL PAÍS, LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CULTURA 43



La cúpula y la linterna de la iglesia vallisoletana de la Vera Cruz tras el desplome. R. GACÍA (EFE)

Antes del colapso de la cúpula del templo, el Ayuntamiento vallisoletano retrasó la ejecución de los informes que pedían la interrupción de las obras de restauración

## Los pasos de la caída de la Vera Cruz

#### JUAN NAVARRO Valladolid

El 25 de junio de 2024 se hundió la cúpula de la iglesia vallisoletana de la Vera Cruz y generó una polvareda que sigue flotando para intentar explicar lo sucedido en este templo renacentista de 1581. El concejal de Urbanismo, Ignacio Zarandona (PP), defendió al principio la correcta ejecución de las obras de restauración ejecutadas desde mavo sobre el edificio, que forma parte de un conjunto con la categoría de Bien de Interés Cultural desde 1964. El arquitecto Fernando de Bonrostro lamentó los hechos y sostuvo que un colapso así "suele pasar en las obras de rehabilitación". El alcalde, Jesús Julio Carnero (PP), miembro de la cofradía de la Vera Cruz, destacó la mediación celestial: "La Virgen de la Vera Cruz existe y ha decidido que no hubiera víctimas". El PSOE, por su parte, denunció que el Ayuntamiento poseía informes técnicos

en contra de las obras desde el 22 de mayo, pero que Zarandona no firmó la orden de paralización hasta el 13 de junio y que no se lo anunció a la cofradía, dueña de la iglesia, hasta el 24 de junio. Colapsó al día siguiente. Entretanto, las labores siguieron hasta que, poco antes del derrumbe, las grietas fueron patentes, se alejó a los trabajadores y se cerró al culto.

La historia de la intervención sobre esta iglesia comenzó en 2023. La cofradía de la Vera Cruz presentó en agosto al Consistorio una Declaración Responsable de Obras y Usos (DROU), fórmula habitual para obras menores, reformas modestas o de mantenimiento. Los técnicos municipales solicitaron en septiembre más documentación y en noviembre, pese a obtenerla, rechazaron los trabajos.

La cofradía insistió con una nueva DROU el pasado 30 de abril y ahí comenzaron las obras, pues esta fórmula permite ir

avanzando para agilizar procesos hasta que se ratifiquen las licencias. El 22 de mayo los especialistas del Ayuntamiento emitieron un informe desfavorable, proponiendo a Zarandona, arquitecto de formación, detener las obras. Los técnicos reclamaron un control arqueológico, la definición completa de la intervención por ejecutar y el nombramiento del coordinador de seguridad y salud. El proyecto proponía "retejar la cubierta, sellar la cúpula y consolidar las dos espadañas que dan a la fachada principal" y recibió una subvención de 150.000 euros de la Consejería de Cultura de Castilla y León. Los alrededores del inmueble, protegido por andamios, aún tienen los carteles institucionales anunciando el apoyo de la Junta. Desde la calle de las Platerías, que desemboca en la Vera Cruz, ya no se ve la cúpula que coronaba este sector de huella renacentista en Valladolid.

Zarandona reitera que se había actuado "bien" y destaca el riesgo de operar sobre conjuntos tan antiguos con posibles daños estructurales. El 23 de junio, afirmó De Bonrostro, detectaron el pésimo estado de las vigas, carcomidas y podridas, y grietas "longitudinales y transversales". Ese día, en misa, se anunció el cierre de puertas. El descubrimiento de las maderas inestables llegó en una "segunda fase", poco antes de actuar directamente en el retejado de la cúpula. El arquitecto sostuvo que cuando retiraron esa capa apreciaron la precaria estructura, colapsada a los pocos días, e instaron a los obreros a alejarse.

EL PAÍS ha visto imágenes y ha recopilado testimonios de residentes cercanos al templo que El cierre de la iglesia al público se anunció dos días antes del derrumbe

El PSOE critica casi dos meses de trabajos "en marcha sin título jurídico suficiente"

revelan que un amplio andamiaje se colocó sobre la cúpula, con algunos de sus soportes instalados sobre ese tejado, para una acción inicial, descrita así por el arquitecto: "Primero se acometió la parte de la linterna, en buen estado. Se recuperó el brillo de la bola de remate y se repararon las obras que estaban mal: nos encontrábamos va en la segunda fase". Por tanto, las fallas se descubrieron tras varios días de acción sobre la cúpula, con andamios posteriormente retirados y personas moviéndose sobre ellos.

La catástrofe patrimonial no afectó al amplio conjunto escultórico guardado en la iglesia, con obras clave de Gregorio Fernández, como El descendimiento o Cristo atado a una columna. Esas tallas del siglo XVII se mantuvieron en la iglesia sin cúpula, pasaron una noche de tormenta aún en la Vera Cruz, protegidas por hornacinas, antes de ser trasladadas a otras iglesias.

La Asociación por el Patrimo-

nio de Valladolid ha criticado el "poco aprecio institucional mostrado por el Ayuntamiento, la poca diligencia para hacer cumplir sus propias normas y tratar de convencer a la ciudadanía de que los daños han sido de poco calado: la pérdida de esa cúpula ya es bastante importante". El colectivo pide más protección y control hacia bienes como estos, sean privados o no, y se muestran "alarmados" ante "obras de gran calado" efectuadas con solo una declaración responsable y sin supervisión efectiva.

El portavoz del PSOE, Pedro Herrero, critica "55 días de obras en marcha sin título jurídico suficiente" ante una "pérdida patrimonial irreparable". El director general de Patrimonio de la Junta, Juan Carlos Prieto, recuerda que "las competencias de la actuación son municipales, es el Ayuntamiento el que tiene que sobrevolar sobre el proyecto, revisarlo y dar licencia". El consejero de Cultura, Gonzalo Santonja (ex de Vox y mantenido por el PP en la Junta), evitó críticas y ofreció ayuda incondicional: "Por supuesto que vamos a ayudar". El Ayuntamiento, consultado sobre las acusaciones, remite a las declaraciones de Zarandona y Car-

Fuentes cercanas a la cofradía admiten que esta Semana Santa se detuvo una procesión por las precipitaciones y la comitiva, guarecida en la iglesia de la Vera Cruz, veía "chorretones" de agua cayendo desde lo alto. EL PAÍS ha contactado con varios arquitectos o urbanistas de Valladolid que coinciden en su posición: el Ayuntamiento debería haber comunicado antes la negativa a las obras, faltó prevención o "catas" para evaluar el estado de la cúpula previas a colocar andamiajes y "debían haber pensado que la estructura podría estar dañada en una iglesia de casi 500 años: retejar no es tan simple". "Se ha confiado demasiado en la Virgen, entre todos la mataron y ella sola se murió", afirma una arquitecta que prefiere no dar su nombre.

Además, recuerdan que De Bonrostro es hermano de la gerente del PP en Castilla y León, destacan que el alcalde pertenece a la cofradía y que esta, sin grandes quejas sobre el desplome de un emblema artístico, ha lanzado inmediatamente una campaña de recaudación de fondos para los arreglos.

También destacan que, pese a los primeros retrasos en el DROU para la intervención anterior y las denunciadas dilaciones municipales, ya se haya emitido un informe favorable para la reparación: "Más prisa no se han dado en la vida". Ninguno de estos múltiples profesionales quiere identificar su nombre o estudio laboral. Las cofradías y el Ayuntamiento suelen ser buenos clientes, con buenas conexiones en la ciudad, y buena memoria cuando algún adjudicatario de obras afea públicamente al mecenas. "No tengo ganas de líos", afirma uno de ellos.

CULTURA EL PAÍS, LUNES 22 DE JULIO DE 2024



James Norton, protagonista de las primeras temporadas de Grantchester.

La isla de 'Perdidos', los entornos y personajes amables de 'Grantchester' y el Baltimore de 'The Wire' son lugares a los que volver o descubrir en vacaciones

## Esas series que son para el verano

#### NATALIA MARCOS Madrid

La oferta televisiva flojea, las horas de sueño se reducen por el calor e incluso, con suerte, las vacaciones dejan más tiempo libre. Es el momento de abordar esa serie larga a la que uno ni se acercaría en otro momento. O incluso de regresar a aquello con lo que se disfrutó hace años. Para ello, seleccionamos varias series para hacer buenos y largos maratones.

• Perdidos (2004-2010), Olvídense de la polémica por su final, ya es hora de ir superando eso, y recuerden aquel impresionante capítulo piloto. O La constante de Desmond. O "Not Penny's Boat" en la mano de Charlie. O la escotilla, los otros, el humo negro. ¿Qué pinta un oso polar en una isla del Pacífico? Y lo divertido que fue tratar de desentrañar qué estaba ocurriendo con los supervivientes del vuelo 815 de Oceanic. Tal fue el fenómeno que Perdidos logró cambiar la forma en la que se ve la televisión: ya no se podía esperar a que un canal tuviera a bien estrenar un capítulo. Los espectadores forzaron el acortamiento de plazos de estreno y el final se emitió a la vez que en EE UU, un experimento que salió regular pero sentó las bases de lo que vino después. Sus 121 capítulos se pueden ver en Disney+ y, desde el 15 de agosto, en Netflix.

• The Wire (2002-2008). Es uno de los títulos que situó a HBO en el panorama televisivo global y uno de los pilares de la tercera edad dorada de las series. Los 60 episodios de esta serie renovadora del género policial están disponibles en Max y en Movistar+.Cada temporada disecciona una dimensión de la ciudad de Baltimore que se puede extrapolar a todo Estados Unidos. Esa atención a los personajes que se mueven en las esquinas, el puerto, la educación, la política y el periodismo dibuja un retrato bastante poco optimista de la ciudad. Gracias a dramas como esta creación de David Simon, la televisión entró en una era más. Ojo, eso que se suele decir de que hay que tener paciencia se aplica más que nunca en este caso: lo mejor empieza en la segunda temporada, aunque la primera tiene destellos brillantes.

● BoJack Horseman (2014-**2020).** Una de las mejores producciones de Netflix es esta serie de animación de 77 episodios. BoJack es un caballo adicto y depresivo que en los noventa protagonizó una sitcom de éxito y que ahora atraviesa horas bajas. El protagonista da la vuelta al arquetipo del antihéroe en busca de redención, y su historia se va volviendo más y más oscura según profundiza en los traumas que le atormentan. Al lado del

drama, surgen destellos de humor absurdo y situaciones descacharrantes. Sus inteligentes guiones se meten en todos los charcos posibles, sobre todo los que atañen a Hollywood, y profundizan hasta el fondo en la psicología de los personajes. Y eso que parecía una serie de animación más.

• The Good Wife (2009-2016). Tras años retirada de la abogacía para ser una abnegada ama de casa, y después de que su marido sea encarcelado por corrupción. Alicia Florrick tiene que regresar al trabajo. Lo que parece un drama legal más, sencillito y bien apañado, se convierte poco a poco en una de las mejores y más disfrutables ficciones gracias a unos guiones impecables (marca de la casa de Robert

nio de su época, una puesta en escena elegante y un finísimo sentido del humor, que se puede ver en Movistar+ y en SkyShowtime. Tiene 156 capítulos. • The Office (2005-2013). El

y Michelle King), tramas de largo

recorrido, personajes cuidados

(tanto los protagonistas como los

maravillosos secundarios), casos

pegados a la actualidad que la

convierten en un gran testimo-

mundo se divide entre los que opinan que la The Office buena es la británica, la original, la protagonizada v creada por Ricky Gervais (junto a Stephen Merchant), y los que defienden que la buena es la versión estadounidense, con Steve Carell como protagonista. Por supuesto que la británica es una muestra genial de humor incómodo, pero mayores. Esta comedia de lugar de trabajo (las oficinas de una empresa papelera; a ver quién situaría ahora una serie en un espacio así) tiene algunos de los mejores gags de la historia de la televisión y una de las más bonitas historias de amor. Repleta de personajes y situaciones surrealistas, ver un capítulo de The Office reconcilia con la vida. Todos, los 188 están disponibles en Prime Video y Netflix. Hay varias temporadas en SkyShowtime y Movistar+. • 24 (2001-2010). El problema

la estadounidense son palabras

de esta serie cuya acción se desarrolla en tiempo real es que, una vez que se empieza a ver, ya no hay forma de parar, y son 195 episodios, que están disponibles en Disney+. Cada temporada tiene 24 capítulos, por las 24 horas que tardará Jack Bauer (interpretado por Kiefer Sutherland) en salvar el mundo. La ficción es pura adrenalina, pura adicción que avanza a golpe de giro de guion. Por supuesto, uno no viene aquí a buscar realismo y verosimilitud. Esto es entretenimiento y diversión, y si se puede llevar por delante unos cuantos terroristas, mejor que mejor.

### Los protagonistas son dos agen-

The Americans (2013-2018).

tes del KGB que fueron obligados a casarse y formar una familia para vivir en Washington, llevando a cabo diferentes misiones sin levantar sospechas. Elizabeth y Philip tienen diferentes niveles de compromiso con la madre patria. La vida en Estados Unidos, los lazos que van formando y, sobre todo, sus hijos adolescentes les pondrán ante dilemas morales y potentes cuestiones de lealtad. Y todo, conviviendo puerta con puerta con el enemigo. Esta serie es una olla a presión que va tomando fuerza poco a poco y que estalla por los aires en la recta final. Las interpretaciones de Keri Russell y Matthew Rhys son de 10. Para quien busque una buena historia de espías tiene los 75 capítulos en Disney+.

• Grantchester (2014-continúa). El cozy mystery, el misterio con personajes amables en un entorno bonito, es uno de los géneros que mejor encaja con esta época del año. Esta serie británica sigue las pesquisas de un apuesto pastor anglicano (en las tres primeras temporadas, James Norton; en las siguientes, Tom Brittney), que ayuda al inspector Geordie Keating, quien, por supuesto, es un hombre algo arisco y con pasado complicado. Como otras series de este mismo corte, no descubre la pólvora, pero tiene encanto de sobra gracias al buen funcionamiento de la pareja protagonista y la ambientación pintoresca que aporta la recreación de los años cincuenta en un pueblo de la campiña inglesa. Tiene 59 capítulos hasta ahora. Se puede ver al completo en Filmin y varias temporadas en Prime Video.

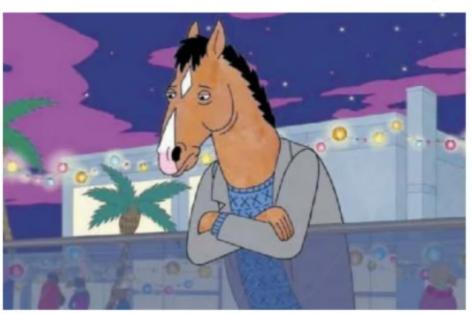

Un momento de BoJack Horseman.

EL PAÍS, LUNES 22 DE JULIO DE 2024

Georgiana Huddart rescató Hunza, una firma de los ochenta, para crear una propuesta de moda con filosofía de talla única

# La marca de bañadores de Bella Hadid y las Kardashian

BRENDA OTERO Londres

De niña, Georgiana Huddart se fijaba en los bañadores de colores vivos que a menudo llevaba su madre. "Soy una de seis hermanos, mi madre estaba constantemente embarazada y tenía un bañador y un par de vestidos de la misma marca que se ponía mucho. Uno de los vestidos acabó en nuestras manos y vestía a uno de mis hermanos con él", recuerda Huddart durante una videollamada en Londres, mientras ultima los preparativos para pasar el fin de semana en el festival de música de Glastonbury. Esa marca era Hunza, la misma que creó el minúsculo vestido que lleva Julia Roberts en Pretty Woman, y el que luce Whitney Houston en el vídeo I Wanna Dance with Somebody. Fundada por el británico Peter Meadows en 1984, sus prendas arrugadas fueron unas de las más reconocibles de la década de los ochenta, pero 10 años más tarde, los gustos cambiaron y la etiqueta cayó en el olvido.

"No volví a saber nada de la marca hasta que a los 19 años entré en una tienda de segunda mano de Berlín y vi un riel con unos ocho diseños vintage de Hunza: bikinis desparejados, faldas, vestidos, bañadores.... Me los llevé todos por unos 100 euros. Cada vez que me los ponía recibía comentarios sobre ellos. Así que empecé a comprar todo lo que encontraba en eBay, a la vez que reflexionaba sobre la moda de baño como categoría. Me di cuenta de que no había nada que fuera realmente inclusivo y que resultase fresco", explica.

Esta londinense en su treintena, que prefiere no desvelar su edad exacta, estudió Historia del Arte y profesionalmente ocupó varios puestos relacionados con la moda. En 2015 se puso en contacto con Meadows y le propuso relanzar la empresa con ella como directora creativa y él como accionista. Una semana después, Hunza G (con la inicial de Georgiana añadida) empezaba su segunda vida. En estos nueve años de su nuevo capítulo, la marca se ha posicionado como superventas en el sector de moda de baño, y cuenta con Kim Kardashian, Dua Lipa, las hermanas Hadid, Hailey Bieber o Alexa Chung como algunas de sus clientas.

Según explica Huddart, el bañador se ve minúsculo en la percha, "casi de tamaño infantil", por lo que puede llegar a producir inicial rechazo. Sin embargo, su forma tubular, sin costuras late-



Georgiana Huddart, en una foto facilitada por ella.

El tejido, elástico, sin costuras y de forma tubular, abarca desde la 34 a la 44

Ha expandido su catálogo y también oferta camisas y pareos

rales, y tejido de nailon elástico de fabricación exclusiva, denominado Original Crinkle, se estira hasta adaptarse a diferentes tipos de cuerpos, abarcando de la talla 34 a la 44. "Estamos hablando de un tipo de producto que tiende a provocar vulnerabilidad y exposición. Si logramos que las mujeres estén cómodas en nuestros bañadores y les hagan sentir bien, entonces hemos hecho nuestro trabajo. Al final llevas el mismo modelo que Rihanna, pero también de alguien a la que no le interesa la moda. El diseño es inclusivo, comprar en nuestra web es una experiencia positiva y el precio no es desorbitado. Por eso funciona". Su filosofía de talla única también hace que se reduzcan las devoluciones, el quebradero de cabeza de cualquier e-commerce de moda. Como empresa, intenta ser lo más sostenible posible, usando los restos de tela para confeccionar otros productos como coleteros y fundas para gafas, y evitando lanzar estilos que pronto resulten fechados. "Nuestro modelo más vendido es el mismo desde hace años", argumenta la directora.

El otro secreto de estas prendas, tan bien guardado como la fórmula de la Coca-Cola, reside en la confección única de un tejido que se conserva desde los años ochenta. "Elaborarlo es un proceso complicado que se hace a la vieja usanza, con máquinas que hoy son muy difíciles de encontrar. No puedo dar demasiada información al respecto porque nos copian constantemente, pero nuestra tela es diferente y por eso mejor. Para poner en contexto, hemos intentado usar un par de nuevos proveedores y, después de más de un año de formación, los resultados aún no son perfectos, así que no es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana. La composición es como un secreto de Estado", bromea la directora creativa.

La marca vende tanto bañadores como bikinis, pero ha impulsado la creciente popularidad del bañador de una pieza. Huddart señala que estamos en un momento en el que ya no se toma tanto el sol y, por tanto, no importa taparse más; por otra parte, prima lo funcional y muchas clientas usan el bañador como prenda de calle, combinado como si fuera una camiseta de tirantes o un body. Recientemente, se ha ampliado la oferta a camisas y pareos, y están previstas otras colaboraciones y nuevas categorías para la marca, de las que Huddart evita dar excesivos

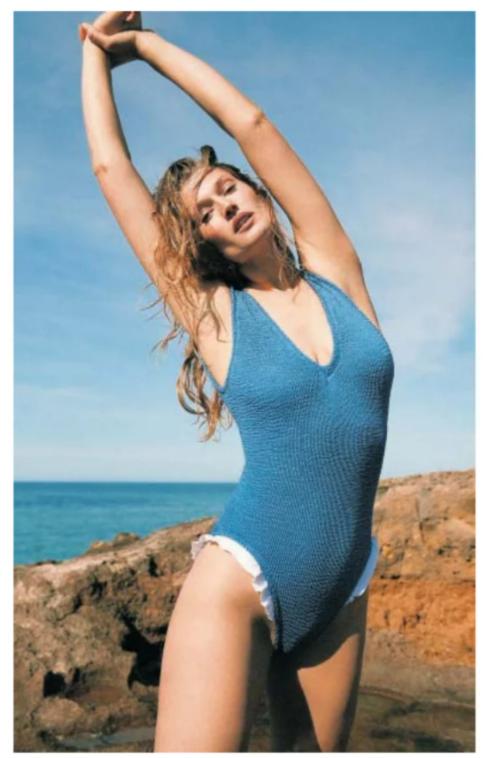



Dos modelos con bañadores de Hunza G.

detalles por miedo a que se los pisen. Una nueva colección para mujeres que se han sometido a una mastectomía también se comercializará como una oferta permanente de la web.

Actualmente, Hunza G cuenta con 30 empleados y oficinas centrales en el Soho londinense. Está previsto que la plantilla se amplíe hasta los 45 en el próximo año, coincidiendo con la potencial apertura de una tienda física de carácter permanente, ya que actualmente solo existen dos establecimientos temporales en

Londres y Los Ángeles. Pero entre los planes de Huddart, madre de dos hijos de dos y cuatro años, no se incluye un crecimiento excesivamente rápido, ni entrar en el ciclo frenético de la industria. "Me siento afortunada porque recibimos comentarios positivos y no tenemos que competir en el espacio del lujo. No se pasa de moda y no hemos de sacar constantemente nuevas colecciones, ni tenemos que organizar desfiles", razona. "El ritmo actual de la moda me parece una auténtica locura."

#### Crucigrama / Tarkus

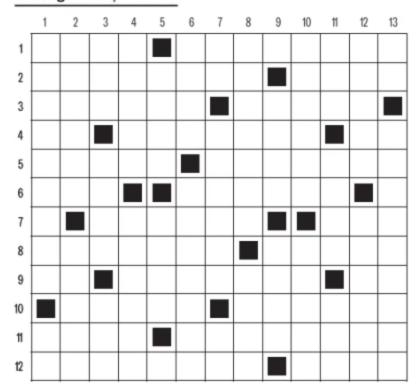

Horizontales: 1. Estaban en mitad del verano (?). La llamada telenovela / 2. Pasa por Valladolid. Con el abanico se lo dan las damas / 3. El santo de los Madriles. Detrás de la Inés del Tenorio / Matrícula de Trinidad y Tobago. Adornadas por el borde. El Tribunal Constitucional / 5. Diese reja al agro. Bello objeto tallado en relieve / 6. Media fanega. ¡Qué gallardo y gracioso es! La novena de Beethoven / 7. En coches del Bel Paese. Se escribe entre comas. Matcha, pekoe, oolong, etcétera / 8. No quita ojo. Una Paula del país de Meloni / 9. Para detener el trote. Verdaderas, seguras. Acortado verbi gratia / 10. La labor del cicerone. Sumar / 11. O es una persona sosa o la pelan los enamorados. Dará por sentado / 12. Ponga entre la espada y la pared. Algunos locos son de eso. Verticales: 1. Frases lapidarias. Los de Núñez Feijóo / 2. Trenzado de ajos o cebollas. Remar / 3. Repetido, no muy bien. A eso sabe el pastís. La ve baja en América / 4. En ellos se da la velocidad del barco. A palabras así, joídos sordos! / 5. Se corresponde con la ro griega. ' cuervos y te sacarán los ojos, que se dice. Palote / 6. Es sinónimo de estilo libre. Variado / 7. En URL ugandesas. Perseguir. Un uno apocopado / 8. Adictivo extracto del opio. Cubra / 9. Tras X forma xenón. Tengo un sueño que no me "\_", me voy ahora mismo a la cama. El bueno en el arca se vende / 10. Plataformas flotantes. Ejercicio de yoga / 11. Donde beben los peces del villancico. Fotografía corta. Peligroso pesticida / 12. No está en sus cabales, el pobre. Una de las hijas del Cid / 13. Dos hay en un panetone. Sacralizar.

Solución al anterior. Horizontales: 1. La sonrisa etrusca / 2. Aneto. Ten. les / 3. Comido. Balzac / 4. Ese. Orto. Loca / 5. A. Josué. Poni / 6. Días. Júcar. Ac / 7. Od. Acotaran. R / 8. Eire. Oneroso / 9. Pal. Pensó. Cam / 10. Oregón. Estila / 11. Misisipi. Road / 12. 0000. Desmanda. Verticales: 1. Laceado. Pomo / 2. Anos. Ideario / 3. Semeja. Ileso / 4. OTI. Osar. Gio / 5. Nodos. Cepos / 6. R. Orujo. Enid / 7. It. Teutón. Pe / 8. Sebo. Canséis / 9. Ana. Pareos. M / 10. E. Llorar. Tra / 11. Tizón. Noción / 12. Reacia. Salad / 13. Ver 1 horizontal. Cromada.

#### Ajedrez / Leontxo García



Posición tras 39... a3.

#### Erdogmus, titán de 13 años (y II)

Blancas: Y. Erdogmus (2.569, Turquía). Negras: D. Dardha (2.649, Bélgica). Gambito de Dama Aceptado (D27). Super Liga Turca Is Bank (4\* ronda). Ankara, 17-7-2024.

En la partida que publicamos ayer, Erdogmus demostraba su comprensión posicional; en esta, primero se luce para montar un ataque, y luego en el final. Todo impropio de un niño: 1 d4 d5 2 c4 d×c4 3 Cf3 Cf6 4 e3 e6 5 Axc4 c5 6 0-0 a6 7 b3 Cbd7 8 Ab2 b5 (al atacar el alfil en c4 y habilitar b7, se aminora la desventaja de desarrollo; pero el peón en b5 es una debilidad, que Erdogmus aprovechará para convertir su ventaja en un ataque directo al rey) 9 Ae2 Ab7 10 a4! bxa4 11 Txa4 Ae7 12 Cbd2 0-0 13 Ce5! Cxe5 (cabe preguntarse si no sería mejor expulsar la torre de a4, al precio de mantener vivo el caballo en e5: 13... Cb6 14 Ta2 c×d4 15 A×d4

Cbd5, y sólo habría una pequeña ventaja blanca) 14 dxe5 Cd5 15 Tg4 Cb4! 16 f4 f5? (error que justifica plenamente el ataque blanco; tampoco daba nada 16... Cd3 por 17 Aa1; había que jugar; 16... Dd7!, para llevar una torre a d8) 17 exf6 Axf6 18 Axf6 Dxf6 19 Af3 (19 Db1!, para seguir con Cc4) 19... Ad5 20 Ce4 Db2 21 Tf2 Dxb3 22 Dxb3 Axb3 23 Cxc5 Ad5 (incluso sin damas, la configuración de las blancas permite atacar) 24 f5! Tac8! 25 C×e6 T×f5?! (la mejor defensa era 25... A×e6 26 f×e6 Cd3 27 Tf1 Ce5 28 Te4 C×f3+ 29 g×f3 Tc6 30 Td1 Te8 31 e7 Tc7, con probable empate) 26 C×g7 Tc1+ 27 Tf1 T×f1+ 28 R×f1 A×f3 29 g×f3 Tb5 30 Cf5+ Rf8 31 Cd4 Cd5 32 Te4 Tb2 33 h4 Rf7 (la ventaja blanca es ganadora, a pesar del rey sometido en la primera fila, por la fuerza de los peones pasados centrales) 34 Te5 Cb6 35 Tc5 Ta2 36 Tc7+ Rg8 37 e4 a5 38 e5 a4 39 e6 a3 (diagrama) 40 Cf5!, y Dardha se rindió ante la amenaza e7. Por ejemplo: 40... Ta1+ 41 Rf2 a2 42 Tg7+ Rh8 43 Ta7, y se acabó.

#### Sudoku

@ CONCEPTIS PUZZLES.

| 6 | 1 | 3 |   |   |   | 4 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 9 |   |   |   | 7 |   |   |
| 5 |   |   |   | 6 |   |   |   | 2 |
|   |   |   | 5 |   | 2 |   |   |   |
|   |   | 7 |   | 4 |   | 6 |   |   |
|   |   |   | 6 |   | 8 |   |   |   |
| 2 |   |   |   | 5 |   |   |   | 6 |
|   |   | 5 |   |   |   | 3 |   |   |
| 7 | 9 | 8 |   |   |   | 2 | 5 | 1 |

FÁCIL. Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en nueve filas y columnas) rellenando las celdas vacías con los números del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en cada fila ni en cada columna, ni en cada cuadrado.

#### Solución al anterior

| 9 | 4 | 6 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 8 | ı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 5 | 4 | 1 | 6 | 9 | 2 | 7 | l |
| 7 | 1 | 2 | 9 | 3 | 8 | 4 | 6 | 5 | l |
| 2 | 7 | 1 | 5 | 6 | 9 | 8 | 4 | 3 | l |
| 5 | 3 | 8 | 1 | 4 | 2 | 7 | 9 | 6 | l |
| 4 | 6 | 9 | 7 | 8 | 3 | 1 | 5 | 2 | l |
| 8 | 5 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 9 | l |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 5 | 6 | 7 | 4 | l |
| 6 | 9 | 7 | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 | 1 |   |

Más pasatiempos en juegos.elpais.com

#### España hoy

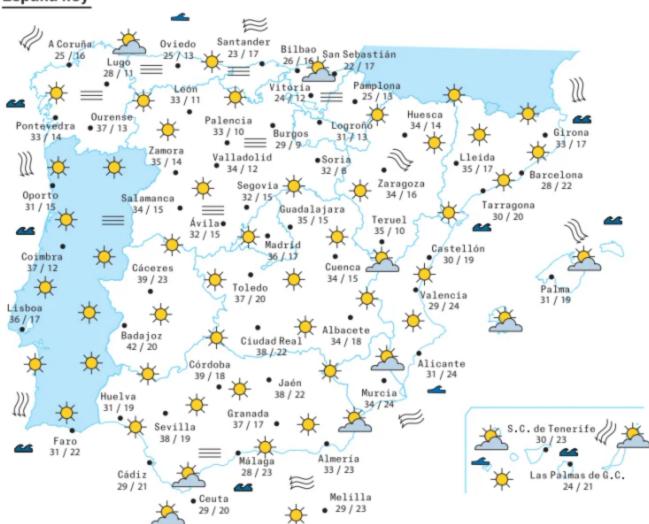

#### Ascenso de las máximas en la mitad occidental

Las altas presiones dominan toda la atmósfera de la Península con el anticición situado en Azores extendiéndose con una cuña de altas presiones por el centro del continente. Por tanto, hoy habrá nubosidad de tipo bajo por la mañana en el litoral sur de Valencia, norte de Baleares, litoral del País Vasco, de Murcia, y por la tarde en el área del Estrecho y Ceuta. Intervalos nubosos en el norte de Canarias y en las islas más orientales. Cielo casi despejado en el resto de la Península. Se formarán bancos de niebla en zonas de Galicia, Cantábrico y valles del interior de la mitad norte. Viento del norte fuerte en Girona y costa atlántica de Galicia, del noreste en Canarias. Rachas fuertes del noroeste en el Ebro y del este en el Estrecho. Descenso de las mínimas en el este. J. L. RON

#### Mañana



#### Indicadores medioambientales

| Calidad | d del aire |        |        |        | MALA | O REGU | LAR OBUENA |
|---------|------------|--------|--------|--------|------|--------|------------|
|         | BARCELONA  | BILBAO | MADRID | MÁLAGA | SEV  | ILLA   | VALENCIA   |
| MAÑANA  |            |        |        |        |      |        |            |
| TARDE   |            |        |        |        |      |        |            |
| NOCHE   |            |        |        |        |      |        |            |

#### Temperaturas de hoy y promedios históricos (°C)

|                     | BARCELONA | BILBAO | MADRID | MÁLAGA | SEVILLA | VALENCIA |
|---------------------|-----------|--------|--------|--------|---------|----------|
| MÁXIMA              | 28        | 26     | 36     | 28     | 38      | 29       |
| PROMEDIO<br>MÁXIMAS | 27,9      | 25,4   | 33,4   | 31,6   | 36,3    | 29,3     |
| MÍNIMA              | 22        | 16     | 17     | 23     | 19      | 24       |
| PROMEDIO<br>MÍNIMAS | 19,3      | 15,4   | 19,2   | 20,7   | 19,9    | 21,1     |

#### 

| Agua embalsada (%)  |       |      |          |          |        |       |      |  |  |
|---------------------|-------|------|----------|----------|--------|-------|------|--|--|
|                     | DUERO | TAJO | GUADIANA | GUADALQ. | SEGURA | JÚCAR | EBRO |  |  |
| ESTE<br>AÑO         | 84,3  | 71,6 | 45,8     | 40,1     | 21,6   | 49,4  | 70,7 |  |  |
| MEDIA<br>10<br>AÑOS | 67,7  | 55,6 | 50,5     | 48,5     | 40,3   | 45,6  | 72,8 |  |  |

#### Concentración de CO

| Concentración de CO <sub>2</sub> |                     |                | Partes por millón (ppm) en la atmósfer |                 |
|----------------------------------|---------------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|
| ÚLTIMA                           | LA SEMANA<br>PASADA | HACE<br>UN AÑO | HACE<br>10 AÑOS                        | NIVEL<br>SEGURO |
| 424,83                           | 425.95              | 421,45         | 398,98                                 | 350             |

Fuentes: NOAA-ESRL / World Air Quality Index / Ministerio para la Transición Ecológica, Promedios históricos de las temperaturas desde 1926 (Barcelona), 1947 (Bilbao), 1920 (Madrid), 1942 (Málaga), 1951 (Sevilla) y 1937 (Valencia), elpais.com/especiales/ranking-de-temperaturas/

#### Sorteos



#### **GORDO DE LA PRIMITIVA**

Combinación ganadora del domingo:

1 26 31 37 44 Nº CLAVE 0

#### **BONO LOTO**

Combinación ganadora del domingo:

5 16 40 41 45 46 C17 R4

#### SUELDAZO DEL DOMINGO **64797 SERIE 046**

TRÍPLEX DE LA ONCE 910

#### SUPER ONCE

Combinación ganadora del domingo:

7 12 19 21 36 39 41 44 45 47 50 51 57 59 61 63 66 67 70 76

TELEVISIÓN EL PAÍS, LUNES 22 DE JULIO DE 2024

#### EN ANTENA / JIMINA SABADÚ

### Yo no daba un duro por 'Ni que fuéramos'… y me equivoqué

o no daba un duro por ellos. ¿Qué podía ofrecer una fórmula agotada en un medio como internet, usando el formato streaming? Nada, pensaba yo. Me equivoqué. Canal Quickie, que aloja Ni que fuéramos Shhhh, es la reformulación perfecta de Sálvame, un esperpento que no daba más de sí. Ha sabido hacer de sus flaquezas una virtud ¿Que no tenemos dinero para invitados? Ya vamos nosotros. ¿Que no podemos poner audios porque no podemos afrontar una denuncia? No pasa nada; los escuchamos con auriculares en cámara y luego comentamos. ¿Que no hay pausas publicitarias en YouTube, uno de los canales donde emitimos? A tomar por saco: nos levantamos para hacer pis, cargar

el móvil, o coger un vaso de agua. La interacción con el público es constante en ese chat, hervidero de colgados y malos bichos.

No es mi intención ensalzar la telebasura, pero cuando algo está bien hecho hay que concederle ese mérito. Ni que fuéramos lleva unas semanas viviendo, básicamente, del cotilleo de Escassi. Contexto: Álvaro Muñoz Escassi, "jinete" que no sabemos de qué vive ni por qué vive tan bien, era novio de la ex Miss España María José Suárez, y esta recibió un mail de una prostituta a la que Escassi le había dejado un pufo de 1.500 euros. La prostituta, no sabemos si por venganza o por sororidad, le reveló a María José todo lo que estaba haciendo su ahora expareja. Fascinante, ¿verdad? Pues esto, que en realidad no da más de sí, ha sido la columna vertebral del programa durante 15 días, más lo que falta. La clave es la autoconsciencia. Son programas de cuatro horas que tienen uno o, como mucho, dos temas diarios. Y aguantan perfectamente el ritmo.

Mientras que en la última etapa de *Sálvame* estaban dentro del histrionismo y la tortura psicológica, en Ni que

fuéramos son plenamente conscientes de quiénes son, dónde están, y qué hacen. Se les ve relajados y hasta simpáticos. Los reportajes al aire libre son yincanas del ab-



Víctor Sandoval.

surdo. La rueda de prensa de Nacho Cano coincidió con que el programa celebraba el centenario de la muerte de Kafka (esto sí que no lo esperaba nadie), y por ello, Víctor Sandoval iba disfrazado "de bicho" en honor a La metamorfosis. El momento entrando a un bufete de abogados de postín diciendo "es que voy así vestido porque es el aniversario de un escritor muy importante,

y debajo voy en bolas" creo que no lo olvidaré nunca. No sé cuánto durará, pero me he reído a carcajadas unas cuantas veces, y eso siempre es de agradecer.

#### programacion-tv.elpais.com

#### La 1

6.00 Noticias 24h. ■ 7.00 Telediario matinal. 8.50 La hora de la 1. 'La hora de la actualidad'. 10.40 Mañaneros. (16). 14.00 Informativo territorial. 14.10 Ahora o nunca (Verano). ■ 15.00 Telediario. ■ 15.50 Informativo territorial. 16.15 El tiempo TVE. ■ 16.30 Salón de té La Moderna. Pietro se mudará a casa de los Garcés, junto a Lucía. 17.30 La promesa. Adriano termina su relación con Catalina. Vera cuenta a Lope la verdad sobre su padre. Jana y María Fernández se marchan de la cueva. 18.30 El Cazador Stars. 19.30 El cazador. ■ 20.30 Aquí la Tierra. ■ 21.00 Telediario. ■ 21.55 La suerte en tus manos. 22.00 El Grand Prix del Verano. 'Cangas De Onís (Asturias) Vs. Olvera (Cádiz)'. ¡Continúa el programa más veraniego de la televisión! El plató de Grand Prix recibe a Twin Melody como madrinas de Cangas de Onís (Asturias) y a María del Monte como madrina de Olvera (Cádiz). ■ 0.20 Vuelvo a empezar. 'Tabanera de Cerrato (Palencia)' v 'Perlunes (Asturias).

Las Vegas-Belchite'

La 2 6.00 La 2 Express. ■ 6.05 Arqueomanía. ■ 6.30 That's English. ■ 7.00 Inglés online TVE. 7.25 Zoom Tendencias. 7.45 Página 2. ■ 8.15 Los cazadores nocturnos de África. ■ 9.10 El escarabajo verde. ■ 9.40 Seguridad Vital 5.0. ■ 10.10 Guardianes del Patrimonio. ■ 10.40 Arqueomanía. ■ 11.10 El aire de los tiempos. 'California'. 12.05 Un país para leerlo. 'Almagro'. ■ 12.30 Las rutas D'Ambrosio. 'Tierras sorianas'. ■ 13.30 Cine. 'Johnny el vengador'. (7). 15.00 Verano azul. **■** 15.45 Saber y ganar. ■ 16.30 El río Zambezi. ■ 17.22 África extrema. 18.05 La cocina en la prehistoria. (12). 19.00 El paraíso de las señoras. (7). 20.20 ¡Cómo nos reimos! (Xpress). (7). 20.35 Diario de un nómada. 7). 21.30 Cifras y letras. ■ 22.00 Días de cine clásico. 'Top Secret'. ■ 23.30 Abuela de verano. 0.45 Metrópolis. 'Ljubliana Biennial'. (16). 1.20 Los conciertos de Radio 3. 'Tomaccos'. ■ 2.00 Autopsia, la historia secreta de las

Antena 3 6.00 VentaPrime. ■ 6.15 Las noticias de la mañana. 8.55 Espejo Público. Magacín matinal presentado por Lorena García, (16). 13.20 Cocina abierta de Karlos Arguiñano. ■ 13.45 La ruleta de la suerte. ■ 15.00 Noticias. **■** 15.30 Deportes Antena 15.35 Tu tiempo con Roberto Brasero. 15.45 Sueños de libertad. Tras acostarse, el amor entre Andrés y Begoña vuelve a resurgir. Jesús da una mala noticia a Begoña sobre su madre. 17.00 Pecado original. Zeynep vuelve a casa. Dice que su marido la secuestró y que tuvo que firmar el acuerdo prematrimonial porque tenía miedo. (12). 18.00 Y ahora, Sonsoles. (16). 20.00 Pasapalabra. Presentado por Roberto Leal. ■ 21.00 Noticias Antena 3. ∎ 21.30 Deportes 2 Antena. ■ 21.35 La previsión de las 9. ■ 21.45 El hormiguero 3.0. (7). 22.45 Hermanos. Aybike está muy nerviosa tras su detención. No para de llorar v está arrepentida.

#### Cuatro

7.00 Love Shopping TV. 7.30 ¡Toma salami! 

Toma salami! 8.25 Callejeros Viajeros. 'Sicilia' y 'Cerdeña'. (7). 10.10 Viajeros Cuatro. 'Marsella y Mónaco'. (16). 11.30 En boca de todos.(12). 14.00 Noticias Cuatro mediodía. 14.55 ElDesmarque Cuatro. (7). 15.15 El Tiempo Cuatro. 15.30 Todo es mentira. Programa de humor presentado por Risto Mejide. (7). 18.30 Tiempo al tiempo. 20.00 Noticias Cuatro noche. ■ 20.45 ElDesmarque Cuatro. (7). 20.55 El Tiempo Cuatro. 21.05 First Dates. Presentado por Carlos Sobera. (12) 21.45 First Dates. (12). 23.00 La última luz. 'Noche cerrada'. Los sistemas se apagan, todo falla y la humanidad está en peligro. Cuando una crisis energética amenaza con derrumbar los cimientos de la sociedad mundial, ¿hasta dónde puede llegar el ser humano para salvar a los suvos? (16). 0.45 Cine. 'Alerta Roja'. Dormido desde 1903, el volcán de la montaña Baekdu hace erupción causando varios terremotos de gran

intensidad.

#### Tele 5

6.10 Reacción en cadena. ■ 7.00 Informativos Telecinco matinal. ■ 8.55 La mirada crítica. 10.30 Vamos a ver. Magacín presentado por Joaquín Prat que centra su atención en los grandes temas de interés social y en la última hora del mundo del corazón. 15.00 Informativos Telecinco mediodía. ■ 15.30 Eldesmarque Telecinco. ■ 15.40 El Tiempo Telecinco. ■ 15.50 Así es la vida. Magacín diario de actualidad y entretenimiento, con Sandra Barneda al frente y César Muñoz como copresentador. (16). 17.00 TardeAR. (16). 20.00 Reacción en cadena. ■ 21.00 Informativos Telecinco noche. ■ 21.40 Eldesmarque Telecinco. ■ 21.50 El Tiempo Telecinco. ■ 22.00 Supervivientes All Stars 2024: Tierra de Nadie. En el programa se informará de las últimas novedades de los concursantes. Además, los colaboradores y familiares analizarán las situaciones más destacadas de lo que suceda. (16). 1.55 Casino Gran Madrid Online Show.

#### La Sexta

6.00 Minutos musicales. . del videoclip. ■ 6.30 VentaPrime. ■ 7.00 ¿Quién vive ahí? 9.00 Aruser@s Fresh. Edición estival del III'. ■ programa, que ofrece la información del día con 'Toyota Cressida' y 'Burbuja Sophi. ■ humor e ironía de la mano de un gran equipo de 10.05 Documental. colaboradores. (16). 11.00 Al rojo vivo. abierto'. ■ Presentado por Antonio García Ferreras. (16). 14.30 Noticias La Sexta. ■ que se demuestre lo 14.55 Jugones. Presenta Josep Pedrerol. cree?'. ■ 15.20 La Sexta Meteo. ■ 14.25 Luz en la 15.45 Zapeando. Programa presentado por Dulce y Bella'. ■ Dani Mateo. (7). 17.15 Más vale tarde. ■ 20.00 Noticias La Sexta. ■ es el encargado de 21.00 La Sexta Clave. Presentado por Jokin Castellón. ■ 21.30 El intermedio. 22.30 Cine. 'Inmune'. Año 2024. Han pasado dos años desde que una pandemia mundial asoló el mundo. El virus COVID23 ha sufrido una nueva y peligrosa de confusiones mutación con un 50% de y revelaciones catastróficas. (12). mortalidad que obligó a los Gobiernos a ordenar un nuevo confinamiento mundial. (16). 1.00 Cine. 'Destrucción en Los Ángeles'. Una 23.00 Leo talks. ■ 23.30 Muertos S.L. ■ erupción volcánica y

#### DMAX

Movistar Plus+ 6.55 MTV. La revolución 8.15 Streetviú. 'Plaza de la Independencia, el mensaje oculto de Carlos 9.10 Colin de cuentas. 'Jack el Destripador: caso 11.015 Los monstruos de Ponticelli. 'Dos niñas', 'Tres monstruos', 'Hasta contrario' y '¿Quién te oscuridad. 'Daniela, 16.05 Cine. 'Crímenes oscuros (Retribution)'. Un experimentado policía investigar el asesinato de una mujer cuyo cadáver ha aparecido con un llamativo vestido. (18). 17.35 Cine. 'Un funeral de muerte'. Una familia se reúne para despedir a su amado patriarca recién fallecido, pero se desata una sucesión 19.05 Todos mienten. ■ 21.05 El deporte y la ciencia. 'El cuerpo'. ■ 22.00 Perrea, perrea. ■

0.25 El camerino.

Izaro'. ■

'Rozalén, Tanxugueiras,

■ PARA TODOS LOS PÚBLICOS

6.00 Control de Fronteras: España. (12). 9.25 ¡Me lo llevo! 'Terapia de baratija', 'Pantalones ajustados', 'Confesiones de un mimo', '¿Utopía?' y 'Tres Kennys son peor que ninguno'. (7). 11.35 Aventura en pelotas. 'El bosque del diablo' y 'Sin Iluvia no ganas'. (12). 14.05 Expedición al pasado. 'La momia del rey inca' y 'La fortuna española perdida y encontrada'. (7). 15.55 La fiebre del oro. 'El oro de los duendes' y 'Guerra sin tregua'. (7). 17.45 La fiebre del oro: Australia. (7). 19.40 Chapa y pintura. 'Nueva temporada, nuevos dolores de cabeza' y 'En perfecto estado'. ■ 21.30 ¿Cómo lo hacen? 22.30 Documental. 'Franco, la vida del dictador en color'. Documental de carácter biográfico que repasa la vida del dictador Francisco Franco, que gobernó España durante más de cuarenta años. 0.25 Documental. 'La mirada de los Historiadores'. ■ 1.25 Documental. 'La mirada de los Historiadores'. ■ 2.20 Los secretos de las pirámides.



momias. (12).

**CHASTA DÓNDE** LLEGARÁ LA IA?

2.30 The Game Show.

En un momento en el que millones de datos. diagnósticos, textos e imágenes son generados por un algoritmo, el criterio humano sigue siendo necesario para poner orden.

un repentino terremoto

Angeles. (12).

sacuden la ciudad de Los

Entérate de toda la evolución, cambios y retos que la inteligencia artificial nos plantea en la revista IA.

Consíguela en tu quiosco por solo 3 €.





22 de julio de 2024 Año XLIX

Número 17.161

■ Madrid: Miguel Yuste, 40. 28037 Madrid. 91 337 82 00 ■ Barcelona: Caspe, 6, 3\* planta. 08010 Barcelona. 93 401 05 00
■ Publicidad: Prisa Media, S.A.U. Valentín Beato, 44, 3\* planta. 28037 Madrid. 91 536 55 00; publicidad@prisamedia.com

■ Atención al cliente: 914 400 135 ■ Depósito legal: M-14951-1976 © Ediciones EL PAÍS, SL. Madrid, 2024.

■ "Todos los derechos reservados. En virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y 32.1, párrafo segundo, de la Ley de Propiedad Intelectual, quedan expresamente prohibidas la reproducción, la distribución y la comunicación pública, incluida su modalidad de puesta a disposición, de la totalidad o parte de los contenidos de esta publicación, con fines comerciales en cualquier soporte y por cualquier medio técnico, sin la autorización de Ediciones EL PAÍS, SL" ■ Ejemplar impreso en papel de origen sostenible





José Manuel Sánchez, con sus ovejas en Becilla de Valderaduey (Valladolid). EMILIO FRAILE

#### PAZ ÁLVAREZ

#### Madrid

Es el segundo año que José Manuel Sánchez recorre con su rebaño de 1.550 ovejas, y la ayuda de su padre y sus dos tíos (los tres septuagenarios), los más de 600 kilómetros que separan Huertas de Ánimas (Cáceres), donde nació hace 44 años, de Valverde de la Sierra, en León. Allí, en el parque regional de los Picos de Europa, permanecerá hasta el 15 de octubre, viviendo en una cabaña con lo mínimo. Su única compañía, salvo cuando vayan su esposa y sus dos hijos de visita, son las ovejas. Si sus animales se mezclan con otro hato los identifica a todos.

**Pregunta.** Es de los pocos ganaderos que hace la trashumancia a pie, ¿le gusta cumplir con esta tradición?

Respuesta. En España hay cuatro o cinco que yo conozca, que lo hacen. Es duro, hay que ir andando y siempre pendiente del ganado, durmiendo a la intemperie, en una tienda de campaña o al aire libre. Llevamos un remolque para transportar la comida o a alguna oveja, y también un burro. Este año he sido el único que la ha hecho desde Extremadura. Nadie lo quiere hacer. La gente joven no quiere trabajar en el campo. Prefieren irse de fiesta, porque este trabajo es muy sacrificado, y cobrar las ayudas que dan.

CONVERSACIONES A LA CONTRA

# "Nadie quiere ser pastor"

#### José Manuel Sánchez

Ganadero trashumante

"Vivo en una cabaña, cojo el agua de un río, me aseo en el campo. Parecerá raro, pero me gusta" El problema es que se le da dinero fácil a la gente. El paro, las ayudas de 400 o 500 euros, y ya nadie quiere hacer un trabajo de este tipo.

P. ¿Cuánto gana un pastor?

R. Eso es relativo. Se puede cobrar entre 1.600 y 1.800 euros limpios, con un rebaño de 1.500 ovejas. También depende de si se tiene finca propia o de alquiler. Yo la tengo de alquiler y estoy solo. Unas veces ganas más y otras menos. Y si tienes a una persona se te van las ganancias. Es muy sacrificado. Hay que estar todos los días trabajando, no existen los fines de semana libres porque al ganado hay que atenderlo a diario.

P. ¿Esa es la razón por la que no hay más pastores?

R. Hay escuelas de pastores que forman poco en la práctica. Es bueno estudiar y aprender, aunque lo que hay que saber es andar con el ganado. Debería haber más pastores, pero la gente quiere tener los fines de semana libres. Es un trabajo bien pagado. Yo he llegado a ofrecer bastante dinero por hacerlo y no he recibido respuesta. Ya se está viendo en la hostelería.

P. ¿Cómo se organiza, le queda tiempo libre?

R. Cuando estoy en Extremadura tengo más tiempo libre. Me levanto temprano y así puedo desenredarme un poco durante el día, pero si no se puede ir de fiesta no se puede. Yo me he perdido muchas fiestas, porque el ganado es lo primero. Aquí, en Valverde, estoy todo el día con ellas. Vivo en una cabaña, tengo luz para una bombilla, cojo el agua para lavarme de un riachuelo que tengo a 50 metros, me aseo en el campo, duermo en unos tableros tipo litera, tengo una cocina de butano, una chimenea antigua y un foco de placas solares. Puede parecer raro, pero a mí me gusta.

P. ¿Siempre quiso dedicarse a este oficio?

R. Siempre. A mí me enseñó todo mi padre. Cuando llegaba del colegio tiraba la cartera con los libros y me iba corriendo detrás de él, con las ovejas. Me encantaba. Yo seguiré siendo pastor hasta que me jubile. Me gustaría que se modernizara un poco este oficio, que hubiera ayudas, que se pagaran bien los precios, como el de la lana. Que hubiera un equilibrio. Los piensos están muy caros, y debería haber un mayor consumo de carne de cordero.

P. ¿Usted tiene relevo en casa?

R. A mis hijos, una niña de 15 años y un niño de 12, les gusta esto de las ovejas. Si finalmente decidieran dedicarse a ello tampoco me disgustaría, pero sí me gustaría que tuvieran a alguien trabajando con ellos para que pudieran estar más libres.

LUIS GARCÍA MONTERO

### En Barcelona

oy se inaugura en Barcelona la Reunión Anual de Directores del Instituto Cervantes. Una reunión, puedo escribir también, de Barcelona, por el número significativo de directores catalanes que ordenan los Cervantes, por ejemplo, en Nueva Delhi, Londres, Varsovia, Shanghái, Belgrado, Viena o Brasilia. La Biblioteca en Palermo lleva el nombre de Salvador Espriu, y Jaime Gil de Biedma da el suyo a la de Alejandría. Frances Boix a la de Orán, Ana María Matute a la de Casablanca y Eduardo Mendoza a la de Cracovia. Puedo escribir también que se trata de una reunión por Barcelona. Es una alegría necesaria defender al mismo tiempo la importancia de la cultura en catalán y recordar que Barcelona ha sido a lo largo de los años una de nuestras grandes capitales culturales junto a Buenos Aires, México, Madrid...

Como estudiaron Martín de Riquer, Francisco Rico, Carme Riera y Aurora Egido, había motivos para que Cervantes escribiese que Barcelona era "flor de las bellas ciudades del mundo" y para que la definiese así: "Archivo de la cortesía, albergue de los extranjeros, hospital de los pobres, patria de los valientes, venganza de los ofendidos y correspondencia grata de firmes amistades". Doy fe de la amistad en recuerdo de Carlos Barral, Juan Marsé, Rosa Regás, Terenci Moix y Joan Margarit. Me gusta llenar esta columna de nombres, aunque son más los que dejo de citar.

Puedo dar fe también de las venganzas. Cuando quedó al descubierto la corrupción que estaba envenenando los servicios públicos de Cataluña y Madrid, los mandarines aludidos no encontraron mejor estrategia que la de ofenderse mutuamente, convirtiendo las ideas legítimas en un proceso de ruidos enmascaradores. Tiempo ya casi pasado, por fortuna. Me alegra que la hospitalidad y la cortesía vuelvan a ser protagonistas en Barcelona, flor de las bellas ciudades del mundo y un punto de encuentro de nuestra diversidad. Ahora falta Madrid.

